# Pausa con embajadas de Washington y Ottawa, por injerencia: AMLO



# EU "apoya reforma, pero no elección popular de jueces"

- La representación se conduce con "máximo respeto a la soberanía", asegura Ken Salazar
- La pretensión de inmiscuirse en asuntos internos es inadmisible, subraya López Obrador
- Sheinbaum respalda al Presidente ante "el agravio"; no prevé pedir el retiro de diplomáticos

- Es "interés" de la Casa Blanca "identificar" acciones contrarias a metas bilaterales, señala
- "Ojalá haya una confirmación de que serán respetuosos de la independencia del país"
- Las modificaciones al PJ vulneran el T-MEC, sostienen republicanos v demócratas

E. OLIVARES, A. URRUTIA, A. MUÑOZ, E. MÉNDEZ Y A. SÁNCHEZ / P 4, 5 Y 10

## Ayotzinapa: dan por concluidas las reuniones este sexenio

- Padres consideran que no hay condiciones para otro encuentro con el gobierno
- Informan de 2 arrestos, uno es de un ex integrante de Guerreros Unidos

A. URRUTIA, E. OLIVARES Y J. LAURELES / P 16

# Infundadas, las impugnaciones de PRI, PAN y MC

# El TEPJF perfila ratificar la mayoría de 4T en San Lázaro

- Resolución de la Suprema Corte sobre plurinominales no será retroactiva: González Alcántara
- Norma Piña violó el marco legal al aceptar el recurso del blanquiazul, asevera el Ejecutivo

L. HERNÁNDEZ, F. MARTÍNEZ, E. OLIVARES, A. URRUTIA, I. SALDAÑA Y G. CASTILLO / P7Y15

## Becas reducen deserciones en educación básica: Coneval

- El abandono de estudios disminuyó en comunidades de baja y alta marginación
- El programa también contribuyó a aminorar los niveles de reprobación entre 2019 y 2022

REDACCIÓN / P 22

## LA JORNADA Miércoles 28 de agosto de 2024

# **o**LaJornada

Directora General Carmen Lira Saade Director Fundador Carlos Payán Velver Gerente General Rosalva Aguilar González Asistente de la Dirección Guillermina Álvarez

#### COORDINACIONES

Información General Rosa Elvira Vargas

#### Redacción

Margarita Ramírez Mandujano Opinión Luis Hernández Navarro

Arte y Diseño Francisco García Noriega

Tecnología y Comunicaciones Lizandro Rodríguez Bárcena Publicidad

Javier Loza Hernández

### **JEFATURAS**

Economía Roberto González Amador Mundo Marcela Aldama Capital Miguel Ángel Velázquez Cultura Pablo Espinosa

El Correo Ilustrado Socorro Valadez Morales

Año 40, número 14411, 28 de agosto de 2024. *La Jornada* es una publicación diaria editada por DEMOS, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. con domicilio en Avenida Cuauhtémoc 1236, Colonia Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03310, Ciudad de México, Teléfonos 55 9183 0300 y 55 9183 0400. Página electrónica del periódico: http://www.jornada.com.mx y dirección electrónica: comentarios@jornada.com.mx. Editor Responsable Maria del Carmen Lira Saade, Directora General. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Titulo No. 04-1984-00000000057-101; ISSN 0188-2392, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Certificado de Licitud de Titulo nuimero 2387 y Certificado de Licitud de Contenido nuimero México, Teléfonos 55 9183 0300 y de Licitud de Conter 1616, otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaria de Revistas Ilustradas de la Secretaria de Gobernación. Impresión: Impresión: Impresión: Impresión: Impresión: de Medios, S.A. de C.V. con domicilio en Avenida Cutifáhusa 2353, colonia Ampliación Cosmopolita, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02670, Ciudad de Mexico, teléfonos 55 5355 6702 y 55 5355 6702. Distribución: en el interior is en el interior polistribución: en el interior se nel interior polistribución: en el interior se nel interior polistribución: Distribución: en el interior de la República y el extranjero por Distribuidora y Comercializadora d Medios, S.A. de C.V. CENTRAL DE SUSCRIPCIONES, con domicilio er Avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02670, Ciudad Azcapotzalco, C.P. 02670, Ciudad de México, teléfonos 55 5541 7701 y 55 5541 7702. Distribuido en la Ciudad de México por la Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, A.C., con domicilio en calle Guerrero número 50, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06350, Ciudad de México, Teléfonos 55 5591 1400 y 55 5535 1361. Este número se termino de imprimir el 28 de agosto de 2024, con un tiriaje promedio de 2024, con un tiriaje promedio de de 2024, con un tiraje promedio de 146,429 ejemplares.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. ni del editor responsable de la publicación.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de esta publicación por cualquier medio, sin previa autorización expresa de DEMOS, Desarrollo de Medios, S.A.

# Diplomacia congelada con EU

l presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la relación con la embajada de Estados Unidos en México se encuentra en pausa tras las declaraciones del jefe de esa misión diplomática, Ken Salazar, respecto a la reforma al Poder Judicial que se tramita en el Congreso de la Unión. La semana pasada, Salazar aseguró que la eventual aprobación de la iniciativa representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México, llamó a los legisladores a modificarla e incluso amagó con controversias y acciones por parte de su país si se aprueba en sus términos actuales. Ya entonces, el titular del Ejecutivo calificó el exabrupto como una burda actitud intervencionista, desafortunada e imprudente, y estimó que no se trata de una opinión personal del embajador, sino de la postura del Departamento de Estado.

El diplomático respondió al mandatario y a la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante publicaciones en redes sociales, donde afirmó que su oficina se conduce con "el máximo respeto a la soberanía de México", pero en ese mismo mensaje reiteró que a su gobierno le "preocupa mucho que la elección popular de jueces no aborde la corrupción judicial ni fortalezca el Poder Judicial del gobierno de México". En resumen, Salazar se defendió de los señalamientos de injerencismo lanzando una nueva andanada injerencista, la cual fue retomada y magnificada por un grupo de senadores estadunidenses, quienes pretendieron dictar al Ejecutivo saliente y a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, qué sí y qué no debe contener la reforma judicial.

La pausa diplomática es una medida correcta ante la insistencia de Washington en violentar la soberanía nacional y la insolencia contra las instituciones mexicanas desplegada por el funcionario y, sobre todo, los legisladores del país vecino. Como ya dejaron claro López Obrador y Sheinbaum Pardo, no se trata de enemistarse ni de abrir una confrontación con el país vecino del norte, sino sencillamente de que no hay nada de qué hablar, puesto que la elaboración y aprobación de las leyes que rigen en México es un asunto de exclusiva competencia interna.

Por lo demás, en unos meses más las reformas constitucionales en curso serán una realidad en nuestro país y tanto en Estados Unidos como en México habrá nuevos gobiernos; en ese sentido, habrá margen para dejar atrás el desencuentro provocado por los inadmisibles posicionamientos intervencionistas. En este sentido, el amarillismo de quienes señalan una ruptura de los lazos comerciales o de una crisis generalizada en la relación bilateral se encuentra fuera de lugar y sólo puede tomarse como uno más de los intentos de la derecha política y mediática para desestabilizar al gobierno federal.

Lejos de beneficiar a la causa de los integrantes del Poder Judicial que enarbolan su manida "independencia" como pretexto para mantener vivo el nepotismo, el tráfico de influencias y la arbitrariedad con que están acostumbrados a manejarse, quienes vociferan contra la reforma delatan cuáles son los verdaderos intereses a los que representa la judicatura. Al mismo tiempo, Salazar y los senadores de su país se evidencian como representantes no del pueblo estadunidense, sino de los agentes privados que se han beneficiado sistemáticamente de la corrupción de ministros, magistrados y jueces.

## EL CORREO ILUSTRADO

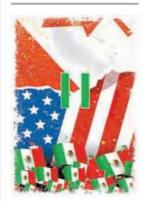

### Considera justificada la pausa diplomática

Ante la injerencia mostrada en las declaraciones de los embajado-res de Estados Unidos y Canadá sobre asuntos que sólo competen a México, considero que la pausa diplomática decretada por nuestro Presidente está totalmente justificada. Tales declaraciones lo único que buscan es defender los intereses de sus naciones con el manido pretexto de la defensa de la democracia, sin tomar en cuenta que los 36 millones de votos que dio el pueblo mexicano a la presi-denta electa, Claudia Sheinbaum, fueron precisamente para que las reformas constitucionales enviadas por Andrés Manuel López Obrador, entre las que se encuen-tra la reforma judicial en curso, se realicen, dado que son necesarias para la justicia y el bienestar que

se desea alcanzar.
Espero que las dos naciones aludidas entiendan esta necesidad de avance y cesen su injerencia en los asuntos internos de nuestro país, tal como nuestro gobierno lo hace con los suyos. Ojalá que así sea.
Benjamín Cortés V.

## Critica rechazo en la Facultad de Derecho a la reforma judicial

Escuchar hablar a alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como Santiago Chávez, sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación, en cuya entrevista a una televisora rechaza dicha reforma, habría que precisar a él, así como a académicos de esa institución, que como egresado de la misma desde 1975 y litigante durante más de 40 años en todo el país, pude darme cuenta día a día de la abominable corrupción existente entre jueces, y por lo mismo ya desde hace lustros se solicitó una reforma a todo el aparato judicial.

Pero también porque beneficiaban a cuates, familiares y despachos de abogados que trabajan a favor de empresas trasnacionales. Y, sobre todo, por los privilegios económicos de magistrados y ministros.

¿Eso quieren Santiago Chávez y académicos de la UNAM que continúe? Porque eso es estar contra México y los más de 36 millones de mexicanos que votamos por un verdadero cambio. José Lavanderos

## Se advirtió de riesgos en Chalco y aun así se urbanizó, reprocha

El proceso periurbano fue el resultado de la industrialización a fines de la primera mitad del siglo XX, que dio empleo a la mano de obra expulsada del campo y de la propia ciudad.

La renta del suelo urbano rebasaba el nivel de ingresos del trabajador, emigrando a la periferia y ampliando el territorio a una ciudad metropolitana.

Antes creció la metrópoli con Nezahualcóyotl, estado de México, y surgieron otras localidades cercanas, como en el territorio del área de Chalco, en la misma entidad federativa, con la finalidad de dar acceso a una población en expansión sin importar si eran aptas o no para la vivienda, pese la consulta en el medio académico que no compartía una urbanización por el nivel de aguas freáticas casi a flor del suelo, excepto varios administrativos enajenados al Estado neoliberal en proceso.

Años después, surgió el proyecto del aeropuerto en Texcoco y diversas administraciones del nivel superior y posgrado en el área del medio ambiente y construcción dieron su aval al proyecto, con honrosas excepciones por el daño severo, entre otros aspectos, a las aves migratorias. Tales académicos fueron amenazados para que no dieran su opinión.

El neoliberalismo hizo sus trampas corruptas desde el inicio hasta su ocaso en 2018. Rubén Cantú Chapa

### Exige desalojar agua estancada y maloliente en colonia Portales

Durante toda la temporada de lluvias, en el cruce de la avenida Doctor Vértiz y calle Presidentes, se ha formado una laguna de agua estancada, que con el paso de los días se tornó verdosa y pestilente, convirtiéndose en un potencial foco de infección.

Ni las autoridades de la alcaldía Benito Juárez ni los encargados de la tienda Sanborns que ahí se ubica han hecho algo hasta ahora para remediar este problema que afecta a los vecinos de la colonia Portales Norte, transeúntes, comensales, etcétera.

No han actuado ni porque a unos metros se localiza el Hospital General de Zona Venados, del Instituto Mexicano del Seguro Social.

José Medrano y vecinos

#### Invitaciones

### Coloquio acerca del pensamiento martiano

Se invita al coloquio internacional A 133 años de Nuestra América: Vigencia del pensamiento martiano emancipador en la América Latina y el Caribe del siglo XXI. Se llevará a cabo en el auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, hoy y mañana, de 11 a 19 horas. Participarán destacados especialistas de México y Cuba. Información en https://www.politicas.unam.mx/cela/. Transmisión en vivo por https://www.youtube.com/c/videoconferenciasfcpys. Nayar López.

## Presentación de obra de teatro El pequeño dragón

Juguito de Uva Teatro presenta la obra El pequeño dragón, de Lise Vaillancourt, con traducción de Boris Schoemann y Elena Guiochíns; producción y dirección, Carlos Rangel. Funciones los sábados hasta el 7 de septiembre, a las 12 horas, en el Centro Cultural El Hormiguero (ubicado en Gabriel Mancera número 1539, colonia Del Valle Sur, alcaldía Benito Juárez), teléfono 55-5131-5753. Dos por uno los jueves, a quien adquiera sus boletos en la página boletopolis.com, y 30 por ciento de descuento a estudiantes, maestros, Inapam y vecinos de la alcaldía Benito Juárez.

### A NUESTROS LECTORES

Les rogamos que los comentarios y aclaraciones que enevine para su publicación en El Correo (Iustrado no excedan de 1.000 caracteres (con espacios) de le 4 líneas.
Favor de dirigirlos x. Av. Cuauhtémoc 1236. col. Santa Cruz Atoyac. C P 03310. Benito Juárez. e-mail: svaladez@jornada.com.mx Teléfonos: 55-9183-0300 ext. 4456 y 5-9183-0315

55-9183-0315
Los textos deben incluir la dirección y teléfono del firmante, así como una copia de identificació oficial (credencial de elector o pasaporte)





EL RESPONSABLE ES EL DEPARTAMENTO DE ESTADO: AMLO

# Injerencismo de EU y Canadá causa pausa en su relación con México

La interrupción podría terminar si expresan que serán respetuosos de la soberanía nacional

ALONSO URRUTIA Y EMIR OLIVARES

Las expresiones injerencistas del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para cuestionar la reforma judicial en curso, provocaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador determinara que las relaciones con esa misión diplomática y la de Canadá están en pausa. "¿Cómo le vamos a permitir que él opine que está mal lo que estamos haciendo! No vamos a decirle: abandone el país, eso no, pero si tenemos que leer la Constitución, que es como leerle la cartilla".

A pesar de la descalificación a Salazar -matizándola que no era un asunto personal- López Obrador identificó al Departamento de Estado como el origen de esa pretensión de intervenir en asuntos que sólo competen a México. "Tampoco es él. Qué casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México a través de la embajada, lo hacen los canadienses, que también es de pena ajena, con todo respeto al gobierno de Canadá, parece Estado asociado".

En conferencia, López Obrador endureció su postura frente a la pretensión estadunidense de involucrarse en el debate sobre la reforma judicial, especialmente al cuestionar la viabilidad de la elección popular de jueces, magistrados y ministros. En este contexto lanzó: "mientras yo esté aquí no vamos a permitir ninguna violación a nuestra soberanía. Ya me voy a ir, ya faltan 30 días, pero mientras yo esté aquí como Presidente, no puedo permitir que se

viole nuestra Constitución".

-¿Considera que la futura presidenta mantendrá esa postura?

—Sí, cualquier gobierno tiene que defender la soberanía de sus pueblos. Y, además, son cosas nuestras. Es más, ya lo dijo la presidenta electa, y lo dijo muy bien, creo que dijo, palabras más, palaras menos: "Diálogo sí, claro que podemos dialogar, nada más que hay cosas que sólo atañen a nuestro país". Creo que eso fue lo que dijo, ¿no?

López Obrador resaltó que el artículo 89 de la Constitución Mexicana obliga al Presidente a conducir la política exterior sobre la base de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Esos son los principios que se aplican, por eso no se pue-

66

La relación continúa; ojalá rectifiquen y respeten la independencia de admitir la pretensión estadunidense de inmiscuirse en asuntos internos.

-¿Pausar significa que el embajador ya no venga...

—Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo, porque ojalá... Y del Departamento de Estado, porque tampoco es él.

tado, porque tampoco es él.

-¿Pero con quién es la pausa, con el embajador, es una pausa en el diálogo con el embajador o es una pausa a la relación bilateral México-Estados Unidos?

-No, la relación continúa, la relación continúa, pero ojalá y haya de parte de ellos una ratificación de que van a ser respetuosos de la independencia de México, de la soberanía de nuestro país.

Ironizó señalando un escenario en el que se involucrara en el debate sobre la reforma judicial al embajador estadunidense porque están en el marco de una relación comercial. Y en esa lógica, que "también participara la embajada de Canadá, pero igualmente, como se tienen relaciones comerciales con China, que se incluya a los chinos y a los rusos también, porque son muy importantes".

A pregunta expresa sobre si una disculpa de la embajada podría dar por terminada la pausa, el Presidente sostuvo que ocurriría si ellos expresan que en esta materia relacionada con modificaciones constitucionales asociadas al Poder Judicial serán respetuosos de la soberanía nacional y asumen que son determinaciones de un gobierno legal y legítimamente constituido en México.

Insistió en que no se trata de un asunto personal con el embajador Salazar, con quien ha tenido muy buenas relaciones, constructivas, pero si él viene aquí, y es recibido por el Presidente, "olvídense de Andrés Manuel, porque se trata de la investidura presidencial, y que de repente salga a decir: 'vine a darle mi opinión, de que no debe el pueblo de México elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros, porque eso —como llegaron a decirlo—es antidemocrático, complica más las cosas', ¿no? Dicen: 'Qué vergüenza''.

-¿Habrá un llamado al presidente Joe Biden respecto a esto?

-No, no, no, para qué, no, no, no. Es nada más que entiendan que fue una imprudencia manifestarse como lo hicieron.

## REFLEXIONES DEL MÁS ALLÁ/ II • MAGÚ



# Ante el agravio, respalda Sheinbaum decisión del Presidente

ALMA E. MUÑOZ Y ENRIQUE MÉNDEZ

La mandataria electa, Claudia Sheinbaum Pardo, respaldó la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de poner en pausa las relaciones con los embajadores de Estados Unidos y Canadá en México, frente "al agravio que cometieron", con sus declaraciones sobre la inviabilidad de la elección de jueces, magistrados y ministros. Afirmó que la decisión del Ejecutivo federal "no cambia las relaciones" con ambos gobiernos. Se mantiene el diálogo expresó

el diálogo, expresó. Manifestó que los diplomáticos deben respetar que hay temas que corresponden sólo a los mexicanos, y precisó que dependerá de lo que ocurra en las siguientes semanas para que ella defina en torno a este tema, una vez que asuma la Presidencia de la República.

Por lo pronto, manifestó que no tiene programada ninguna reunión con el embajador estadunidense, Ken Salazar.

Con él, recordó, "tuvimos una reunión cuando vinieron legisladores (de ese país) y otra, cuando vino la responsable del tema de Seguridad del presidente (Joe) Biden". Insistió en que "hay muy buena

Insistió en que "hay muy buena relación con Estados Unidos y con Canadá, somos socios comerciales. Hay diálogo, pero hay temas que le corresponden exclusivamente a los mexicanos y mexicanas decidir, como es el caso de la conformación del Poder Judicial".

Entonces, sostuvo, el Presidente constitucional "tiene sus razones para tomar esta decisión y a nosotros nos corresponderá a partir del primero de octubre, cuando entremos a la Presidencia de la República".

Por supuesto, "vamos a respaldar siempre al Presidente de la República y eso no quiere decir que cambien las relaciones con Estados Unidos y Canadá, pero sí es importante que las y los embajadores de estos países y de otros (reconozcan) que hay temas que le corresponden

exclusivamente a los mexicanos y mexicanas, así como nosotros somos respetuosos también de lo que le corresponde exclusivamente al pueblo estadunidense y al pueblo canadiense".

A pregunta expresa, aseguró que no tiene en mente pedir el retiro del embajador de Estados Unidos

embajador de Estados Unidos "No, nadie está planteando, de mi parte no lo estoy planteando, no".

parte no lo estoy planteando, no".

-¿Mantendrá la decisión de poner en pausa la relación con el embajador Salazar?

-Vamos a ver qué pasa en esta semana, no tenemos por qué adelantarnos –respondió Sheinbaum.

"Lo importante es que hubo un posicionamiento por parte de los embajadores de Estados Unidos y de Canadá y nuestra función como Poder Ejecutivo y también de los legisladores es defender nuestra soberanía".

### Postura de la cancillería

La canciller Alicia Bárcena expresó ayer su respaldo a la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de poner en pausa las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá. "Las decisiones sobre México las toman las mexicanas y mexicanos", afirmó en la plataforma X la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Con información de Arturo Sánchez



# Tengo máximo respeto a soberanía de México, declara Ken Salazar

Reiteró que "la elección popular de jueces no aborda la corrupción en la justicia ni fortalece al Poder Judicial"

### ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, declaró que se conduce con "el máximo respeto a la soberanía de México".

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la relación con las embajadas estadunidense y canadiense está en pausa, Salazar reaccionó de inmediato y en respuesta reveló una nota diplomática enviada por su oficina el 23 de agosto a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la que respondió a las preocupaciones del gobierno mexicano por sus dichos sobre la inviabilidad de

la elección de jueces y subrayó que a Estados Unidos le preocupa que la reforma no combata la corrupción ni fortalezca al Poder Judicial.

"Siempre trabajamos con el máximo respeto a la soberanía de México, tal y como lo expresamos en la nota diplomática que enviamos el pasado 23 de agosto", sostuvo el enviado de la Casa Blanca en las redes sociales, mientras el embajador de Canadá, Graeme C. Clark, no ha emitido ningún posicionamiento público.

Salazar publicó la respuesta que hizo llegar a la cancillería mexicana luego de que ésta, en otra nota diplomática, señaló que los dichos del embajador de la semana pasada

## INTENTOS DE GOLPE JUDICIAL EL FISGÓN



representan una acción inaceptable de injerencia que contraviene la soberanía de los mexicanos y no reflejan el grado de respeto mutuo que caracteriza las relaciones entre ambos gobiernos. En el texto dado a conocer por

En el texto dado a conocer por el político, la embajada de Estados Unidos comenta a la SRE que "con respecto a las preocupaciones de la secretaría de que los comentarios del embajador podrían representar una interferencia en los asuntos internos de México, aprovechamos esta oportunidad para afirmar nuestro máximo respeto por la soberanía de México".

La representación del gobierno de Joe Biden agregó que al mismo tiempos "mientras trabajamos de manera conjunta como socios para hacer realidad la integración de América del Norte y abordar los desafios de seguridad compartidos que afectan directamente a nuestros dos pueblos, es del interés de Estados Unidos identificar los acontecimientos que limitarían innecesariamente nuestra capacidad para alcanzar estos objetivos juntos".

La embajada afirmó que "Estados Unidos apoya el concepto de reforma judicial en México, pero nos preocupa mucho que la elección popular de jueces no aborde la corrupción judicial ni fortalezca el Poder Judicial del gobierno de México".

# El partido guinda respalda el paréntesis en las relaciones

ANDREA BECERRIL Y GEORGINA SALDIERNA

Senadores y diputados de Morena, entre ellos el virtual coordinador Adán Augusto López Hernández, respaldaron la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer una pausa en la relación con las representaciones diplomáticas de Estados y Canadá y desecharon que ello implique riesgos, como aseguraron los opositores.

López Hernández hizo notar que "se ha hablado mucho de la desafortunada declaración del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, en torno a la reforma judicial, pues se atisba una especie de injerencismo". Agregó que los mexicanos "vamos a resolver nuestros asuntos, como lo hacemos siempre: por la via pacífica y legalmente".

En tanto, su antecesor, el recién nombrado coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, sostuvo que se trata de una frase que el Presidente de la República ya ha utilizado antes durante su gobierno. "No es un término técnico ni jurídico; en materia de derecho internacional no existe", la pausa es sólo con los embajadores, por lo que no hay repercusión, aseguró.

Si hubiera declarado persona non grata al embajador Ken Salazar, si habría tenido repercusiones, porque es una definición constitucional, de acuerdo con la Carta Magna, pero la pausa sólo significa que López Obrador le dijo: "no te voy a dar audiencias de aquí al primero", recalcó.

"La relación sigue, el comercio sigue, el tratado está vigente, todos los días entran y salen camiones, transportes, barcos, todo entra, el comercio está incólume, las inversiones están incólumes, los viajeros y los turistas siguen en las fronteras de manera libre", insistió Monreal.

Sin embargo, la senadora del PRI Beatriz Paredes advirtió que "si bien el Ejecutivo debe estar atento a salvaguardar la soberanía de México, también debería estar consciente de que nuestro país debe cumplir con acuerdos y tratados internacionales que lo obligan a respetar lo que se ferrod"

Habrá que esperar a ver qué interpretación le dan los embajadores y el gobierno de Estados Unidos y Canadá a "la pausa" declarada por López Obrador. Paredes agregó que no está de acuerdo con una forma de diplomacia "basada en declaraciones y no en notas diplomáticas serias y más ortodoxas".

Igualmente, al registrarse como senadores, el panista Mauricio Vila y Luis Donald, Colosio Riojas, de MC, coincidieron en que se deben valorar las posibles afectaciones que esta decisión del Presidente podría traer al mercado mexicano, a los empleos y la mano de obra calificada

# La SCJN suspendió su sesión en apoyo a los trabajadores en paro

IVÁN EVAIR SALDAÑA Y GUSTAVO CASTILLO

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió su sesión de ayer en apoyo al paro de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), luego de que se realizara una inédita "manifestación silenciosa" dentro de la sede del máximo tribunal del país, en la cual sus empleados colocaron en la oficina de la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, cartulinas en las que preguntaron: "¿dónde están?, ¿dónde están? Los ministros que nos iban a cuidar".

Poco después de las 10 de la mañana, los empleados con sus pancartas y hojas en las que escribieron mensajes de rechazo a la reforma judicial se apostaron a lo largo de los pasillos de los pisos uno y dos, en los que se localizan las oficinas de los 11 ministros, para mostrar sus textos y exigir que los respalden en su movimiento contra la aprobación de la reforma judicial.

En sus mensajes también señalaron que la Corte no son sólo 11 ministros. Brenda Delgado, trabajadora de ese alto tribunal y quien participó en la protesta, explicó que se movilizaron para expresar a los integrantes del pleno "su sentir y preocupación" sobre el paro de labores y la reforma. "Hay varias posiciones respecto

"Hay varias posiciones respecto a que los ministros podrían intervenir más en torno a la reforma", declaró Delgado a este diario.

La manifestación fue convocada por miembros del Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho y Nuevos Profesionistas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación AC, fijando como reglas que los participantes usaran "vestimenta y cartulinas de colores negro o verde", y se prohibió hacer o lanzar "mensajes ofensivos o alusivos a personas o partidos".

De acuerdo con los organizadores, participaron más de mil trabajadores, entre ellos los equipos de cada ministro. Hubo momentos en que se rompió el silencio con aplausos, cuando pasaron rumbo al pleno Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y hasta a la ministra presidenta Norma Piña, pese a los reclamos que recibió.

En cambio, los trabajadores arremetieron principalmente contra la ministra Lenia Batres Guadarrama, al pegar afuera de sus oficinas cartulinas y hojas con mensajes como "la justicia no tiene partido". Se instruyó al personal de seguridad no retirar las pancartas.

La protesta concluyó antes del mediodía, cuando comenzó la sesión. A pesar de que duró casi dos horas, la Corte restringió la cobertura de la prensa y sólo permitió su acceso en los últimos minutos de la misma, cuando los trabajadores cantaban el Himno Bacional en el área de Murales antes de despedirse. El canal Justicia Tv, del PJF, fue el único que tuvo la cobertura exclusiva de todo el acto.

Por vías oficiales de comunicación social del tribunal constitucional se difundió material fotográfico de la manifestación en silencio de trabajadores de la SCJN.

Al iniciar la sesión, a propuesta de la ministra Norma Lucía Piña Hernández y sin consultar antes la modificación del orden del día, por siete votos a tres el pleno aprobó que se suspendiera la sesión de ayer, en apoyo a la manifestación silenciosa de los trabajadores de esta institución.

En ese contexto, Piña Hernández -indicaron ministros presentes en una reunión privada previa- sorprendió a todos cuando propuso que no hubiera sesión de pleno, pues ella no la planteó en los temas que se acordó tratar en la sesión pública.

"No realicemos la sesión, que también es una forma de hacer paro, trabaiando", diio Piña.

## LA JORNADA Miércoles 28 de agosto de 2024

## **DINERO**

Las batallas de AMLO // Claudia: "temas que sólo corresponden a los mexicanos" // Aplazan la reforma electoral

### ENRIQUE GALVÁN OCHOA

ALTAN 33 DÍAS para que termine su sexenio y el presidente López Obrador sigue librando batallas. Una, contra los embajadores de Estados Unidos y Canadá, puso en "pausa" las relaciones; una más, con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, por invadir facultades en materia electoral que le corresponden exclusivamente al Tribunal Electoral Federal: otra, contra los paristas del Poder Judicial y quienes los apoyan. Más las que se acumulen en los días que vienen. Sin embargo, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en el tema específico de los embajadores, no tiene prisa. Al terminar su reunión con los recién electos diputados federales de Morena y aliados dijo que "hay muy buena relación con Estados Unidos y Canadá, somos socios comerciales. hay diálogo, pero hay temas que corresponden exclusivamente a los mexicanos y mexicanas decidir, como es el caso de la transformación del Poder Judicial". Sostuvo que respalda al Presidente constitucional, "tiene sus razones para tomar esta decisión y a nosotros nos corresponderá a partir del primero de octubre, cuando entremos a la Presidencia de la República".

### "Vamos a ver qué pasa..."

A SHEINBAUM LE preguntaron los compañeros reporteros: "¿mantendrá la decisión de poner en pausa la relación con el embajador? Repuso: "vamos a ver qué pasa esta semana,



▲ El embajador de EU, Ken Salazar, difundió el jueves pasado su postura sobre la reforma judicial en México. Opinó que será antidemocrática, no disminuirá la corrupción ni fortalecerá la impartición de justicia. Ayer, Andrés Manuel López Obrador decidió pausar las relaciones con esa misión diplomática y con la de Canadá. Foto Luis Castillo

no tenemos por qué adelantarnos". Al mediodía se reunió con el presidente López Obrador y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en Palacio Nacional. Trataron temas presupuestales. Tomará unos días de descanso después del día primero de septiembre. Se casó con Jesús María Tarriba en plena campaña electoral, será una luna de miel diferida.

## Reforma electoral aplazada

EL PAQUETE QUE recibió del Ejecutivo la Cámara de Diputados se compone de 20 reformas constitucionales y una referida a la legislación ordinaria. Quedó excluida la reforma electoral, deberá ser enviado un nuevo proyecto más adelante. ¿Entonces tuvo efecto la marcha de la marea rosa que organizó Claudio X. González con la divisa "El INE no se toca"? Para nada. Fue la gestión discreta, sin aspavientos, pero efectiva, de la presidenta del instituto, Guadalupe Taddei, ante los dirigentes saliente y entrante, la que lo puso a salvo. Más adelante será enviada una nueva iniciativa al Congreso e incluirá la opinión del instituto. El ex encargado, Lorenzo Córdova, usaba los recursos para atacar al gobierno federal. Ahora ya se quitó la máscara: era un prianista disfrazado.

### Los vaivenes del superpeso

REPORTA EN SU espacio en X la directora de Análisis de Grupo Financiero Monex, Janneth Quiroz Zamora (@Janneth\_QuirozZ):
"A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano extiende el avance asentado más temprano y se posiciona como la moneda que presentan mayores ganancias frente al dólar esta mañana. La divisa mexicana se vio favorecida por las primeras declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Fed, quien señaló que "ha llegado el momento de que la política monetaria se ajuste".

## Ombudsman social Asunto: ¿y el dinero?

EL GOBIERNO ACTUAL ha destinado 2.7 billones de pesos a todos sus programas de seguridad social (becas, pensiones, ayudas a discapacitados, etcétera). Ha invertido un poco más de 3 billones de pesos en obra pública (tren Maya, Interoceánico, refinería Dos bocas, etcétera). Son cerca de 6 billones de pesos, sin aumentar impuestos ni incrementar la deuda pública como proporción del PIB (la mantiene abajo del 50 por ciento). Me pregunto: ¿qué hacían los gobiernos anteriores con el presupuesto y con la enorme deuda contraída? ¿Qué hicieron con sertésime di casal.

Ricardo González Cruz

R: UNA PARTE se anda paseando en España.

### Twitterati

CELEBRO EL PRONUNCIAMIENTO del ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancá (sic) respecto de que no se aprovechará la denuncia de contradicción de criterios 231/2024 para interferir en el actual proceso electoral. Corresponde a las y los ministros actuar en el marco de nuestra Constitución, más aún cuando se trata del funcionamiento democrático de nuestro país.

@LeniaBatres

Facebook, Twitter: galvanochoa Correo: galvanochoa@gmail.com

# Sheinbaum plantea no precipitar la aprobación de la reforma judicial

ENRIQUE MÉNDEZ

A sugerencia de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados convino no precipitar la aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación y cumplir con todo el proceso legislativo, por lo que la discusión en el pleno comenzaría el martes 3 de septiembre y no el domingo primero como había propuesto el coordinador del grupo, Ricardo Monreal Ávila.

Además, Monreal informó que Sheinbaum también les planteó que la reforma electoral, que ya no fue dictaminada en la actual legislatura, "requiere un mayor análisis, reflexión, porque tenemos que completarla bien. No quiere decir que no se vaya a hacer, sino vamos a esperar un mejor momento" y se presentará otra iniciativa.

En conferencia de prensa, en el contexto de la reunión plenaria de los diputados de Morena, Sheinbaum acotó que "no tiene que haber ningún nerviosismo de los inversionistas ni de los mercados" por la reforma.

Incluso, expuso que si se hace una lista de los delincuentes del crimen organizado que han sido liberados por jueces, "los inversionistas entenderán lo delicado que es el Poder Judicial que tenemos hoy y por qué queremos fortalecerlo, que represente al pueblo de México".

Asimismo, afirmó que la caída del peso frente al dólar no se debe a esta reforma, y que si bien "puede ser un factor que influya, no es lo esencial".

Resaltó que hay quienes quieren atribuir este hecho a la reforma, pero "lo que hemos dicho es que no tiene que haber problema para las inversiones en México. Van a estar resguardadas las inversiones, incluso con un mejor Poder Judicial habrá más estado de derecho".

El sábado, al registrarse como diputado, Monreal planteó la posibilidad de que el domingo, después de la sesión de congreso general, comenzara a discutirse en una sesión ordinaria inmediata.

Ayer, a una pregunta respecto de si Morena insistirá en aprobar la reforma desde ese mismo día, Monreal respondió: "lo que la presidenta electa ha sugerido al grupo parlamentario es que sea cuidadoso en toda la etapa procesal, que no se vulnere ningún procedimiento, que no se precipite, que se observe estrictamente la ley. Es una sugerencia que me parece correcta".

Monreal precisó que si el domingo se convoca a una sesión ordinaria, "no quiere decir que ese día se vaya a aprobar", sino que puede iniciar el proceso legislativo", pero ofreció cumplir los plazos de publicidad del dictamen y discusión en el pleno. El diputado Leonel Godoy Ran-

El diputado Leonel Godoy Rangel expuso que la discusión debería comenzar el martes, "fundamentalmente para ver que estamos trabajando con reflexión, sosegadamente, pensando".

-¿Qué no se vea la aplanadora de Morena? −se le preguntó.

-Que nos veamos prudentes.

# Morena acusa a la oposición de tramar golpe de Estado técnico por plurinominales

GEORGINA SALDIERNA Y ANDREA BECERRIL

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión concluyó ayer sus trabajos con un debate en el que Morena acusó a la oposición de intentar dar un golpe de Estado técnico al pretender que la Corte tenga la última palabra sobre el reparto de plurinominales, y no el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como establece la ley.

Fue la última confrontación de senadores y diputados de la 65 legislatura, pues con la sesión de este martes finalizaron sus actividades, para que el 29 de agosto lleguen los integrantes de la 66 y se realice la sesión constitutiva de las cámaras de Senadores y Diputados.

Una buena parte de los legisladores pudieron hacer uso de la tribuna por última vez, como la perredista Edna Díaz, quien habló de la gandallez, la envidia, el tribalismo y las traiciones que llevaron a la destrucción del PRD; o la priísta Beatriz Paredes Rangel, quien advirtió que sobrevalorar el peso de las mayorías puede llevar al totalitarismo.

Al debatir sobre la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el título La suprema vendepatrias, el diputado morenista Hamlet García Almaguer se refirió a la contradicción de tesis que presentó la dirigencia del PAN para tratar de echar abajo la distribución de los legisladores plurinominales aprobada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Calificó dicha denuncia de un intento de golpe de Estado técnico y para tratar de detener la mayoría calificada de su partido. Pero el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá no quiso, pese a que hicieron "magia" para darle entrada al documento en 24 horas

**GONZÁLEZ ALCÁNTARA. A CARGO DE PROYECTO** 

# TEPJF, máxima instancia para decidir sobre reparto de pluris, admite ministro

Determinación de la SCJN no será retroactiva al proceso en curso ni remplazará las decisiones del tribunal, prevé

IVÁN EVAIR SALDAÑA Y GUSTAVO CASTILLO

El posicionamiento que emitirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la asignación de diputaciones y senadurías plurinominales no será retroactivo al proceso electoral en curso y no remplazará las decisiones al respecto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), adelantó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien prepara el proyecto sobre el tema

En la sesión del pleno, que duró apenas 10 minutos, el ministro se manifestó sobre el recurso de contradicción de criterios 231/2024 que le fue turnado por la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, el 23 de agosto pasado, para que la Corte se pronuncie sobre el reparto de curules y escaños, el cual fue interpuesto por el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés.

El juzgador reconoció que la sala

superior del TEPJF es la "máxima y última instancia" para decidir al respecto

Sin adelantar mi criterio y, repito, sin adelantar mi criterio sobre un tema que me encuentro todavía estudiando, habría que recordar, en este punto, que las contradicciones de criterio no son retroactivas, no son retroactivas por mandato constitucional y que, en específico, el proceso electoral se rige por el principio de certeza jurídica contenido, entre otros, en el artículo 105 constitucional que regula puntualmente nuestro modo de actuar.

"Por esos motivos, me gustaría informar que me tomaré el tiempo debido para proponer un proyecto, pero que éste no podrá tener por efecto remplazar las decisiones de la sala superior en lo que a su com-petencia corresponda", dijo.

El PAN presentó el recurso para pedir que la Corte discuta con carácter de "urgente" una contradicción de criterios entre ésta y el Tribunal Electoral sobre dicho tema, a días de que se instale, el 1º de septiembre, la nueva Legislatura en la que Morena y aliados contarán con mayoría calificada en la Cámara baja.

Ayer, Alcántara Carrancá enfatizó que la sala superior es el órgano especializado competente para conocer, en última instancia, sobre la debida asignación de diputaciones o senadurías por el principio de repre-sentación proporcional hecha por el Consejo General del INE, asumiendo así su responsabilidad histórica. "De conformidad con el artículo

99, fracción primera, de la Consti-tución y el diverso 62 de la Ley General de Medios de Impugnación, la sala superior es la única autoridad facultada para revisar la asignación de diputaciones o senadurías por el principio de representación proporcional", ratificó. Por ello, dijo que "no puede caber

ní la menor duda de que yo soy y seré el primero en observar y respetar es ta previsión competencial específica (del TEPJF). Cada órgano del Estado mexicano debe y tiene que asumir, en este sentido, la responsabilidad que la Constitución le confiere".

## PIÑA COLADA ROCHA



# Impugna Morena recurso panista; acusa "conflicto de intereses" en la Corte

**ENRIQUE MÉNDEZ** 

La dirigencia nacional de Morena presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de recusación contra la ministra presidenta Norma Lucía Piña y el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá por admitir a trámite el procedimiento de contradicción de criterios sobre el reparto de escaños y curules que interpuso el presidente nacional del PAN, Marko Cortés.

Mario Delgado, dirigente del partido guinda, señaló que es un asunto que corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de que los ministros Piña y González Alcántara tienen conflicto de intereses y no podrían dictaminar sobre este tema.

"Estamos pidiendo la recusación porque tienen claramente conflicto de intereses: el ministro González Alcántara fue el anfitrión de aquella cena (celebrada en diciembre) que tuvieron con la ministra presidenta de la Corte y el presidente del Partido Revolucionario Institucional (Alejandro Moreno) en pleno proceso electoral", resaltó ayer en conferencia en el contexto de la plenaria de

Acompañado por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum; el próximo coordinador de la bancada guinda en San Lázaro, Ricardo Monreal, y la secretaria general del partido –futura titular de la Secretaría de las Mujeres-, Citlalli Hernández, anunció que

también presentarán un recurso

los diputados electos de Morena.

de reclamación por la aceptación de esa denuncia.

"La Corte no puede intervenir en un asunto que corresponde al Tribunal Electoral, que es determinar la representación proporcional para cada partido político. Sería trastocar las facultades que tiene el tribunal y lo que le corresponde

a la Suprema Corte", subrayó. El próximo secretario de Educación Pública aseveró que "con esta actuación parcial, facciosa, por parte de algunos integrantes de la Corte, con mayor razón se le demuestra al pueblo de México que urge una reforma profunda al

Poder Judicial". Es, añadió, "tratar de entrometerse en una decisión que ha tomado el pueblo de manera contundente. Urge una reforma al Poder Judicial como la que se está planteando (y) una Corte que procure por la justicia de todos los mexicanos, que no actúe de manera facciosa'

# Demanda AN resolver "contradicción"

DE LA REDACCIÓN

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, sostuvo que el recurso que presentó ante la Supre-ma Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el que busca que sea el máximo tribunal el que analice el reparto de diputados federales plurinominales, tiene como fin que és-te resuelva la "contradicción" que, asegura, hay en la interpretación de las leves sobre este tema.

"Lo que pedimos es que analice las diferentes lecturas que tiene el artículo 54 de la Constitución y 56, que se refiere a la asignación de los diputados y senadores, porque hay una contradicción de criterio, un criterio que, por cierto, emitió la ex ministra Olga Sánchez Cordero y yo hago un respetuoso, pero fir-me llamado a la Suprema Corte de Justicia a que resuelva, porque el criterio de la Corte es uno en donde debe haber una interpretación sistemática y funcional del artículo 54 constitucional, y el criterio del Tribunal Electoral es la lectura y aplicación literal", indicó.

En conferencia al concluir la reunión plenaria con los diputados fe-

derales y senadores del blanquiazul, organizada en Querétaro, se refirió al recurso que ya fue admitido por la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, y sobre el cual expresó: "Esperemos que la Corte se atreva a resolver de forma rápida e inmediata como este asunto amerita. Y finalmente esperamos que los magistrados, que al menos tres de ellos defiendan la pluralidad del voto de los mexicanos v. en consecuencia, defiendan la República, que es lo que está en juego'

# Por primera vez, dos coordinadoras

Además, el dirigente dio a conocer que, por primera ocasión, Acción Nacional tendrá dos coordinadoras parlamentarias en el Congreso de la Unión. La queretana Guadalupe Murguía Gutiérrez será la próxima coordinadora del PAN en el Senado, a la vez que refrendó que en la Cá-mara de Diputados la lideresa del grupo parlamentario será Noemí Luna Ayala.

Pese a haber pedido licencia como legislador y estar en medio del proceso interno para buscar la dirigencia nacional del partido. el diputado Jorge Romero acudió a la plenaria y estuvo presente en la conferencia de prensa. Cortés lo presentó como su "querido amigo que ya pidió licencia a su cargo" y le agradeció su desempeño en la coor dinación del PAN en San Lázaro.

Quienes no acudieron fueron Ricardo Anaya y Miguel Ángel Yunes. Consultada sobre sus ausencias, Guadalupe Murguía aseveró que ambos "cuentan va con su registro en el Senado para tomar protesta el día primero y son legítimos senado-. Apuntó que no tienen ninguna limitación legal que les impida rendir protesta como legisladores.



El blanquiazul urge a dirimir la diferencia de criterios entre los órganos judiciales



## **ASTILLERO**

Una pausa de consecuencias transexenales // AMLO ondea bandera; Claudia apoya // Adiós de familiares de 43 a AMLO // Piña, pataleos

### JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

O ES UNA ruptura, ni un paso juridicamente sustentado, pero si un artificio arriesgado en materia de relaciones políticas, económicas y fundamentalmente comerciales con el poderoso país vecino, Estados Unidos, y con el otro socio importante en el contexto subcontinental, Canadá. No se rompen relaciones diplomáticas ni se expulsa a los embajadores considerados injerencistas, sólo se pone en "pausa", respecto a éstos (Ken Salazar y Graeme C. Clark), la comunicación, el contacto (que en el caso del estadunidense era frecuente, aparentemente amistoso y con temario amplio).

A UNOS DÍAS de entrar al mes de su sexenio que tal vez vaya a ser el más intenso (y vaya que los ha habido desde 2018), el Presidente saliente sostiene una postura de rechazo a las declaraciones de los mencionados embajadores (que son las posturas de los gobiernos de esos países, no las personales de los representantes diplomáticos).

DICHA POSTURA ANDRESINA le permite cerrar a tambor batiente su periodo constitucional y ondear la bandera del nacionalismo y la soberania, lo cual seguramente se expresará el 1º de septiembre en el acto masivo organizado para presentar el sexto y último Informe presidencial y a lo largo de ese septiembre de la patria en que la llamada Cuarta Transformación habrá de estrenar y ejercer su arrolladora mayoría calificada en el Congreso de la Unión con la aprobación de reformas constitucionales, entre ellas la causante de los diferendos diplomáticos, la judicial, y, en segundo plano pero concurrente, la de la desaparición de cuando menos siete órganos constitucionales autónomos.

EN TODO CASO, las consecuencias de lo que suceda en lo que resta del periodo obradorista, a poco más de un mes de que termine, habrán de ser enfrentadas por la entrante, Claudia Sheinbaum Pardo, que ayer expresó respaldo al posicionamiento del tabasqueño que en unas semanas pasará a residir en Chiapas.

A LA PRESIDENTA entrante, aunque de manera especial al saliente, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos expresó su grave preocupación por las reformas, la judicial en primer término, pero también otras, que el Congreso federal abordará a partir del próximo 1º con una aritmética legislativa que otorga al morenismo una facultad casi automática de hacer aprobar cualquier propuesta.

VÉASE EL GRADO de advertencia del citado comité senatorial estadunidense: "nos preocupa profundamente que las reformas judiciales propuestas en México socaven la independencia y transparencia del Poder Judicial del país, poniendo en peligro intereses económicos y de seguridad críticos compartidos por nuestras dos naciones. También nos alarma que varias otras reformas constitucionales actualmente en discusión puedan contradecir los compromisos asumidos en el Acuerdo Comercial México-Estados Unidos-Canadá, cuya revisión está programada para 2026".

ES LAMENTABLE LA manera en que han cerrado las reuniones entre el presidente López Obrador, quien despertó una esperanza a partir de 2018 respecto a la posibilidad de alcanzar verdad y justicia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y los familiares de éstos, quienes an señalado que no hubo suficientes avances, pues todo se frenó llegado el momento de indagar a fondo el involucramiento del poder militar. "Terminamos mal", sintetizó el abogado Vidulfo Rosales, miembro del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Y, MIENTRAS LA ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, ha dado entrada a la pretensión panista de que este órgano se pronuncie respecto a la asignación de asientos legislativos por la vía de representación plurinominal (en el fondo, respecto a la mayoría calificada), en lugar o por encima del Tribunal Electoral federal (que es considerado el órgano que emite la palabra final), ¡hasta mañana, con la misma Piña y otros ministros suspendiendo una sesión de la sala superior de la Corte para solidarizarse con el paro de trabajadores del Poder Judicial!

## **IESE APOYO SÍ SE VE!**



María Damaris Silva, próxima diputada por Michoacán, llegó ayer a la plenaria de Morena en un hotel de la CDMX acompañada por una delegación purépecha. Foto Cristina Rodríguez

# Como gobernador vi la actuación de jueces a favor de criminales: Murat

ANDREA BECERRIL Y GEORGINA SALDIERNA

Al registrarse como senador, Alejandro Murat Hinojosa advirtió la urgencia de aprobar la reforma judicial, ya que, dijo, como gobernador constató la actuación de jueces, magistrados y ministros, "al aplicar de forma permanente, especialmente en el tema de la delincuencia organizada, un sistema hipergarantista" que beneficia a los criminales.

que beneficia a los criminales.
Hay que interpretar la Constitución, pero en beneficio de las víctimas, agregó, y expresó respaldo pleno a la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de poner en pausa la relación con las embajadas de Estados Unidos y Canadá a partir de las declaraciones contra la reforma del embajador

estadunidense, Ken Salazar.
"El mismo presidente López
Obrador expresó que México es un
país soberano y no puede admitir
injerencias" en torno a esa reforma
que se discute en el Congreso, expresó el senador entrante de Morena.

"Como gobernador de Oaxaca tuve varias veces la lamentable experiencia de ver que cuando se detenía a alguien en flagrancia, con efectivo y drogas, de manera permanente hacían valer la *puerta giratoria* y salian los delincuentes. Hoy debemos tener jueces con la capacidad de entender que hay que defender la Constitución, pero la Constitución está hecha para defender al pueblo de México, y en ese sentido hay que defender a las víctimas y hoy la víctima más grande es la sociedad mexicana".

En entrevista, luego de los trámites de registro como integrante de la 65 legislatura en el Senado, insistió en que el mayor problema de los juzgadores "tiene que ver con este hipergarantismo", además de que los jueces hacen análisis de fondo sobre la forma, en lugar de entender que si alguien tiene un arsenal en su casa, no es para el bien".

Consultado sobre el hecho de que, después de salir del PRI, ahora tendrá que convivir seis años con el dirigente príista, Alejandro Moreno Cárdenas, manifestó: "A mí me entusiasma poder actuar con todos los actores políticos que van a estar en el Senado y lo más importante no tiene que ver con las personas".

# La reforma debió ser primero en fiscalías, dice líder gremial

El dirigente del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF), Jesús Gilberto González Pimentel, señaló, a título personal, que la reforma deja cierta "desazón e incertidumbre" sobre si es la mejor medida para cambiar el sistema de nombramiento de impartidores de justicia. "Puede ser peligrosa esta circunstancia de elección de ministros, jueces y magistrados por voto popular. Hay que seguir con mucho interés todo el procedimiento, pero hay varios puntos que dejan dudas".

También dijo que hay inquietudes sobre el Tribunal de Disciplina Judicial que, de acuerdo con la reforma, funcionará en pleno y comisiones. El pleno será la autoridad sustanciadora en los términos que establezca la ley y resolverá en segunda instancia los asuntos de su competencia.

En entrevista, lamentó que dicha enmienda desaparezca la carrera judicial. "La reforma hubiera impactado primero en fiscalías y policías. El primer contacto que tiene la ciudadanía es con la procuración de justicia, no con la impartición' de la misma.

"Propuse a los legisladores que por lo menos se garantizara que 50 por ciento de los cargos a elección correspondiera al personal de carera judicial, porque son los que están mas inmersos y tienen la mejor preparación en cada una de las materias; sin embargo, el Legislativo ya resolvió. Le asiste una gran legitimidad por la cantidad de votos que obtuvieron."

Asimismo, González Pimentel pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador no generalizar acerca de que todos los trabajadores del PJF son paleros. "Con todo el respeto que me merece la investidura presidencial, mis compañeros también merecen un respeto a la dignidad humana, como servidores públicos, no se vale".

César Arellano García



EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH Y JAVIER VALDEZ

















f y ⊚ ▶ pemex.com



COMITÉ DE RELACIONES EXTERIORES EMITE DECLARACIÓN

# Senado de EU también se lanza contra las reformas en México

Pueden socavar intereses económicos y de seguridad críticos, advierte

#### DE LA REDACCIÓN

El liderazgo biparditista del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos manifestó ayer su profunda preocupación por las reformas constitucionales impulsadas en México al considerar que pueden socavar la independencia judicial, además de que se correría el riesgo de violar los términos del Acuerdo Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. "Un Poder Judicial independien-

"Un Poder Judicial independiente y transparente es un sello distintivo de cualquier país democrático. Nos preocupa profundamente que las reformas judiciales propuestas en México socaven la independencia y la transparencia del Poder Judicial del país, poniendo en peligro intereses económicos y de seguridad críticos que comparten nuestras dos naciones", señaló el liderazgo bipartidista. La declaración fue firmada por el

La declaración fue firmada por el demócrata Ben Cardin, presidente



El documento fue firmado por congresistas demócratas y republicanos del Comité de Relaciones Exteriores senatorial, así como por Jim Risch, el republicano de mayor rango de ese comité, junto con el demócrata Tim Kaine, presidente del subcomité sobre el Hemisferio Occidental, y el ultraderechista Marco Rubio, el republicano de mayor nivel del subcomité.

Agregaron: "También nos alarma que varias otras reformas constitucionales que se están discutiendo actualmente puedan contradecir los compromisos asumidos en el Acuerdo Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, cuya revisión está programada para 2026.

"Instamos encarecidamente a la administración de (el presidente Andrés Manuel) López Obrador, así como a la administración entrante de (la presidenta electa, Claudia) Sheinbaum, a que sólo implementen reformas que mejoren las cualificaciones profesionales, combatan la corrupción, protejan la autonomía judicial y fortalezcan la confianza de los inversionistas. Estas consideraciones son esenciales para preservar los valores democráticos y la prosperidad mutua que unen a nuestras naciones", concluyeron en su declaración.

## **PRETENSIÓN** • HERNÁNDEZ



# Insta asociación global de jueces a reconsiderar

### CÉSAR ARELLANO GARCÍA

La Asociación Internacional de Jueces (AIJ), con sede en Roma, solicitó al Poder Ejecutivo mexicano que reconsidere su actual "plan de reforma" a la luz de las ideas y principios establecidos en documentos internacionales que han implementado estándares para importantes cuestiones de independencia judicial.

En un comunicado, el Comité de la Presidencia, que representa a 92 asociaciones de jueces de prácticamente todos los continentes, señaló que introducir el voto popular como decisión final y decisiva en el proceso de designación de jueces es contraria al principio de que los togados deben ser nombrados con base en el mérito y criterios objetivos respecto de sus habilidades profesionales,

y no puede proporcionar nombramientos con base en esos principios.

Apuntó que la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), propuesta "potencialmente" por el Ejecutivo mexicano, interfiere con el principio de seguridad de la inamovilidad y que el mandato de un juez puede terminarse sólo como resultado de un proceso disciplinario o en el procedimiento en que el juzgador sería encontrado no apto para ejercer su cargo.

para ejercer su cargo.

Pero no sólo eso, sino que la enmienda, aprobada esta semana en
lo general y particular por mayoría
en la Cámara de Diputados, debe
ser consistente con los principios
bien establecidos y universalmente
aceptados de independencia de la
justicia, para preservar el derecho
de los ciudadanos a tener acceso
a tribunales independientes y a

disfrutar de libertades que sólo pueden ser protegidas por jueces independientes libres de presiones y temores externos, indicó. En el documento, la AIJ citó

En el documento, la AIJ cito
el Estatuto del Juez Iberoamericano, aprobado en la VI Cumbre
Iberoamericana de Presidentes de
Tribunales y Cortes Supremas de
Justicia, celebrada en Santa Cruz
de Tenerife, Canarias, en mayo de
2001, donde, entre otros asuntos,
concluyó que "los demás poderes
del Estado y, en general, todas las
autoridades, instituciones y organismos nacionales o internacionales, así como los diversos grupos
y organizaciones sociales, económicas y políticas, deben respetar
y hacer efectiva la independencia
del Poder Judicial".

Asimismo, apuntó que los procesos de selección y nombramiento han de realizarse a través de órganos predeterminados por la ley, que también aplicarán procedimientos predeterminados y públicos que valoren objetivamente los conocimientos y méritos profesionales de los aspirantes.



El voto popular contradice el principio de la designación por méritos, señala

# Se queja MC de la falta de diálogo de Morena y sus aliados

FERNANDO CAMACHO Y ENRIQUE MÉNDEZ

Las discusiones en la Cámara de Diputados se han desarrollado en un clima "muy frustrante" debido a la falta de apertura de la mayoría de Morena y sus aliados ante las propuestas de la oposición, las cuales han sido desechadas sin que medie análisis ni diálogo, lamentó el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en San Lázaro, Braulio López Ochoa.

"He visto un ambiente muy frustrante, porque creo que se puede construir, con base en buenos argumentos, modificaciones razonables. En estas sesiones de la Comisión de Puntos Constitucionales (donde se aprobaron en días recientes diversas reformas, entre ellas la del Poder Judicial de la Federación) se expresaron muchas propuestas de reserva totalmente razonables, pero la mayoría no está dispuesta a escuchar, abrirse y discutir con seriedad" lamentó

seriedad", lamentó.
Entrevistado ayer dentro del encuentro del partido naranja con sus diputados electos, López Ochoa resaltó que los legisladores del partido en el gobierno ni siquiera han analizado con seriedad los proyectos de la oposición.
"Si vemos la única reserva

si vemos la unica reserva que se aprobó ayer (lunes) al dictamen (de reforma judicial), fue algo que se dijo en una mañanera, y no algo que se dijera en los diálogos nacionales ni en la Comisión de Puntos Constitucionales", señaló en referencia a la propuesta de instituir la figura de los "jueces sin rostro" para resolver delitos de alto impacto, tal como solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

#### Impulsarán agenda climática

Por su parte, Laura Ballesteros -quien se perfila como la posible coordinadora de los diputados emecistas en la 66 Legislatura-indicó que su partido se enfocará en promover en San Lázaro temas como la lucha contra la "militarización" del país y la "agenda climática más ambiciosa de México, con el presupuesto climático más ambicioso".

Ayer, mientras tanto, tuvo lugar el penúltimo día de registro de los diputados de la nueva Legislatura, cuyas actividades comenzarán este domingo. Entre quienes acudieron a obtener su credencial estuvieron Guadalupe Mendoza Arias, la única diputada sin partido que habrá en esta ocasión, y el morenista Vidal Llerenas, ex diputado por Azcapotzalco.



PIDE NO TOMAR EN SERIO ALERTAS INTERNAS Y EXTERNAS

# Resistirá la economía la campaña negativa por reforma al PJF: AMLO

Molesta a calificadoras y bancos que sus políticas "no son entreguistas"

EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a no tomar en serio las advertencias negativas para la economía nacional que han dado calificadoras y bancos de inversión –nacionales y extranjeros– en caso que se apruebe la reforma al Poder Judicial de la Federación. "No es para tomarlos en serio", sentenció en la mañanera de ayer a pregunta expresa sobre los presuntos riesgos augurados la semana pasada por la agencia calificadora internacional Fitch Rating y JP Morgan, este último el banco más grande de Estados Unidos, en el sentido de que la eventual aprobación de la iniciativa presidencial conllevaría riesgos para la inversión en México y su nota soberana.

El Presidente aseguró que la economía nacional tiene gran fortaleza, por lo que no hay problema alguno ni nada que temer. "La economía de México es fuerte, mucho muy fuerte, resiste toda esta campaña".

Dijo que el país tiene 25 por ciento de deuda global, además de un récord en reservas en el banco central (en días pasados informó que oscilaban en alrededor de 227 mil millones de dólares). "Entonces, no hay ningún problema: no hay que temer".

Las recientes modificaciones en el tipo de cambio del peso frente al dólar, dijo, están relacionadas a factores externos, por lo que sucede en Japón o Estados Unidos. "Nada que ver con lo del Poder Judicial; no tenemos problema".

Se le hizo ver que a esa hora de la mañana el dólar se cotizaba en 19.66 pesos por unidad, ante lo que acotó: "es normal que esto suceda; de todas formas, hasta ayer que subió, el peso era la segunda moneda más fuerte en relación con el dólar, y sigue siendo aún con esto de 19.60".

–¿Confía en que se estabilice? –Sí. Es que va a estar así en estos

Recordó que en el periodo neoliberal se atendían los designios del mercado internacional, de ahí que se condujo a México a la aprobación de reformas estructurales "para facilitar el saqueo, el robo, el lucro"; además que se redujo el salario, señaló, crecieron la pobreza, la migración y la violencia, y sólo se enriqueció una minoría.

enriqueció una minoría.

Para el mandatario, estas calificadoras internacionales están molestas por la política económica emprendida en su administración, que a diferencia de las neoliberales, no es entreguista y está alejada de las recomendaciones y la agenda mundial. Destacó que esas instancias globales no pueden sostener que la política económica que se ha llevado a cabo en su gobierno sea ineficiente o fra-

casada. "Ahí están los resultados". Incluso preguntó: "¿en qué país hay mejores resultados económicos que en México durante los últimos años? ¿En Estados Unidos? ¿En Alemania? ¿En Francia? ¿Dónde?"

Expusó que ahora estos organismos financieros internacionales se meten a opinar de la reforma al PJF, cuando en el pasado no hicieron ni dijeron nada sobre la condonación de impuestos a grandes contribuyentes. "Y eso era una gran fuga de capital del presupuesto público".



# Morena todavía no tiene la mayoría calificada en el Senado: Adán López

A. BECERRIL Y G. SALDIERNA

El virtual coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, informo que trabaja en conseguir los tres votos que faltan a su grupo y aliados para lograr la mayoría calificada en esa cámara; aseguró que no ha hablado con nadie ni comprarán votos, como hacían PRI y PAN.

Entrevistado luego de registrarse en el recinto de Reforma, aclaró que no se ha acercado a los dos senadores del PRD: Araceli Saucedo y el tabasqueño José Sabino Herrera, como se ha comentado.

Precisó que hace un mes se encontró con su paisano Herrera en un acto social, "porque somos amigos desde hace mucho tiempo". Incluso, agregó, "trabajé con su padre en algunos temas políticos cuando fui secretario de Gobernación", pero en ningún momento lo invitó a integrarse a Morena.

Igualmente, rechazó que pretenda que el aún gobernador panista de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, se pase a la bancada del guinda. Aclaró que "no debe extrañar que los grupos parlamentarios en el Senado intentemos construir alianzas o acuerdos legislativos". Sin embargo, rechazó la afirmación del coordinador del PVEM, Manuel Velasco, de que es 99.9 por ciento posible que ya tengan esos tres votos.

Por otra parte, también al registrarse como senador –hoy pide licencia a la gubernatura–, Vila Dosal aclaró que no se incorporará al grupo de Morena, que no se ve en ese partido, sino en el PAN, donde milita desde hace más de dos décadas. Expuso que quien crea que sólo porque ha tenido una buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador se cambia▲ El virtual coordinador del partido guinda acudió ayer a registrarse al Senado, donde contradijo al líder de la bancada Verde. Foto José Antonio López

rá con los guindas, "no conoce ni la trayectoria que tenemos ni el trabajo que hemos hecho en Yucatán".

Agregó que no lo han buscado de Morena y que platica con muchos políticos, pero "siempre muy firmes nuestras convicciones"

Desde la tribuna de la Permanente, la diputada Edna Gisel Díaz (PRD) deploró que los dos perredistas que ganaron una senaduría (Saucedo y Herrera "tienen muchas ganas de dar un paso al oficialismo". Dijo que obtuvieron muchos votos del perredismo, pero también de PAN y PRI, "para ahora querer venderse" y dar la posibilidad de mayoría calificada a Morena.

# Rechaza industria de la construcción que haya freno en las inversiones

ALEJANDRO ALEGRÍA

Por la eventual aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) en el Congreso de la Unión no se están deteniendo las inversiones en el país, señaló la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), "pero existen riesgos".

En conferencia, Luis Méndez Jaled, presidente del organismo, afirmó que no se trata de si es buena o mala una ley o Constitución, sino de "cambios sistemáticos o hechos de la noche a la mañana, porque esto ahuyenta las inver-

siones a mediano y largo plazos". Aunque reconoció que a la CMIC le preocupa la reforma al PJF y la mayoría que tendrá Morena en el Congreso, mencionó que el organismo a su cargo está de acuerdo en que debe existir una restructuración integral del sistema de justicia, pero es preciso que quien sea juez no sea elegido por ser el más popular, sino por sus capacidades y trayectoria.

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia matu-

66

Se debe elegir a los jueces más capaces, no a los más populares tina que hay una "pausa" con las embajadas de Canadá y Estados Unidos, luego de que expresaron sus posturas sobre los cambio en el Poder Judicial, Méndez Jaled advirtió que esto genera incertidumbre. "Vienen 45 días complejos; hay que actuar con mucha madurez y responsabilidad", insistió.

Juan de Dios Barba, presidente de la Comisión Nacional de Competitividad y Mejora Regulatoria de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró que la prioridad que debe imponerse en el tema de las embajadas es la económica, pues ambos son socios del T-MEC, acuerdo que "ha dado muestras de ser una herramienta eficaz para el desarrollo".

# Ebrard ofrece mensaje de confianza a empresarios

Ante la preocupación en el sector privado por los cambios que se hagan al PJF en la siguiente legislatura, Marcelo Ebrard, próximo titular de la Secretaría de Economía (SE), ofreció un mensaje de confianza a miembros del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

De acuerdo con fuentes consultadas por La Jornada, que prefirieron no revelar su identidad, el ex canciller sostuvo un encuentro privado el lunes con miembros del organismo que agrupa a las personas más acaudalados del país, a quienes aseguró que el gobierno de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, busca trabajar con los empresarios que se aglutinan en el CMN, y les propuso elaborar una estrategia para la revisión del T-MEC, cuyas consultas empiezan a mediados de 2025.







RESUMEN del Acuerdo por el que se da inicio al procedimiento para la emisión de la Declaratoria como Zona de Monumentos Históricos, de la superficie de 10-66-51.6 hectáreas, ubicada en la localidad de la Antiqua, municipio de la Antiqua, estado de Veracque de Innacio de la Llave.

ubicada en la localidad de La Antigua, municipio de La Antigua, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Cultura. - Instituto Nacional de Antropología e Historia.

RESUMEN DEL ACUERDO POR EL QUE SE DA INICIO AL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE LA DECLARATORIA COMO ZOÑA DE MONUMENTOS HISTÓRICOS, DE LA SUPERFÍCIE DE 10-66-51.6 HECTÁREAS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA ANTIGUA, MUNICIPIO DE LA ANTIGUA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., 2o., 7o. fracciones I y XII de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 3º fracción IV, 5o. Ter fracción I, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como 9 y 9 bis del Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y considerando los preceptos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Convenio para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural adoptado en París el 23 de noviembre de 1972, la resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Programa Sectorial de Cultura 2020-2024, artículos 35 y 41 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su Reglamento, el Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, emitió el Acuerdo por el que se da inicio al procedimiento para la emisión de la Declaratoria como Zona de Monumentos Históricos, de la superficie de 10-66-51.6 hectáreas, ubicada en la localidad de La Antigua, municipio de La Antigua, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a que se refiere el artículo 50. Ter de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos;

Que es de utilidad pública la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los Monumentos Históricos y las Zonas de Monumentos que integran el patrimonio cultural de la Nación mexicana, por lo que se debe preservar el legado que existe en la localidad de La Antigua, municipio del mismo nombre, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

Que a su llegada, Hernán Cortés se vio en la necesidad de un sitio provisional donde fundar un puerto; por lo que, en diciembre de 1525, se determinó el traslado de la Villa Rica a lo que ahora se conoce como La Antigua, población que jugó un papel relevante en la navegación y la exploración, conquista y colonización de América, siendo la puerta de entrada a México, que enlazó dos mundos distantes:

Que La Antigua Veracruz fue la primera ciudad portuaria de la Nueva España en el siglo XVI, emplazada a la orilla del río Huitzilapan; en este sitio se instaló el primer cabildo de la colonia española, y durante los primeros años de conquista tuvo un papel importante como bastión de control económico-aduanero; ya que era un punto de entrada y salida de la Nueva España, inmerso en el movimiento global de comercio y, por ende, el paso de los conquistadores y los evangelizadores;

Que debido a las condiciones ambientales en La Antigua, a finales del siglo XVI por cédula real se fundó la nueva ciudad de Veracruz; a los habitantes se les ordenó trasladarse a la nueva ciudad, por lo que, a partir de este momento, al pueblo a las orillas de río Huitzilapa se le denominó como La Antigua, para diferenciarlo de la nueva Veracruz; sin embargo, en dicho poblado quedó establecida la alcaldía mayor de la Iglesia Católica;

Que durante el movimiento independentista algunos habitantes de este pueblo se unieron a la causa insurgente; y La Antigua fue un punto estratégico, ya que desde ahí se logró el empoderamiento de los caminos y se consiguió el control de la correspondencia española, por ejemplo, en 1819 Guadalupe Victoria instaló en la población su base de operaciones;

Que durante el siglo XIX, el presidente Antonio López de Santa Anna, estableció un cuartel militar en este poblado, desde donde se preparaba para las múltiples guerras; durante su estancia, el general patrocinó las obras del campanario y la portada del templo del Santo Cristo del Buen Viaje;

Que en la Revolución Mexicana la región fue testigo de diversos enfrentamientos en los que participaron los habitantes de La Antigua; uno de sus personajes principales, debido a que se convirtió en un orientador de los campesinos del municipio, fue José Cardel;

Que las características específicas de la Zona de Monumentos Históricos, así como la relación de espacios, estructura y entorno urbano, y su tipología arquitectónica, tal como hoy se conservan, son elocuente testimonio de excepcional valor para la historia social, política y artística de México;

Que en la zona se ubican siete construcciones con valor histórico construidos entre los siglos XVI al XIX, destinados al culto religioso, a la educación y a la enseñanza, al servicio y ornato público, al uso de las autoridades civiles y militares, así como a las obras civiles relevantes de carácter privado;

Que el Subdirector de Registro de Bienes Arqueológicos Inmuebles de la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el 28 de junio de 2022, emitió el "Informe Técnico de comisión: Medición de la poligonal de delimitación del proyecto de Zona de Monumentos Históricos "La Antigua";

Que la Zona de Monumentos Históricos materia se localiza en las coordenadas E 781470, N 2138578 y correspondiente a la Zona UTM 14 Norte, con una superficie total de 10-66-51.6 hectáreas y se describe conforme al siguiente plano y cuadro de construcción:



| CUADRO DE CONSTRUCCIÓN |           |             |         |           |                 |
|------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|-----------------|
| VÉRTICE                | ESTE      | NORTE       | LADO    | DISTANCIA | RUMBO           |
| 1                      | 781464.50 | 2138793.64  | 1-2     | 305.33    | S 57°10'0.1" E  |
| 2                      | 781721.05 | 2138628.10  | 2 - 3   | 88.98     | S 31°24'17.3" W |
| 3                      | 781674.68 | 2138552.15  | 3-4     | 111.71    | S 26°52'40.5" W |
| 4                      | 781624,18 | 2138452.50  | 4 - 5   | 106.75    | N 58°33'40.0" W |
| 5                      | 781533.10 | 2138508.18  | 5 - 6   | 174.09    | S 27°7'11.7" W  |
| 6                      | 781453.74 | 2138353.23  | 6 - 7   | 119.97    | N 42"36'2.8" W  |
| 7                      | 781372.54 | 2138441.54  | 7 - 8   | 78.53     | N 29'26'31.9" E |
| 8                      | 781411.14 | 2138509.93  | 8 - 9   | 81.93     | N 45"51"24.7" W |
| 9                      | 781352.35 | 2138566.99  | 9 - 10  | 16.84     | N 33°50'13.0" W |
| 10                     | 781342.97 | 2138580.97  | 10 - 11 | 16.05     | N 32°23'57.3" W |
| 11                     | 781334.37 | 2138594 .52 | 11 - 12 | 21.84     | N 10°36'6.8" W  |
| 12                     | 781330.35 | 2138615.99  | 12 - 13 | 18.53     | N 12°49'2.2" E  |
| 13                     | 781334.46 | 2138634.06  | 13 - 14 | 37.90     | N 29°52'6.8" E  |
| 14                     | 781353.34 | 2138666.92  | 14 - 15 | 169.85    | N 33°27'32.6" W |
| 15                     | 781259.69 | 2138808.62  | 15 - 16 | 38.77     | N 36°29'11.7" W |
| 16                     | 781236.64 | 2138839.79  | 16 - 17 | 52.33     | N 50"58'45.2" E |
| 17                     | 781277.30 | 2138872.74  | 17 - 18 | 41.76     | S 55"36"23,5" E |
| 18                     | 781311.75 | 2138849.15  | 18 - 19 | 41.15     | S 60°5"29.8" E  |
| 19                     | 781347.43 | 2138828.63  | 19 - 20 | 39.80     | S 50°39'56.9" E |
| 20                     | 781378.21 | 2138803.40  | 20 - 21 | 55.89     | S 33"28"8.5" E  |
| 21                     | 781409.03 | 2138756.78  | 21-1    | 66.60     | N 56°23'24.5" E |



Que dentro del perímetro delimitado se ubican siete inmuebles de carácter religioso, educativo y de enseñanza, de servicio y de ornato público, con valor histórico construidos entre los siglos XVI y XIX, inmuebles que conservan las características arquitectónicas propias de la región e importadas y que, en conjunto, otorgan especial relevancia para la región y su entorno inmediato, los cuales se ubican en:

- Calle Elodia Rosales sin número, en esquina con la avenida Independencia, con número de Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble I-30-00111.
   Ermita del Rosario.
- 2. Avenida Independencia número 17, en esquina con la calle Ruiz Cortines, con número de Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble I-30-00112.
- Avenida La Estación Poniente sin número, con número de Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble I-30-00113. Parroquia del Santo Cristo del Buen Viaje.
- Avenida La Estación Poniente sin número, con número de Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble I-30-00115. Antiguas Caballerizas de Santa Anna.
- Calle Ruiz Cortines número 9, con número de Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble I-30-00110. Biblioteca "Matías Ibarra Martínez", Antiguo Cabildo.
- 6. Calle Ruiz Cortines sin número, con número de Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble I-30-00114. Casa de Cortés.
- 7. Calle Ruiz Cortines sin número, con número de Ficha Nacional de Catálogo de Monumento Histórico Inmueble C-30-00811. Plaza de Armas.

Que la antigüedad y destino de los Monumentos Históricos se comprueba con las constancias que obran en poder del Instituto Nacional de Antropología e Historia para consulta de los interesados;

Que el asentamiento fue construido al costado oriente del rio Huitzilapan y presenta, al centro, una traza ortogonal adaptada a la ligera pendiente del terreno; la zona incluye siete inmuebles con valor histórico-arquitectónico construidos entre los siglos XVI al XIX; presenta inmuebles de carácter religioso, civil y militar que muestran las diversas manifestaciones arquitectónicas propias de la región, como la integración de materiales constructivos como la piedra y la arena de río, la piedra muca o múcara; debido a la proximidad de la zona con el Golfo de México, y al estar asentada a un costado del río Huitzilapan;

Que la imagen urbana realza la existencia de los Monumentos Históricos existentes debido, principalmente, a la poca densidad de las construcciones erigidas a lo largo del siglo XX, a su disposición dentro de grandes lotes con espacios libres y ajardinados, y a la edificación de viviendas con características sobrias que no compiten con la autenticidad de las construcciones antiguas;

Que es de utilidad pública la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los Monumentos Históricos y las Zonas de Monumentos que integran el patrimonio cultural de la Nación mexicana, por lo que se debe preservar el legado que existe en la localidad de La Antigua, Veracruz;

Que en términos de lo dispuesto por el artículo 9 bis del Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, llevó a cabo la integración del expediente, con los antecedentes documentales que justifican el valor histórico de la localidad de La Antigua, así como la información técnica de dicha zona y el plano que contiene la poligonal de la zona a declarar como Zona de Monumentos Históricos;

Que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos determina en la fracción VII, de su artículo 5o. Ter que para preservar y conservar el bien del que se trate, el Presidente de la República por conducto del titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, podrá dictar las medidas precautorias para tal fin, mismas que serán aplicables durante la tramitación del procedimiento de declaratoria como Zona de Monumentos Históricos;

Que el procedimiento de declaratoria como Zona de Monumentos Históricos da inicio con el Acuerdo que emita el Presidente de la República, o la Secretaría de Cultura, por conducto del titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como se prevé en la fracción I del artículo 5o. Ter de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos por lo que he tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE DA INICIO AL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE LA DECLARATORIA COMO ZONA DE MONUMENTOS HISTÓRICOS, DE LA SUPERFICIE DE 10-66-51.6 HECTÁREAS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA ANTIGUA, MUNICIPIO DE LA ANTIGUA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

PRIMERO. - Se da inicio de oficio al procedimiento para declarar como Zona de Monumentos Históricos la superficie de 10-66-51.6 hectáreas, ubicada en la localidad de La Antigua, municipio de La Antigua, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el perímetro y las características detallados en la parte considerativa de este Acuerdo.

SEGUNDO. - A fin de preservar y conservar la zona histórica de la localidad de La Antigua, municipio del mismo nombre, estado de Veracruz, se establece como medida precautoria la prohibición para realizar la colocación de cualquier anuncio, aviso, carteles; cocheras, sitios de vehículos, expendios de gasolina o lubricantes; postes e hilos telegráficos y telefónicos, transformadores y conductores de energía eléctrica, e instalaciones de alumbrados; kioscos, templetes, puestos o cualesquiera otras construcciones permanentes o provisionales, construcciones u obras en los Monumentos Históricos, colindantes y demás ubicados dentro de la zona a declarar, sin contar con la autorización previa del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

### TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su emisión.

SEGUNDO. - Notifiquese el inicio del procedimiento de la declaratoria como Zona de Monumentos Históricos la localidad de La Antigua, a cualquier persona que pudiera tener un interés jurídico por medio de publicaciones que contendrán un resumen del presente Acuerdo; en el Diario Oficial de la Federación, realizadas por tres días consecutivos, dentro de los diez días hábiles posteriores a la emisión del presente, tal y como lo establece la fracción II, del artículo 5o. Ter, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Del mismo modo realícese la notificación del resumen del presente Acuerdo, por medio de las publicaciones realizadas por tres días consecutivos en uno de los periódicos de mayor circulación en La Antigua, Veracruz y uno de mayor circulación nacional y póngase a disposición de los interesados que así lo soliciten, el plano de la poligonal para su consulta.

TERCERO. - En términos de lo dispuesto en la fracción III, del artículo 5o. Ter, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, se concede un plazo de quince días hábiles a partir de la última de las publicaciones a que se refiere el transitorio anterior, (los cuales de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, serán contados a partir del día siguiente a aquel en que se realice la última publicación) para que los interesados manifiesten ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia lo que a su derecho convenga y presenten las pruebas y alegatos que estimen pertinentes, mediante escrito dirigido a la Titular de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, ubicada en Correo Mayor Núm. 11, Col. Centro, Demarcación Cuauhtémoc, C.P. 06060, Ciudad de México, o al Director del Centro INAH Veracruz, ubicado en Benito Juárez No. 425 y 431, entre Miguel Hidalgo y Francisco I. Madero, Colonia Centro, C. P. 91700, Veracruz, Veracruz, o mediante correo electrónico a las siguientes direcciones valeria\_valero@inah.gob.mx, coordinacion.cnmh@inah.gob.mx, josemanuel\_bañuelos@inah.gob.mx o centroinahveracruz@inah.gob.mx.

Dado en la Ciudad de México, a 22 de agosto de dos mil veinticuatro. El Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández.- Rúbrica.



# Critica AMLO que Piña dé trámite a queja para evadir \$35 mil millones

En otra decisión "descabellada", dice, acepta recurso del PAN por las pluris

ALONSO URRUTIA Y EMIR OLIVARES

Al cuestionar el desempeño de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, por admitir "arbitrariamente" dos recursos relacionados con una evasión fiscal de 35 mil millones de pesos (relacionado con Grupo Salinas), el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que procedería denunciarla y pedir juicio polí-

tico. Sin embargo, dijo, no se promoverá ese recurso porque se diría que hay persecución contra ella.

El mandatario censuró que Piña asignara dichos recursos, "que significan el pago de impuestos de una empresa por 35 mil millones de pe-sos, aun cuando debió rechazarlos de entrada porque no proceden. De manera arbitraria, dijo, no sólo les da entrada, sino que uno menor, de 2 mil millones de pesos, se lo entrega a una ministra más decente, y otro de 33 mil millones a un ministro que siempre ha defendido a potentados.

No sólo expresó su inconformidad con la admisión de estos recursos, sino que se refirió a otra decisión que consideró "más des-cabellada". Afirmó que "torciendo completamente la ley, o mejor dicho, violando todo el marco legal, acepta un recurso del PAN" relacionado con la asignación de legisla-dores plurinominales hecha por el Instituto Nacional Electoral, decisión que corresponde legalmente al Tribunal Electoral.

En su conferencia mañanera, López Obrador señaló que si antes en el Poder Judicial "todo iba mal, ahora todo ha empeorado, porque está muy mal". Aseveró que en el caso de Piña, su comportamiento

acreditaría que se promoviera un juicio político en su contra, sin embargo, "si ya fueron a la OEA. ¡Uy, qué miedo! Ahora irían a quejarse con el rey de España o al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Pero es evidente que violan la Constitución"

Apuntó que este asunto ya es cosa juzgada, porque "los expedientes ya pasaron por la Corte, donde se resolvió que no era de competencia de los ministros, que debía irse a un tribunal. Se fue al tribunal, le dan la razón a la hacienda pública, al presupuesto público, o sea, que sí deben aportar ese dinero, y todavía viene otro recurso y regresan a la Corte, y le dan entrada. Ahora, ni modo que vayan a salir con que no se va a pagar. Ahí se los encargo"

-Pero, ¿sí procede el juicio político, presidente?

-Pero proceden muchas cosas. El

asunto es que, ¿cómo se vería que se presentara una solicitud de juicio político contra la señora Piña? Que hay persecución.

Explicó que su gobierno planteó que, con base en las disposiciones de la Constitución y las leyes en la materia, este caso no podía regre-sar nuevamente a la Corte, porque no hay fundamento, pues no existen presuntos visos de que hubiera una violación constitucional que permitiera entrar a la Corte a este asunto. Por tanto, debería darse ya por finiquitado, apuntó. Interrogado sobre la resolución

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que considera la reforma un golpe técnico al Poder Judicial, el mandatario desestimó esa postura, porque en realidad co-rresponde a la Organización de los Estados Americanos, "o sea, es ir a quejarse a Washington. De veras, es muy lamentable".

# Perfila el TEPJF validar el reparto de diputaciones

**FABIOLA MARTÍNEZ** Y LILIAN HERNÁNDEZ

La sala superior del Tribunal Elec-toral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) perfila confirmar el criterio del Instituto Nacional Electoral (INE) de asignación de diputaciones plurinominales. En medio de un escenario inédi-

to de 5 mil 317 impugnaciones al acuerdo del INE, un proyecto de resolución de Felipe de la Mata que será votado hoy propone declarar "infundados" y/o "inoperantes" todos los argumentos y peticiones de la oposición (PAN, PRI y MC), como aquel de hacer el reparto con base en la votación de las coaliciones y no de lo obtenido por cada partido.

"Es infundado el planteamiento, porque ninguna norma constitucional impone al Congreso que considere a las coaliciones para calcular la sobrerrepresentación, por lo que es inexistente la alegada omisión.

En cuanto a que el INE aplicó de manera incorrecta los límites de la sobrerrepresentación, el magistrado ponente concluye que los alegatos parten de premisas erróneas, pues si bien el sistema de elección es mixto y, por tanto, "puede exis-tir distorsión", aquélla está sujeta a

límites constitucionales. "Ni la Constitución ni la ley electoral obligan a que el peso del voto sea el mismo. Precisamente porque los sistemas mixtos permiten diferencias en atención al sistema predominantemente mayoritario", afirmó.

En cuanto a que el INE debió ver el artículo 54 de la Carta Magna de manera teleológica y sistemática y no de modo letrista, dejó en claro que "la interpretación literal e histórica del sistema de representación proporcional y el límite a la sobrerrepresentación permiten concluir que la verificación de ésta es por partido político y no por coalición", y así se ha hecho desde 2009, dijo.

También destacó la importancia del principio de certeza, es decir, que las reglas de competencia fueron claras desde antes de la elec ción, por lo que "es inadecuado pretender cambios después".

Expuso que la Constitución es puntual en cuanto a que el límite de sobrerrepresentación es de ocho puntos al porcentaje de votación nacional emitida; por tanto, "conceder la razón a los actores implicaría insertar una regla que nunca se ha aplicado, en franca vulneración al principio de seguridad jurídica". Agregó que el INE sí consideró las diputaciones que obtuvieron los aliados de Morena (Verde y PT) para calcular la sobrerrepresentaci

Respecto al alegato de que dejarán en la indefensión a los partidos minoritarios, para interponer acciones de inconstitucionalidad, porque para ello requieren alcanzar en conjunto 33 por ciento del Legislativo, responde que ese asunto estará relacionado con el desempeño de la función parlamentaria y con la

decisión de la Suprema Corte. Todavía ayer, los magistrados recibieron en sus oficinas a grupos y dirigentes partidistas, la víspera de la sesión de este miércoles, en la que el pleno de la sala superior resolverá en definitiva todos los asuntos pendientes relacionados con el reparto de curules y escaños de representación proporcional.

Otros magistrados presentarán los proyectos relacionados con senadurías, en particular frente a la petición para que sean declarados inelegibles Ricardo Anaya (PAN) y Javier Corral (Morena).

La mayoría de los 5 mil 317 medios de impugnación son juicios para la protección de los derechos de la ciudadanía, alentados por la ex can-didata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, en un documento idéntico puesto a disposición de sus simpatizantes para que lo llevaran ante las autoridades electorales.



# "Por consenso", Morena designa a Monreal coordinador en San Lázaro

ALMA E. MUÑOZ Y ENRIQUE MÉNDEZ

Sin votación de la bancada, y en una decisión anunciada como de consenso por Mario Delgado, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados será Ricardo Monreal, quien pidió a sus compañeros tiempo para procesar un acuerdo que permita decantar las vicepresidencias de la mesa directiva, que presidirá Ifigenia Martínez, y las vicecoordinaciones.

Como se había previsto entre los diputados de Morena, la diputada electa Ifigenia Martínez no sólo presidirá la mesa de decanos, que mañana jueves instala la Cámara, sino que colocará la banda presi dencial a Claudia Sheinbaum el primero de octubre.

Ayer, en la plenaria del grupo parlamentario del partido guinda, la próxima mandataria se acercó a saludar a Ifigenia Martínez y le dio un abrazo afectuoso, entre aplausos de quienes serán sus compañeros en la 66 legislatura, quienes le expresaron "¡presidenta!"

Tanto las vicepresidencias de San Lázaro como las vicecoordinaciones del grupo mayoritario se resolverán hasta hoy, en una nueva sesión plenaria convocada a las 10 horas en el recinto legislativo.

Diputados de Morena explicaron que Monreal les pidió tiempo para operar un acuerdo que le permita lograr consenso, debido a que distintos grupos comenzaron a tejer alianzas para lograr el mayor número de votos.

Como vicecoordinadores del grupo se perfilan Alfonso Ramírez Cuéllar y Gabriela Jiménez, mientras para las vicepresidencias de la Cámara se han anotado Sergio Gutiérrez Luna -quien ya presidió la mesa directiva en la actual legislatura-, Dolores Padierna Luna, Olga Sanchez Cordero y Juan Ángel Flores Bustamante, ex alcalde de Jojutla, Morelos.

Por su parte, un grupo de diputados fue convocado por la próxima titular de la Secretaria de las

▲ La presidenta electa asistió ayer a la plenaria de Morena en la Cámara de Diputados. Foto Cristina Rodríguez

Mujeres, Citlalli Hernández, a una reunión de trabajo la noche del lunes, que moderó el ex titular del Instituto Mexicano de la Juventud. Guillermo Rafael Santiago.

Entre quienes participaron en el curso —en la Unidad Cultural y Recreativa Ismael Rodriguez, en la colonia Roma- están la alcaldesa electa de Iztapalapa, Aleida Alavez; el ex dirigente del PRD en Michoacán Raúl Morón; Ramírez Cuéllar y la propia Citlalli Hernández. Alavez compartió a los diputados un código QR con los logros, avances y pen-dientes de la 64 y 65 legislaturas. Una parte de estos diputados se

reunió después de la plenaria para seguir el *amarre* de votos En un comunicado, Morena destacó que Monreal dijo a los nuevos legisladores que "el tiempo nos va a hacer cada vez más fuertes en unidad".

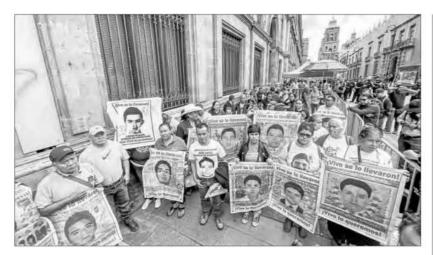

▲ "Fueron seis años en los que nos dio una esperanza muy grande, muy bonita", dijeron padres

de los 43 luego del encuentro de ayer con el Presidente en Palacio Nacional, Foto Luis Castillo

# Padres de los 43 ponen fin a encuentros con AMLO

## Volverían a verse en caso de una "noticia importante"

EMIR OLIVARES, JARED
LAURELES Y ALONSO URRUTIA

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa decidieron poner fin a los encuentros con el Presidente de la República en lo que resta del sexenio, aunque estuvieron de acuerdo en aceptar una reunión en caso de que se diera una noticia importante.

Por la noche, el gobierno federal emitió un comunicado en el que se dio a conocer que el jefe del Ejecutivo garantizó ante los familiares que se mantendrá la búsqueda de los normalistas hasta el último día de su administración, el 30 de septiembre, y que no se dará "carpetazo" al caso.

Fuentes que participaron en la junta confirmaron que ésta se dio en buenos términos. No obstante, los padres hablaron de desencuentro y de una virtual ruptura.

En el boletín, la administración de López Obrador detalló que "para romper el pacto de silencio" se ha entrevistado a 19 personas, algunas con interés de participar como nuevos informantes, a fin "de obtener datos que permitan dar con el paradero de integrantes de un grupo delictivo que fueron liberados por supuesta tortura" y que podrían aportar elementos sobre el paradero de los muchachos.

En la reunión, señaló Vidulfo Ro-

En la reunión, señaló Vidulfo Rosales, representante de las familias de los normalistas, funcionarios federales informaron de dos dos nuevas detenciones, una "relevante", la de Marco Antonio Ríos Berber, La Pompi, ex integrante de Guerreros Unidos. "Si se jala ese hilo en la investigación, puede llevarnos a datos importantes" señaló el abogado.

importantes", señaló el abogado. Los padres de los estudiantes consideraron que en la última etapa de este gobierno hubo "una defensa" oficial del Ejército y "un maltrato" hacia su movimiento.

Ahora, dijeron, sus esperanzas para llegar a la verdad y la justicia, por los crimenes cometidos entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, están en la futura mandataria, Claudia Sheinbaum.

"Ya mejor esperamos al próximo gobierno. ¿Para qué desgastarnos? Esperemos que con la nueva administración se pueda restablecer y redireccionar el diálogo", apuntó Rosales al salir de Palacio Nacional.

Afirmó que en los recientes diálogos con López Obrador se evidenciaron algunas diferencias. "Los padres fueron muy claros al decir: 'no tiene sentido estar viniendo a confrontarnos cuando no estamos teniendo resultados sustanciales".

Señaló que el propio mandatario reconoció estos desencuentros y aceptó que no se dé un nuevo acercamiento, por lo que en caso de que no se tenga información relevante en lo que resta de su administración, a finales de septiembre entregará un último informe.

En su balance, Rosales consideró que si bien en el primer trienio de este gobierno hubo "voluntad clara" de llegar a la verdad, en 2022 la situación cambió. "Fue cuando tocamos las fibras sensibles del Ejército Mexicano; ya no se pudo avanzar, ahí vino un quiebre, una crisis, incluso en la relación, en el diálogo (...) Este gobierno lamentablemente no pudo llegar a darnos verdad y justicia".

El virtual rompimiento ocurrió un mes antes de que se cumpla una década de la desaparición de los normalistas y a unas semanas del cierre del sexenio de López Obrador, quien se comprometió a resolver el caso antes de concluir su mandato.

En tanto, en el comunicado del gobierno se asegura que el titular del

Ejecutivo reafirmó en la reunión que el compromiso de su administración es encontrar a los jóvenes, conocer la verdad y hacer justicia.

Si hubiera algún asunto de interés, agregó, el mandatario "convocaría a una nueva reunión". Aunque no se hizo alusión al virtual rompimiento ni a la detención de La Pompi.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), Arturo Medina, afirmó que entre julio y agosto se realizaron dos diligencias de inspección y búsqueda en el 27 Batallón de Infantería, ubicado en Iguala (que fueron desconocidas por el grupo mayoritario de los padres).

Agregó que se trabaja para obtener las extradiciones de Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, y de José Ulises Bernabé, juez de barandilla que de acuerdo con testimonios estuvo con un grupo de jóvenes desaparecidos y hoy tiene asilo en Estados Unidos.

## Peña, visiones encontradas

Ante la reciente polémica que se abrió porque Zerón dijo en su momento a Alejandro Encinas, ex presidente de la Covaj, que la *verdad histórica* se construyó en reuniones en Los Pinos encabezadas por el ex presidente Enrique Peña Nieto, el abogado de las familias dijo que hay elementos para que se convoque a declarar al ex mandatario.

El fiscal especial para el caso, Rosendo Gómez, advirtió que los dichos de Zerón son "sólo una expresión de una persona que está involucrada y que está huyendo", lo que no es suficiente para citar a Peña.

# Sentimos que íbamos a llegar a la verdad, pero no, lamentan familiares

EMIR OLIVARES, JARED LAURELES Y ALONSO URRUTIA

Desencajados y con semblantes de decepción se retiraron ayer de Palacio Nacional los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero, tras la que fue su última reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Fueron seis años de que nos dio una esperanza muy grande, muy bonita; sentimos que ibamos a llegar a la verdad y lamentablemente no fue asi", declaró con evidente tristeza doña Joaquina García Velázquez, madre de Martín Getsemany Sánchez García, uno de los jóvenes desaparecidos.

La cuarta reunión del año duró alrededor de dos horas. Al salir, doña Joaquina externó que se llevó "un sabor amargo" tras el encuentro, en el que –comentó—lo único que querían saber era "dónde están nuestros hijos, y no lo tuvimos".

Sin embargo, dijo tener la esperanza de que la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, dé continuidad al caso.

Los familiares de los estudiantes caminaron sobre la calle Moneda con las fotografías de sus hijos sujetas cerca del corazón, las mismas pancartas con las que han peregrinado desde hace casi una década en calles y plazas públicas en demanda de justicia y de la localización de los jóvenes, víctimas de desaparición forzada.

Don Clemente Rodríguez, padre de Christian Rodríguez, se fue de Palacio Nacional con la decepción en su rostro. "Yo voté por él, pensando que viene de movimientos de lucha. Dije: éste es el bueno, y pues ahorita ya se va".

En la reunión de ayer, don Clemente externó esa frustración al mandatario, quien le respondió que "está haciendo todo lo posible. Habló más de corrupción, de mañas en el poder y todo eso, defendiendo (al Ejército) a capa y espada".

En un par de palabras, Bernabé Abraham Gaspar, padre de Adán, describió la reunión: "fue tensa". Esto debido al reclamo de las familias por no obtener respuestas sobre el paradero de los muchachos.

Los tres coincidieron en que esto no los detendrá y mantendrán una lucha, "que se formó y se consolidó en las calles".

Las familias anunciaron una jornada de acciones con motivo del décimo aniversario de los crímenes ocurridos en la llamada Noche de Iguala. Con la mirada puesta en las movilizaciones, señalaron que estas serán "claras, en un contexto pacífico, pero también con contundencia" hasta alcanzar la verdad.

# Se debilita red de cuidados de adultos mayores por baja en tasa de natalidad

### CAROLINA GÓMEZ MENA

Las redes de apoyo con que cuentan las personas adultas mayores se han ido "reconfigurando dramáticamente", y seguirá ocurriendo debido a la baja de la natalidad en el país, lo que incide en que cada vez este sector irá teniendo menos personas, sobre todo hijos, que puedan ayudarles en su vejez, por lo que la responsabilidad recaerá cada vez más en el Estado, señaló a *La Jornada* el doctor Victor García Guerrero, profesor-investigador del Centro de Estudios Demográficos y Ambientales de El Colegio de México.

Con motivo del Día de los Abuelos (28 de agosto), señaló que mientras en 1950 había unas 800 mil personas de 65 años y más, en 2050 serán 27 millones. "La previsión que hicimos para el Consejo Nacional de Población es que para esas fechas, alrededor de 30 por ciento de la población será adulta mayor". Esto no sólo establecerá retos en materia de cuidados, sino también en torno a cómo se financiarán las pensiones de retiro. "A la par, hay un envejecimiento de la población. Los de 65 años y más se han triplicado respecto a mediados del siglo pasado."

mas se han tripicado respecto a mediados del siglo pasado."

Explicó que "antes había tres o cuatro hijos sobre los que podía recaer la carga económica principal de atención de sus padres adultos mayores, y otros dos o tres se dividían la carga de cuidados, ahora recae a lo máximo en dos, y en el futuro será probablemente en uno solo. Deberá haber nuevos arreglos familiares para solventar esos aspectos, y en un futuro cercano tendrá que salir al quite el Estado".

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2023 del Inegi, la tasa global de fecundidad en el país es de 1.6 hijos en promedio por mujer, en 2018 era de 2.07. En las zonas

en 2018 era de 2.07. En las zonas urbanas la tasa cayó de 1.94 a 1.44. Aunado a ello, ahora las personas viven más. "Hacia 1950, la esperanza de vida de alguien que llegaba a los 65 era de cerca de 12 años más, es decir, aspiraba a vivir hasta los 77, y hoy pueden llegar a vivir 20 más, es decir, en 2024 alguien de esa edad puede vivir hasta 84 años."



"CRIMEN ATROZ CONTRA MIGRANTES"

# Resume CNDH en video el caso de la masacre en San Fernando

A 14 años, la reparación del daño sigue pendiente: familiares de las víctimas

#### ARTURO CANO

¿Se puede resumir el horror? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lo hizo en una pieza de un minuto que difunde en redes sociales:

"Conocida fuera de México como la masacre de Tamaulipas, fue un crimen atroz cometido contra personas migrantes entre el 22 y el 23 de agosto de 2010 en el ejido de El Huizachal, municipio tamaulipeco de San Fernando.

"A las víctimas, 58 hombres y 14 mujeres de Centro y Sudamérica, se les asesinó por la espalda y sus cuerpos fueron posteriormente apilados y abandonados a la intemperie.

"De acuerdo con las autoridades mexicanas, las personas migrantes fueron secuestradas por delincuentes y llevadas a un rancho, donde se les quiso obligar a trabajar para el grupo. Al negarse, los asesinaron. Al menos dos personas sobrevivieron, entre ellas un ecuatoriano, quien fingió estar muerto para que no lo remataran.

no lo remataran.
"Para las familias de las víctimas, la responsabilidad del Estado mexicano en la prevención de los hechos es evidente, sobre todo si se tiene en cuenta que la CNDH ya había advertido en un informe sobre la grave situación de secuestro de migrantes."

La pieza de la CNDH es acompa-

La pieza de la CNDH es acompañada por imágenes como la colocación de un memorial en el Paseo de la Reforma: un monumento con el número 72, por la cifra de víctimas.

## "Promesas incumplidas"

A 14 años de la masacre, familiares de las víctimas y organismos civiles que los han apoyado recordaron que está pendiente la reparación integral y que en tres sexenios—incluido el actual—sólo ha habido "promesas incumplidas".

Durante dos días, defensoras de derechos humanos y familiares de las víctimas analizaron los avances –o la falta de ellos–tanto en las investigaciones como en la atención a los deudos.

Las principales conclusiones fueron resumidas así por Yesenia Valdez, de la Fundación para la Justicia: "No estamos en el mismo lugar (que hace 14 años), estamos peor. La política migratoria nos está llevando a situaciones donde no solamente se siguen repitiendo hechos tan atroces como las masacres, sino también (sigue) el constante riesgo" para los migrantes que cruzan México.

Valdez agregó que el caso sigue impune, no sólo porque no existen sentencias condenatorias, sino por las "deficientes" investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que evidencian su falta de autonomía e independencia.

autonomía e independencia.
Fabienne Cabaret, también de la fundación, destacó que la vida de los familiares de las víctimas dio un vuelco completo tras los hechos, ya que no sólo han padecido el dolor de la pérdida, sino incluso en sus precarias economías, pues existen casos en que tuvieron que hacerse cargo de las deudas contraídas por sus seres queridos para poder emigrar.

Lorena Cano, del Instituto para las Mujeres en la Migración, hizo un recuento de las medidas previstas en la ley de víctimas y su falta de correspondencia con la actuación de las autoridades. Donde todo mundo ve dolor, dijo, las autoridades ven a personas que "quieren sacar ventaja" de su condición de víctimas.

Cano alertó sobre la "normalización de la violencia". A 14 años de la masacre de San Fernando, destacó, "estamos muy lejos de haber logrado una medida de reparación, por ejemplo la no repetición, porque ha habido otras masacres después. Las personas migrantes siguen padeciendo este paso por México, que cada vez es más caro y violento. Ahora, además, se sumó la Guardia Nacional para contener migrantes de manera criminalizante".

En la mesa también participó Gustavo, quien tenía apenas cuatro años cuando su madre, Maira Isabel Cifuentes, fue asesinada en México. El joven creció al cuidado de su abuela, quien falleció en 2012, y hace poco también decidió emigrar a Estados Unidos.

"Ya pasó mucho tiempo y no se miran nada claras las cosas...", alcanzó a decir en la transmisión, antes de que las lágrimas le impidieran seguir hablando.

Cano, que puso varios puntos sobre las íes, recordó que la ley de víctimas se aprobó en el contexto de la "guerra contra el narcotráfico" y "pretendió ser exhaustiva"; por lo tanto, considera muchos elementos a favor de las personas que han sufrido violaciones a sus derechos. "Pero, como muchas otras leyes en México. le hace falta presupuesto".

# Alimentación escolar favorece aprendizaje y economía: ONU

En AL cuentan con ese apoyo 80.3 millones de estudiantes

### LAURA POY SOLANO

La alimentación escolar, que cada año beneficia a 418 millones de ninos en el mundo, de los cuales más de 80.3 millones viven en América Latina y el Caribe, no sólo favorece la salud y el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, sino también genera múltiples impactos si se vincula con la economía local, afirmaron funcionarias del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas.

Al inaugurar el décimo Foro Regional de Alimentación Escolar para América Latina y el Caribe, Carmen Burbano, directora global de la Unidad de Alimentación Escolar del PMA, destacó que cada año los gobiernos de más de 100 naciones destinan 48 mil millones de dólares a la compra de alimentos para los escolares, lo que también genera 4 millones de empleos a mujeres en tareas relacionadas con la elaboración de las comidas.

En el encuentro, que convocó a especialistas y representantes de 25 países en el Complejo Cultural Los Pinos, Dolores Castro, representante para América Latina y el Caribe del PMA, reconoció que hay múltiples desafíos para garantizar que ninguna niña, niño o adolescente sea excluido de la política social más efectiva y con mayor apoyo a nivel mundial.

"La alimentación escolar es una

de las acciones de política pública



más exitosas, pues está comprobado que aumenta la asistencia escolar hasta en 9 por ciento, con lo que se reduce también la deserción", subrayó.

Agregó que en la región más desigual del mundo, pese a que se cuenta con sólidos programas de alimentación escolar, la cobertura aún no es universal, en un contexto de incremento de la población en condiciones de pobreza extrema y alimentaria, así como de malnutrición, que incluye los efectos de la desnutrición crónica, el sobrepeso y la obesidad infantil. Llamó a garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos escolares, así como la sostenibilidad de los programas debido a su impacto presupuestario. En la región, detalló, el promedio de inversión por alumno es de uno a dos dólares por comida.

uno a dos dólares por comida. Al respecto, Burbano estimó que en los países de altos ingresos, entre 60 y 70 por ciento de la población estudiantil accede a programas de alimentación escolar; en las naciones de ingresos medios la cobertura es de 50 por ciento; pero ▲ Al concluir su segundo día de clases, una pequeña de prescolar es llevada a casa por su padre en el estado de México. Foto Roberto García Rivas

en los países de bajos ingresos, la cifra cae a 20 por ciento. En ese acto, encabezado por el

En ese acto, encabezado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, quien afirmó que los desayunos escolares son la "llave" de la salud y el aprendizaje, Ruy López Ridaura, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que aún se enfrentan desafios, aunque destacó que en la actual administración "más de 100 mil escuelas ofrecen desayunos escolares, de las cuales 65 por ciento cuentan con desayunos calientes".

Consideró urgente que el Estado asuma su responsabilidad para garantizar ambientes educativos sanos, pues aseguró que la escuela es el "principal espacio obesogénico" que enfrenta la infancia, debido a que aún se comercializan productos chatarra y ultraprocesados.



## LA JORNADA Miércoles 28 de agosto de 2024

### **BAJOLA LUPA**

# El kahanista Ben Gvir, ministro de Seguridad de Israel, declara la guerra al Islam global

ALFREDO JALIFE-RAHME

N MEDIO DE la ominosa escalada en uno de los "siete frentes de Israel (ministro de Defensa, Yoav Gallant, dixit)", ahora entre Israel y la guerrilla chiíta libanesa Hezbollah, y de la esquizofrénica negociación simultánea en El Cairo para un cese el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes israelies, el kahanista (https://bit.ly/3QqemJr) Ben Gvir, ministro de Seguridad (imegasic!) en el gabinete Netanyahu, externó su deseo de construir una sinagoga en el complejo de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén oriental (https://bit.ly/47j7kOJ), lo cual equivale a una declaración de guerra teológica contra el Islam global, que cuenta con mil 800 millones de feligreses en 57 países.

LA SECCIÓN ORIENTAL de Jerusalén forma parte teóricamente del territorio palestino ocupado de Cisjordania, donde los kahanistas representados por Gvir buscan expulsar a sus moradores originarios palestinos para (re)crear la "nueva Judea (https://bit.ly/3X0jNlq)". Se perfila así una "Nueva Judea" de kahanistas, sin palestinos, que busca sustituir al Estado paria/apartheid/genocida de Israel con segregados palestinos de segunda clase, al estilo Rodesia.

EL PREMIER NETANYAHU, quien tiene su propio pérfido plan (aniquilar a Irán empinando a EU), tanto de supervivencia legal como popular, ha dejado hacer deliberadamente a la dupla arabófoba de Gvir y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, frente a las reticencias del establishment militar israeli, lo cual exhibe los prolegómenos de una guerra civil (https://bit.ly/4dVijQ)).

LAS MILICIAS DE los 800 mil (¡megasic!) colonos kahanistas de Cisjordania y Jerusalén oriental, que controlan a la policia (¡megasic!), carcomen paulatinamente, bajo la (re)creación de la "nueva Judea", el poder legal del ejército del Estado de Israel.

EN JERUSALÉN ORIENTAL –ocupada militarmente por Israel en 1967 y anexada en forma ilegal–, se vislumbra una asimétrica batalla militar/ religiosa entre los 350 mil indefensos palestinos y los militarizados ilegales 220 mil colonos kahanistas trasladados a Jerusalén oriental (https:// bit.ly/4cBpQTi).

LA EXPULSIÓN DE 350 mil palestinos en Jerusalén oriental va viento en popa y su principal vehículo es el incendio de una guerra teológica

a escala local y regional –en un descuido hasta global–.

HOY 86 POR ciento de Jerusalén oriental se encuentra bajo el control directo tanto del gobierno israelí como de los colonos kahanistas, quienes operan la artificial judaización demográfica y paramilitar de Jerusalén oriental con el fin de (re)crear una espuria mayoría judía (https://bit. ly/3XkVtMG). Más allá de que en forma cómica Smotrich se haya ido a refugiar en un búnker debido a la cascada de Katyushas y drones lanzada por Hezbollah, su aliado Gvir declaró que desea construir una sinagoga (¡megasic!) en el complejo de la mezquita Al-Aqsa.

AQUÍ LA AFRENTA de Gvir es doblemente confrontativa: construye una sinagoga en la parte ocupada de Jerusalén oriental junto a la mezquita Al-Aqsa, tercer sitio sagrado del Islam en su conjunto, en sincronía con Meca y Medina (donde nació el profeta Mahoma; https://bit. ly/3T7XQjo).

LA GUERRILLA PALESTINA sunnita de Hamas advirtió que la declaración tectónica de Gvir tiene como objetivo la "judaización y el control de Jerusalén oriental (https://bit.ly/476IBNs)" e hizo un llamado a la "valiente resistencia y juventud revolucionaria en Cisjordania ocupada" a defender la sacralidad de Al-Aqsa, al tiempo que apeló a los países miembros de la Organización de la Cooperación Islámica (OIC), que comporta 57 países, de proteger Al-Aqsa frente al irredentismo kahanista.

EN MEDIO DE la estéril coreografia estadunidense en El Cairo, para el cese el fuego y la liberación de los rehenes, Egipto, máxima potencia poblacional (111 millones) y militar del mundo árabe (473 millones de habitantes), fustigó la declaración "irresponsable" de Gvir (https://bit.ly/3T92CwT).

VARIOS LÍDERES POLÍTICOS y miembros del gobierno Netanyahu se deslindaron de la volcánica baladronada de Gvir, lo cual denota un juego muy perverso conectado a la elección presidencial de EU.

http://alfredojalife.com
https://www.facebook.com/AlfredoJalife
https://wk.com/alfredojalifeoficial
https://t.me/AJalife
https://www.youtube.com/channel/UClfxfOThZDPL\_cOLd7psDsw?view\_as=subscriber
https://wm.tiktok.com/ZM8KnkKOn/
https://twitter.com/AlfredoJalife
Instagram: https://instagram.com/
alfredojalifer?utm\_source=qr (@alfredojalifer)



colonos israelíes, en el pueblo cisjordano de Wadi Rahhal, al sur de Belén. Foto Afp

# Arribarán más médicos especialistas cubanos para sumarse al IMSS-Bienestar

ALONSO URRUTIA Y EMIR OLIVARES

A partir de este viernes arribarán a México para incorporarse al sistema de salud IMSS-Bienestar otro grupo de médicos especialistas cubanos, quienes, junto con nuevo personal mexicano sumarán 4 mil 83 más destinados a los hospitales de las 23 entidades que se agregaron a la federalización , informó el director del IMSS, Zoé Robledo. Señaló que en 2019, los servicios de salud en esos estados tenían 18 mil 614 médicos especialistas y actualmente son 26 mil 272.

Por otro lado, indicó que a través del programa La Clínica es Nuestra se canalizaron recursos a los 11 mil 400 hospitales, clínicas y centros de salud en estos estados. Informó que hasta el momento se han dispersado 6 mil 322 millones de pesos. "No ha habido en la historia del sistema de salud mexicano una inversión tan grande y sobre todo tan eficiente."

Sin embargo, al pormenorizar los avances en el ejercicio de recursos, hay una diversidad en el avance: en Sinaloa ya se utilizó la totalidad de los recursos que le correspondían; en Hidalgo ya alcanzaron 99 por ciento y en Sonora, 97 por ciento. En contraste, en Morelos, sólo han ejercido 51 por ciento; en Puebla, 53 por ciento de sus recursos y en Tlaxcala, 63 por ciento.

Robledo reconoció que el avance en la incorporación de médicos especializados en Oaxaca ha sido muy lento, pues si en 2019, en los 48 hospitales que hay en esa entidad, había 988 médicos especializados en la actualidad son mil 34. Esto es, apenas un incremento de 4 por ciento, lo cual, afirmó, "es un caso emblemático, porque en su mayoría estos hospitales son básicos comu-

nitarios, donde desde luego es más complicada la convocatoria".

Aseveró que de este nuevo grupo de médicos especializados que se van a incorporar, se canalizarán 237 más a Oaxaca. En cuanto al ejercicio del presupuesto de La Clinica es Nuestra para esa entidad, llevan un gasto de 494 millones de pesos, esto es , un avance de 73 por ciento lo que atribuyó a la dispersión de las unidades hospitalarias.

En contraste, las cifras de la Ciudad de México son radicalmente distintas: si en 2019 había 381 médicos en los hospitales que administraba el gobierno capitalino, actualmente, con la federalización de los servicios de salud, suman ya 2 mil 30, esto es,un aumento de 434 por ciento.

Durante la conferencia presidencial, Robledo sostuvo que en estos
hospitales, los gobiernos estatales
habían privatizado el suministro de
servicios importantes: limpieza; alimentos y lavado. Subrayó recuperar
la administración de estas áreas implica asumir plenamente la rectoria
del Estado en materia de salud, eliminando el carácter de subrogación.

Robledo destacó que los servicios de limpieza en un quirófano o donde se encuentran equipos médicos sofisticados es complicado, porque pueden ser un foco de infección, por ello el IMSS retomará estas tareas con su propio personal.

Es el caso de la alimentación,

Es el caso de la alimentación, pues la dieta para los pacientes forma parte de su tratamiento, por lo cual no se pueden comprar estos alimentos a una empresa. Se buscará que sean nutriólogos del IMSS quienes se encarguen de ello.

quienes se encarguen de ello. Finalmente, dijo que el lavado de ropa no incluye sólo los uniformes de los médicos, sino también las sábanas para los pacientes, lo cual es delicado, porque igualmente puede ser un foco de infección.

### Pide el INAI frenar su desaparición

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pidió ayer al Congreso y a las nuevas autoridades federales encabezadas por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que hagan un alto en el proceso de reforma que busca eliminar al instituto. En una sesión del pleno, el presidente del organismo, Adrián Alcalá, leyó una declaración en que se-ñaló que por el bien de la República se debe abrir el diálogo y propuso que en vez de la extinción del instituto se busque su modernización. "Por el bien de México: primero los derechos humanos. Por el bien de los mexicanos: primero las libertades y, por el bien de la República: primero el diálogo", leyó Alcalá acompañado del pleno del INAI integrado por las comisio-nadas Blanca Lilia Ibarra Cadena, Josefina Román Vergara y Julieta del Río Venegas.

Luego de que el viernes la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que avala una serie reformas a la Constitución, que buscan eliminar siete órganos constitucionalmente autónomos, entre ellos el INAI, Alcalá señaló que "desaparecer al INAI representaría de facto un retroceso para la democracia y los derechos humanos".

"Los derechos humanos son progresivos y su permanente cuidado ni de la competencia de un actor unitario, ya que demanda un compromiso integral por parte del Estado mexicano, así como la creación de obligaciones legales para las instancias públicas, de modo que puedan protegerse, exigirse, amplificarse y llevarse a la práctica de manera plena por parte de cualquier persona", abundó. Dijo que en vez de plantear la eliminación del INAI, el pleno del instituto propone trabajar en su

Arturo Sánchez Jiménez



# El gobierno chileno sin adjetivos

#### MARCOS ROITMAN ROSENMANN

a crítica política se ha trans formado en un sinnúmero de adietivos. Las descalificaciones por apetencias sexuales, fobias, gustos culinarios, descendencia, estatura, tatuajes, cortes de pelo, han sustituido el argumento. En otros términos, el debate busca inhabilitar a las personas en lugar de contrastar la palabra dada, con los hechos. Es irrelevante si el presidente, sus ministros y cargos públicos son partidarios de la liga antitabaco o antiabortistas. Por contra, si les descubren fumando y practicando el aborto, deja de ser superfluo. Están vulnerando la confianza y dignidad de quienes les vo-taron. Al hacerlo, están renunciando a los principios declamados. Es el caso del gobierno chileno. Veamos los hechos.

Gabriel Boric es el presidente con el mayor grado de desaprobación, por debajo de Sebastián Piñera. Según la encuesta Cadem (mayo, 2024), la más prestigiosa en Chile, el apoyo entre los suyos baja de 30 a 24 por ciento y el hastió de la población con su gobierno llega a 70 por ciento. Han roto su palabra y extraviado la dignidad en mor del pragmatismo. Prometieron una nueva Carta Magna elaborada por constituyentes elegidos directamente y acabaron delegando a un grupo de expertos su redacción, rechazada en referendo.

ción, rechazada en referendo.
Su gobierno juró que no habría desalojos de los pobladores sin antes solucionar el problema habitacional. Los hechos: promulgaron la ley Nain-Retamal, cuyo efecto fue enviar carabineros a desalojar a 200 familias asentadas durante cinco años en Cerro Navia, criminalizando al movimiento de pobladores. Su ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes Cisterna, justificó el uso de la violencia, considerando a los pobladores, usurpadores de la propiedad privada. Las consecuencias: destrucción de la escuela popular, biblioteca, centro deportivo y encarcelamiento, sin recurso de habeas corpus, a sus dirigentes.

Sigamos. La salud de los chilenos, en 25 por ciento, está en manos de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres), grupos privados de seguros. En 2024, el gobierno les condona 1.155 millones de dólares estafados a sus afiliados, por cobro indebido. Entre las beneficiarias, Cruz Blanca, Banmédica, Consalud, Colmena, Vida Tres o Nueva Masvida.

Continuemos. Las compañías hidroeléctricas han decidido unilateralmente subir los precios, en junio 20 por ciento, y para octubre, 40 por ciento, aduciendo una deuda del Estado que debe ser redimida. La ministra secretaria general del Gobierno, Camila Vallejo, justificó el alza: "El Estado no tiene musculatura para remplazar la labor de las distribuidoras eléctricas [...] y la participación del Estado no es

una solución". El ministro del ramo, Diego Pardow, sentenció: no habrá política de subsidios a las familias más vulnerables.

Más hechos. En Chile, excluidas las fuerzas armadas y carabineros, el sistema de pensiones está en manos de fondos privados. El gobierno, en boca de su ministro de Hacienda, Mario Marcel, ex presidente del Banco Central de Chile con Sebastián Piñera, ha dejado claro que no permitirá retirar 10 por ciento de los fondos para que las familias puedan cubrir sus necesidades básicas, asumiendo el argumentario de las financieras que especulan con dichos fondos.

Suma y sigue. La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá Morales, se adhiere a la política represora del anterior gobierno, contradiciendo sus declaraciones emitidas antes del triunfo del Frente Amplio. Hoy mantienen la militarización y estado de excepción en el Wallmapu, deteniendo a dirigentes mapuches, bajo la aplicación de ley antiterrorista. Asimismo, el ministro de Justicia, Luis Cordero Vega, apoyándose en leyes de la dictadura y la acción espuria de fiscales, acusa al portavoz de la Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor Llaitul Carrillanca, de terrorismo en un juicio amañando con testigos falsos, rechazando el traslado de la cárcel de Concepción a la cárcel de Temuco, violando el convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos originarios, firmado por Chile. Llaitul suma 78 días huelga de hambre entre

líquida y seca.

La Corte Suprema a instancias del gobierno ha vuelto a denegar su solicitud de traslado. Por otro lado, la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, contradiciendo el programa de gobierno sobre la búsqueda de los desaparecidos en actos perpetrados por militares y carabineros, da por buenas sus declaraciones: "No desconfío de que las fuerzas armadas hayan entregado toda la información en casos de violación de derechos humanos".

Una más. El gobierno en pleno hurtó el debate parlamentario sobre las condi-ciones socioeconómicas y políticas, de la firma del tratado de libre comercio con la Unión Europea. Entre otras: ceder a las trasnacionales de la UE una parte en la minería del litio y tierras raras. Facilitar la instalación de energía eólica a las compañías europeas en condicio-nes cuasi de monopolio. Igualmente, las empresas del big data están exentas de impuestos. Sus empresas agroindustria-les usarán sus plaguicidas y pesticidas. Bayer y Syngenta tienen carta blanca para emplear agrotóxicos prohibidos en la UE. Y en el orden de la seguridad hemisférica, Chile se compromete en asumir la estrategia de defensa de la OTAN. Además, las empresas de la UE podrán demandar al Estado en los tri-bunales del Ciade y el Banco Mundial en caso de ver afectadas sus inversiones. Y la guinda del pastel: Constanza Martínez, presidenta del nuevo partido Frente Amplio, dicta sentencia sobre el significado de su estrategia. "Tenemos que pensar en una izquierda que le hable a las nuevas realidades y que no tenga una mirada de pasado, que no añore un pasado que pareciera mejor, pero que realmente fue el que produjo este nivel de crisis que hay actualmente".

En concreto, como señaló Boric: la Unidad Popular y su presidente, Salvador Allende, fueron corresponsables del golpe de Estado. Ahí desnudan sus vergüenzas. No hace falta recurrir a insultos y descalificaciones. Con analizar sus hechos es suficiente para mostrar su indignidad.

# La viabilidad política de la ultraderecha en México

BERNARDO BARRANCO V.

l resultado electoral de junio de 2024 transformó radicalmente el horizonte político de México. El triunfo demoledor de Mo rena y sus aliados quebrantó profundamente a los partidos que integraron la oposición. Ahora sufren una crisis anímica y de brújulas extraviadas. Ideolóicamente la oferta extraña de alianza de PRI, PAN y PRD fracasó. Las históricas derrotas se decantaron en descalabros de identidad y tradición de los partidos. El pragmatismo del PAN, por ejemplo, lo llevó a condescender con principios ideo-lógicos antes inimaginables. Su rechazo al aborto se matizó durante la campaña. El PAN se corrió más al centro. Ahora muchos militantes plantean recuperar la llama original del panismo como una co-rriente conservadora socialcristiana.

Bajo esta premisa, Eduardo Verástegui fundamentó su discurso fundacionista de un nuevo partido de la ultraderecha. Afirmó en el discurso de clausura de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el pasado fin de semana en la CDMX: "Nos encontramos en un momento crucial de nuestra historia y México nos llama a poner en acción nuestro amor por nuestra nación. Llegó la hora de actuar, pero no en una película, sino en la vida real. Actuar con valores en el día a día. México es una nación forjada en las luchas... Los valores que han sido el faro, que han guiado a nuestra nación durante décadas, están siendo desafiados por ideologías que buscan imponer los mismos políticos de siempre".

Verástegui, en un video de hace meses, sostuvo: "Sueño un México que le permita a Dios ser el centro de nuestra nación". Es una afirmación provocadora, anticlimá-tica en términos de laicidad. Es el lanzamiento oficial del partido de Verástegui. Aunque ya lo había anunciado, formaliza ahora ante sus aliados y padrinos la crea-ción un partido de ultraderecha en Méxi-co. Verástegui no va solo; tendrá el apoyo del catolicismo y pentecostalismo conser-vador estadunidense. En su intervención volvió a criticar al gobierno catalogando a sus miembros de zurdos corruptos, y a la oposición de inexistente, llamándola "opoficción". En el país, dijo, no hay una verdadera opción de derecha. El PAN es un partidito de "derechita cobarde", ha perdido el rumbo, ha declinado sus oríge nes, ha extraviado su identidad. Por ello, sigue Verástegui: "Debemos reconstruir la derecha... construir un movimiento conservador que promueva la libertad y la defensa de los valores mexicanos". Prome tió que muy pronto se iniciará la restauración, ojo con este término, de un nuevo partido: "Verás que sí", en consonancia con su apellido. La creación de la nueva plataforma política descansará en el Movimiento Viva México y en agrupacion

civiles vinculadas al Yunque.

Al señalar que la derecha está huérfana, Verástegui reconoce el fracaso de muchos ultraderechistas católicos que venían del Yunque, de los Tecos y de otros grupos políticos de extrema derecha que eligieron afiliarse al PAN desde fines del siglo pasado, sobre todo en el periodo de Vicente Fox, y terminaron por conformar el ala más dura de ese partido. Muchos terminaron mimetizándose de la cultura política de corrupción y privilegios. La opción conservadora se fue debilitando por las tentaciones pragmáticas y jugosas prerrogativas adormecedoras. También inhibió la construcción de movimientos de extrema derecha en México.

Muchos analistas e historiadores ven poco viable que cuaje una opción de extremismo político católico. Estos movimientos fueron derrotados cultural, ideológica y militarmente desde el siglo XIX por los liberales. En el siglo XX la guerra cristera fue sometida por los militares sonorenses, actores y herederos de la Revolución Mexicana.

Otros analistas reprochan la política cultural y moral del presidente Andrés Manuel López Obrador como conservadora. Éste reivindica la familia tradicional, se ha enfrentado al feminismo, en sus primeros tres años enalteció los valores religiosos y biblicos; colmó a los ciudadanos con la Cartilla moral, de Alfonso Reyes; enalteció la economía moral y casi no se involucró en temas como el aborto y los derechos de las minorías sexuales. ¿Para qué crear un partido radical si el Presidente ha "secuestrado" parte de sus causas? Como buen actor, Verástegui ha cons-

Como buen actor, Verástegui ha construido un personaje. Su libreto se fundamenta en la crisis de los partidos opositores. Su irrupción, no es un accidente, es reflejo de una atmósfera del fin e inicio de nuevos ciclos en la vida política de la nación. Verástegui no está solo, cuenta con la red de apoyos políticos y financieros de Donald Trump. Dispone de la solidaridad de Jair Bolsonaro, Giorgia Meloni, Steve Bannon, Salvador Abascal, Marine Le Pen, Lech Walesa, Javier Milei, el senador Ted Cruz, el presidente de Hungría, Viktor Orban, y Ricardo Salinas Pliego, entre muchisimos otros.



## Verástegui dijo que aquí no hay una verdadera opción de derecha

En el mundo entero la ultraderecha es una amenaza real. Parte de supuestos como la decadencia moral de las sociedades contemporáneas y la necesaria recuperación de los valores religiosos fundantes para que Dios actúe y sea el centro de la historia. Y nos preguntamos ¿por qué México parece ir en sentido contrario? ¿Por qué es remoto pensar que se erija con peso electoral la ultraderecha? Desde mediados del siglo XX parece que nos hemos vacunado ante el radicalismo de las derechas. Bueno, eso decían en España y Vox es una amenaza latente. También en Argentina: siete meses antes de las elecciones era un absurdo pensar que Milei seria presidente.

# 20

# Chalco: de la fallida Solidaridad a la transformación pendiente

### JUAN BECERRA ACOSTA

ras 94 años de hegemonía priísta en el estado de México, en septiembre pasado la maestra Delfina Gómez se convirtió no sólo en la primera gobernadora del estado, también en la primera persona no priísta en ocupar el cargo desde que el general Filiberto Gómez —quien luchó al lado de Obregón—rindió protesta e inició una dinastía de poder que empobreció a una entidad tan rica y poblada como saqueada por gobernantes cuya riqueza creció proporcionalmente a la pobreza de la mayoría de los mexiquenses.

Bajo frases como la emitida por Carlos Hank González, miembro del grupo Atlacomulco y gobernador del estado de México entre 1969 y 1975, que acusaba a "un político pobre" de ser "un pobre político", 23 gobernadores priistas llevaron a la entidad a ocupar el primer lugar en feminicidios, robo a transporte público, a ser la segunda —después de Guanajuato—en homicidios dolosos, y la que más delitos contra el patrimonio e incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes registró.

monio e incidencia ucircuya por cuai a somil habitantes registró.

Al momento en que la maestra Delfina Gómez rindió protesta como gobernadora del estado de México comenzó el reto de sanar a una población y a un territorio severamente lacerados por una familia política íntimamente emparentada con la corrupción y la impunidad, cuya relación con el pueblo fue la de empobrecerlo y mantenerlo en las miserias. Parte de la herencia de abandono y saqueo que la 4T recibió cuando los mexiquenses democráticamente le encargaron llevar a su Estado a la transformación del país, es el rezago en infraestructura adecuada y mantenimiento del drenaje en el municipio de Chalco cuya consecuencia hoy ahoga a sus habitantes en aguas negras y podredumbre.

A pesar de ubicarse a poco menos de 40 kilómetros de la Ciudad de México –una de las ciudades más urbanizadas del mundo–, Chalco ha vivido durante décadas en una situación de carencias de servicios básicos que, hasta la década de 1990 podía compararse con poblaciones de países africanos. Tras el fraude electoral de 1988 y con la intención de legitimarse en el poder. Carlos Salinas de Gortari emuló al sindicato Solidaridad, de Polonia, que, apoyado por el papa Juan Pablo II, daba resultados favorables en su intento de derrocar al régimen socialista en Polonia para en su lugar implantar un modelo neoliberal. Usó el mismo nombre, Solidaridad, para iniciar en Chalco –donde nadie votó por él– un proyecto con que se disfrazó de programa social a la manipulación política del gasto con fines electorales, no con la intención de combatir a la pobreza, sino de generar apoyo político para el PRI y el gobierno.

yo político para el PRI y el gobierno.
En 1990 la estrategia de comunicación del salinismo produjo la visita de Juan Pablo II a Chalco para ahí oficiar una misa que, al ser la más concurrida jamás escuchada al aire libre, dio la vuelta al mundo al son de un Cielito lindo que aproximadamente un millón de personas entonaron, tema que precedió por poco menos de un año a otra producción de Solidaridad, canción que con el mismo título incluyó a



La obligación de las autoridades es ver al pasado sólo con fines diagnósticos para, y de acuerdo con el mandato que el pueblo les encomendó, resolverlo de raíz sin importar los costos que ello represente

las voces de los artistas del momento y de antaño, como integrantes de Timbiriche o Vicente Fernández, Pandora, Marco Antonio Muñiz y, entre muchos más, Lucha Villa y galanes de telenovela que cantaron al unisono un tema que entre sus estrofas plagadas de demagogia hizo una oda al gobierno y que hoy es recordada como representativa de una administración que quitó el pan al pueblo mientras lo distraía con circo.

Si bien la energía eléctrica llegó a Chalco, el pavimento sólo a un mínimo porcentaje de sus calles, las aulas fueron insuficientes, así como lo sigue siendo un sistema de drenaje que hoy, al haberse desbordado y con ello inundado a los chalquenses en aguas negras, implica un reto para las autoridades que enfrentan, por un lado, el compromiso de atender la emergencia y, por el otro, evitar que se repita. ¿Cómo?, solamente reconociendo que, si bien las causas de la falla en el colector Solidaridad responden a la carencia de infraestructura necesaria y la ausencia por décadas del mantenimiento que el drenaje requiere, su obligación, responsabilidad y compromiso es ver al pasado solamente con fines diagnósticos para, y de acuerdo con el mandato que el pueblo les encomendó, resolverlo de raíz sin importar los costos que ello represente sean económicos o proficios o porferios en confinicos o proficios o porferios en confinicos o proficios o porferios en confinicos o proficios o proficios o proficios o porferios en confinicos o proficios o

sente, sean económicos o políticos.
La gobernadora Delfina Gómez enfrenta un reto complicado que, de resolverse, la conducirá a ser no sólo a ser la primera gobernadora del estado de México y la primera no priista, también la primera en llevar la transformación a un estado víctima de las enfermedades que la 4T atiende.

# Todo su resto

### LUIS LINARES ZAPATA

a oposición conservadora, envalentonada por el auxilio de "los mercados", juntó al resto de sus aliados. Acto seguido, los lanzó contra el odiado rival, AMLO, el modelo de gobierno y, de paso, contra su sucesora. A ninguno dejaron fuera esta vez en su andanada. Los alarmados lloriqueos de sus adalides intelectuales continuaron sumándole cuanto tenían en su amplia buchaca. La mayoría de los empleados del Poder Judicial, anexados a sus jefes; jueces y demás capitostes, salieron a las calles armados de expresivos carteles y revelaron su afectado sentir y convicciones políticas de derecha.

vicciones políticas de derecha.

Aparecieron las organizaciones empresariales. No sólo la Coparmex de todos los moles reaccionarios.

Esta vez intervino el Consejo Coordinador Empresarial, agrupación que responde al gran capital de la plutocracia. Vino entonces el obligado reto presidencial: que los cinco principales ricos del país digan, de manera abierta, directa, lo que

piensan de lo que hoy se disputa. Tal como era de esperar, no quisieron mostrar sus reales posturas y permanecieron en silencio para seguir actuando tras bambalinas en su comportamiento cotidiano.

Los mercados habían levantado su voz derribando acciones y devaluando al peso, trayectoría ya muy conocida. Aun cuando la fortaleza de la economía pudo responder de manera adecuada sin pasar a mayores, siguieron adelante con bancos externos, casas de inversión trasnacionales, medios impresos internacionales y centros de análisis de corte imperial. La magnitud de sus arreglos y llamados, sumados a los tradicionales estamentos internos, mostró la capacidad de presión de la que son capaces. La factible inestabilidad política poco les preocupa. Más bien la procurran aunque, para su frustración y pesar, no ha ocurrido.

Faltaba un elemento que coronara sus pretensiones disuasivas frente a un gobierno reacio a ceder terreno, conquistado a golpes de votos y movilización popular. Y no tardó en hacer su entrada el acto mayor a través del emisario oficial del imperio. El embajador estadunidense, sin pudor alguno ni disfraz, intervino como es bien sabido. El sombrerudo personaje tomó por su cuenta el micrófono, con bandera en retaguardia y, sin tardanza, lanzó sus premoniciones. Entraron en la cuenta los masivos asuntos comer-



El embajador estadunidense, sin pudor alguno ni disfraz, lanzó sus premoniciones ciales, la intrincada relación con el norte de América, el complejo tratado comercial y hasta la democracia, de pilón. Su colega canadiense exhibió al aire cartas empresariales al entrar en la puja. Con estos dos puntales del poder externo se completó el cuadro. La oposición no podía sentirse más empoderada. Se notó, claro, la ausencia de uniformes, o de alguna organización de masas que rellenaran la disposición a pelear, con la fuerza completa, en su intentona de doblar al gobierno y su continuidad futura.

Aferrados a una argumentación por demás endeble, pero abundantes en sugerencias e invenciones, trataron de disputar la asignación de curules plurinominales. Mediante interpretaciones al texto constitucional, el conservadurismo redobló su golpeteo sobre el Presidente. Abundaron sugerentes escritos y una marcha de empleados por demás desangelada. Tanto el INE como el tribunal no son órganos propicios para interpretar textos explícitos, sino para darles vigencia debida como ha sido practica continua.

De esta insólita manera ha persistido la derrota de posiciones, inventadas por ellos mismos, fraseadas por sus adalides mediáticos, ya muy conocidos. No aprendieron la contundente lección que les dio la ciudadanía en las pasadas elecciones. Cuantificar el apoyo al oficialismo, con 54 por ciento de la votación

general, es una errada manera -por lateral– de medir lo sucedido con la voluntad y mandato ciudadano. Queda 85 por ciento del voto, obtenido por la coalición, en cada uno de los 300 distritos para diputados Esa es la base y sustento del directo mandato mayoritario para legislar como se está proponiendo y, por tanto, lo indebidamente cuestionado por la oposición. El Presidente y la presidenta electa, no recularon ante la andanada reaccionaria. Siguen adelante con el proyecto de revisión del nombrado como plan C. La reforma judicial continúa su ruta legislativa y septiembre será la temporada seleccionada para completar el proceso, ya bien encaminado, de las transformaciones prometidas. Ninguna de ellas salidas del capricho ni tampoco del coraje o la venganza, como se quiere asegurar. Son complemento del armazón, de izquierda, que ha tomado años y talento ensamblar. Y ya está sobre el terreno lo requerido para dar por concluido la etapa que le tocó al presente gobierno llevar a cabo. La ciudadanía detalla su postrer apoyo, tanto al Presidente como a su gobierno -encuesta de El Universal— con un sólido 70 por ciento de aprobación.

Los alegatos que presagian, con seguridades inventadas, hacia un Estado, no tan sólo autoritario sino por completo totalitario, carecen del mínimo soporte conceptual. Pura fantasmagoría de reaccionarios.

# **LaJornada** Miércoles 28 de agosto de 2024

# DE ENMEDIO

DEPORTES CIENCIAS CULTURA ESPECTÁCULOS



LA RADIOCIRUGÍA, TÉCNICA que integra las matemáticas, la física y la medicina para tratar tumores sin necesidad de realizar incisiones, ha tenido entre sus límites intervenir órganos en movimiento; por ejemplo, las lesiones en el pulmón, adonde es dificil dirigir la radiación sin afectar estructuras vecinas. El doctor Guillermo Axayácatl Gutiérrez Aceves, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez,

explicó que para superar esa frontera ya existen dispositivos que se sincronizan con la respiración y "actualmente se está trabajando intensamente en mejorar esta tecnología, lo que permitirá procedimientos aún más efectivos y seguros". En la imagen, representación del funcionamiento del equipo Gamma Knife. Foto tomada de la página web Gamma Knife Center, en Ecuador



# "La vida es como la queramos contar": Antonio Ramos Revillas

En Playa Bagdad, su más reciente novela, "la memoria llena el tiempo y los espacios, uno siente cobijo al recordar, porque sabe que se han experimentado cosas significantes"

### REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

La novela Playa Bagdad tiene por núcleo la memoria que "intenta no desaparecer o dejar un último legado, pues qué esperanza le queda a estas memorias individuales atadas al tiempo para sobrevivir si las ciudades que se enmarcan en la historia también desaparecen". Así reseñó el escritor Antonio Ramos

Revillas su reciente texto. La narración, editada por Alfaguara y que se presenta hoy en la librería El Sótano, trata de los hermanos Marcelo y Miguel, este último narrador de la historia. El primero avanza a su disolución y el segundo persigue su rastro en Matamoros y alrededores, al tiempo que recuerda lo intangible que los unió durante su infancia y los hechos que en alguna medida los aleiaron.

En entrevista con La Jornada, Ramos Revillas (Monterrey, 1977) sostuvo que "las dos son memorias mentirosas, a destajo. Es en realidad la memoria de Miguel, quien en la primera parte cuenta lo que cree que ha pasado con su hermano y con sus padres, hasta que ocurre una vuelta de tuerca. La segunda es la memoria que él decide contar, aunque no queda claro si es real.

"Nunca tenemos acceso a Marce-lo y por eso una parte –alguien me lo recordó hace un par de días-habla de cómo la memoria es también una ficción, reforzando la idea de García Márquez de que la vida no es como la vivimos, sino como la recordamos, pero yo le agregaría que la vida también es como la queremos

contar." El editor y novelista comentó que Marcelo va dejando pistas a su hermano. Recordó a un emperador romano que puso su nombre en una columna egipcia para decir que estuvo aquí. "Es una manera



A los hermanos no les podemos mentir, ellos saben de dónde venimos, cómo éramos, con ellos aprendemos a ser personas



en la cual este personaje, y así como él, todos queremos decir: 'aquí estuvimos', pero el viento, la lluvia y la historia humana también van a borrar ese intento.

"Es parte de la voluntad humana que va creciendo con el tiempo. Cuando vas madurando te vas dando cuenta que esa parte es la importante: dejar un indicio de que aqui estuvimos. Aunque Marcelo decide va no estar, salirse de este conteo de la historia, por eso la relación con las ciudades que desaparecen, no deja de ser su muy humano último intento de decir 'aquí estuvimos'.'

### "¿Qué vamos a dejar?"

Antonio Ramos se dijo fascinado por la opción que la nereida Tetis planteó a Aquiles, de que si va a la guerra morirá, pero será recordado de forma permanente; en cambio, si no lo hace, tendrá una vida plena, pero cuando mueran quienes lo conocieron también acabará su recuerdo. "Esa disyuntiva se nos presenta a todos, en mayor o menor fuerza, pero es casi la pregunta: ¿qué vamos a dejar?

El narrador refirió que su texto se originó en un viaje con sus padres a Matamoros, cuando al regresar salió el tema de las desapariciones y sobre qué le habría dicho a sus hermanos si hubiera perdido a sus progenitores en la ciudad ta-maulipeca. Desde ahí estaba puesta toda la simbología.

"Cuando empecé a investigar más sobre Matamoros apareció Puerto Bagdad. En el hotel en el que me hospedé había mapas viejos de ese punto y entonces lo traía ya en la cabeza. Cuando apareció la idea de que el puerto había desaparecido me pareció sorprendente que vo estaba tratando con una memoria que intenta no desaparecer y hasta las ciudades desaparecen. Todo eso fue alimentando la novela y se convirtió en el núcleo central."

El autor puntualizó: "lo que le da existencia a las cosas, que nos permite apropiarnos de ellas, solamente sirve para nosotros convertir toda nuestra experiencia en una historia que vamos a pasar a alguien más. La trampa es la esperanza de Marcelo para Miguel, decirle: 'yo estoy al margen de la historia, pero

aun así tengo una historia y te la voy a pasar para que tú la transmitas a

las siguientes generaciones''. Resaltó que es importante la figura de los hermanos, pues "no les podemos mentir, ellos saben de dónde venimos, cómo éramos, etcétera. En esa relación tan cercana se debate mucho de nuestras personalidades porque es con ellos con quienes aprendemos a ser personas. Sabemos de dónde flaquea cada quien"

Ramos Revillas concluyó que es una "novela de memoria, aunque no exista en el sentido de que hay gente que dice que solamente lo que puedes tocar existe; la memoria llena el tiempo, los espacios también, y uno siente cobijo al recordar, porque sabe que se ha vivido y que se han vivido cosas significantes".

La novela Playa Bagdad se presenta hoy en la librería El Sótano (avenida Miguel Ángel de Quevedo 209, colonia Romero de Terreros, Coyacán, Ciudad de México). Además de Antonio Ramos Revillas, estarán presentes la editora Didí Gutiérrez y el narrador Eduardo Antonio Parra.

A Playa Bagdad se originó en un viaje de Antonio Ramos Revillas con sus padres a Matamoros, cuando se preguntaron qué le habría dicho a sus hermanos si hubiera perdido a sus progenitores en la ciudad tamaulipeca. Foto cortesia de @Domestika

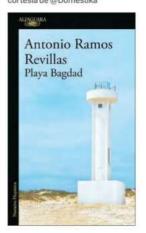

# "Me llevo más o menos bien con la poesía, pero la prosa lo es todo"

La célebre poeta uruguaya Ida Vitale inauguró la Filuni con la charla "Érase un bosque de palabras"

### DANIEL LÓPEZ AGUILAR

La célebre poeta centenaria Ida Vitale (Montevideo, 1923) fue la pro-tagonista de un momento mágico en la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universi-

de las Universitarias y los Universi-tarios (Filuni). Durante la charla inaugural "Éra-se un bosque de palabras", compar-tió con más de 200 asistentes su visión sobre la literatura y la vida: "No hay nada más tentador que un límite", afirmó, lo que desató un oleaje de reflexiones y aplausos entre los espectadores.

Reconocida como una de las figuras más importantes de la litera-tura en lengua española, la autora uruguaya manifestó su predilección por la prosa sobre la poesía, a pe-sar de ser más conocida por esta última

"La prosa es lo que más me importa en el mundo. Me llevo más o menos bien con la poesía, pero la prosa, con todas las dificultades que me plantea, lo es todo. La poesía es cosa de ritmo, de bueno o mal gusto". Con estas palabras, Vitale reveló su respeto profundo por la complejidad de la narrativa y su capacidad para plasmar la experiencia humana.

En un tono reflexivo, compartió

su percepción sobre el legado literario que todos dejan tras de sí: "Creo que todos vamos por el mundo destinados a ser un cubito de prosa que queda ahí para siempre". Dichas pa-labras resonaron en el abarrotado salón Clementina Díaz y de Ovando.

La escritora habló con cariño de sus años en México, adonde llegó en 1974, huvendo de la dictadura militar en Uruguay. En su discurso, reflejó su aprecio por la rica tradi-ción cultural nacional y el impacto que tuvo en su vida y obra.

"Lo que uno ha hecho importa poco. Me importa volver a recuperar años muy felices, no sólo porque me iba de un país que no estaba en muy buenas condiciones políticas, sino porque llegué a descubrir una maravilla a la que me habían hecho camino. Me acercaron a ese lujo que es la literatura mexicana.

Ganadora del Premio Cervantes 2018, la autora de La luz de esta memoria (1949) comparó la historia literaria de su país natal con la narrativa nacional.

"Uruguay fue como un país chi-quito donde se sabía que nuestra historia era cortita, prolija, limpita y cuidada. México era todo: tenía dos historias, la literal y otra que de repente no aparece organizada en los libros, pero que es básica y es la que asimilamos de pronto por



nuestra propia cuenta cuando des cubrimos un poder extraordinario, una poesía, una prosa de luio o una historia cultural sorprendente."

Ida Vitale apareció 20 minutos antes del encuentro programado al mediodía e iluminó la sala con su presencia. Los visitantes, ansiosos por verla, se desbordaron en aplausos y vítores.

La mayoría buscaba una foto del recuerdo, otros estrechar su ma-no, oír su voz, o simplemente verla sonreír. La autora, siempre risueña, provocó la risa de los presentes en varias ocasiones, especialmente cuando bromeó acerca de los letre ritos colocados frente a ella: "Ah, es para que sepan quiénes somos"

También compartió anécdotas de su vida y su formación literaria, así como la influencia de profesores notables como Carlos Sabater Casti, aunque admitió que en su juventud no le gustaban las obras de Juan Zorrilla de San Martín porque prefería una poesía "más a la mano"

El momento más significativo fue cuando exclamó: "El azar tiene gran importancia en la vida" y comenzó a leer fragmentos de sus

poemas, entre ellos "Este mundo", "Obligaciones diarias" y "Expec-tantes palabras". En un gesto in-esperado, la también traductora ensavista se quitó los lentes para leer, lo que evidenció que, aunque los años pasan, su visión literaria sigue siendo fresca y clara.

En mi familia (de origen italiano) eran un poco antiguos. Ahí descubrí que la poesía podía tener su mérito propio y no dependía de una música impuesta", rememoró.

Ida Vitale concluyó su participación con un consejo a las madres de hijos "en edad de ser estropeados": "Les sugiero que los dejen leer, aunque sean cosas no aptas para ellos. Creo que no hay nada más necesario que leer cosas que uno no entiende. A veces se intuye que no hay que preguntar; los niños no son tan tontos, pues saben cuándo hay fronteras, por esa razón no hay que prohibirles leer nada".

También recordó cómo ella mis-ma se sintió atraída por el primer poema de Gabriela Mistral precisamente porque no lo entendía, pero sentía que marcaba un límite que debía explorar...

Vitale habló con cariño de sus años en México, adonde llegó en 1974, huyendo de la dictadura militar en Uruguay. Foto Pablo

La poeta charló con su colega Luis García Montero, recién galardonado con el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Lite-raria en el Idioma Español, quien la definió como una autora prolífica que se resguardó en México, en cuya vida cultural ha participado por décadas.

Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM, quien fue la presentadora del encuentro, destacó la sabiduría de la poeta y su dedicación a la literatura.

"No cualquiera llega a esa edad, con ese nivel de sabiduría y con ese sentido que le da a sus días. Eso es una gran lección de vida. Nuestra querida Ida vino desde Uruguay y pese a los accidentados pormenore del camino, sus acciones denotan voluntad ética. Desde que la invitamos, ella dijo: 'a México sí voy'.

# Llama el rector de la UNAM a fortalecer las habilidades básicas de la lectura

### **ÁNGEL VARGAS**

Con la entrega al editor de origen cubano René Muiños Gual del Reconocimiento Rubén Bonifaz Nuño a la Travectoria Editorial Universitaria 2024, ayer se inauguró la sexta Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni), que permanecerá abierta hasta el domingo.

Organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tiene de invitada de honor a la Universidad de la República (Udelar), de Uruguay, que este año conmemora su 175 aniversario. Participan 180 sellos nacionales

e internacionales y su programa consta de 300 actividades cultura-

les y académicas, entre seminarios, conferencias, talleres, presentacio-nes y charlas. Su sede es el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM (avenida del Imán 10, Ciu-

dad Universitaria). Tras recibir su reconocimiento de manos del rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, Muiños Gual (Santiago de Cuba, 1949) sostuvo que la razón de ser del libro no es su condición de objeto, sino la lectura y la transmisión del conocimiento que ésta aporta.

"La lectura es lo importante, lo que perdurará, no así su soporte, que siempre será cambiante", afirmó y consideró que los profesionales del ramo son facilitadores, mediadores y a veces hasta demiurgos para que el proceso de lectura sea eficiente.

"En el caso específico de la edición universitaria, donde la finalidad de los textos es la enseñanza y el aprendizaje, el libro debe avanza en armonía con las tecnologías de la información y las comunicaciones e integrarse en el nuevo universo de los contenidos digitales", agregó el editor, quien reside en Costa Rica, donde dirigió durante dos décadas la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, convirtiéndola en la principal editorial universitaria de Centroamérica y en pionera en la producción de libros electrónicos.

El rector de la Udelar, Rodrigo Arim, puso el tono político a la ceremonia al mencionar los motivos que hace dos años lo llevaron a aceptar de inmediato la invitación del entonces rector de la UNAM. Enrique Graue, para que aquella institución fuera la invitada de ho-

"Por supuesto, hay una razón primera: ser protagonista de la Filuni tiene un valor intrínseco para toda universidad de calidad en el mundo, pero hay razones más idiosincráticas, propias de ponderar", remar-có en alusión al golpe de Estado en Uruguay de junio de 1973 y la dictadura cívico militar.

"En ese contexto, ni México ni la UNAM fueron actores prescindentes. Miles de uruguayos, entre ellos estudiantes, docentes, trabajadores, egresados universitarios, encontraron en la solidaridad y el cobijo de este país y de esta universidad un espacio de tranquilidad para realizar sus vidas, para habilitar

la resistencia del exilio o para continuar con su formación y desarrollo

Al subrayar el crecimiento y la importancia experimentado por la Filuni, que a su decir se ha consolidado como un referente nacional e internacional, Leonardo Lomelí asumió que poner énfasis en la pro-moción de la lectura es una de las tareas indispensables de la misma. En especial, dijo, al considerar

que cifras de organismos internacionales revelan que 55 por ciento de los estudiantes de América Latina v el Caribe no tienen suficientes habilidades básicas en esa área, además de que el Inegi reportó que el porcentaje de población lectora en México disminuyó 14.6 por cien-

to entre 2015 y 2024. "Como lugar de convergencia intergeneracional y pluralidad, la Filuni tiene la responsabilidad de visibilizar este fenómeno y fomentar una discusión constructiva para revertir estas tendencias", expresó el rector de la UNAM.



## **ISOCRONÍAS**

De la voz inspiración

RICARDO YÁÑEZ

NEL IMAGINARIO colectivo la poesia ocupa el Jugar de la más inspirada de las artes escriturales. La imagen general que del poeta se tiene es la de un ser inspirado. Más allá del lenguaje por excelencia, el de las palabras, el término poema se aplica evidentemente en música, pero también en otras áreas, incluso alejadas de las artes; por ejemplo, para calificar de inspirado un gol. La siempre elusiva palabra inspiración, acaso incluso más elusiva que la definición de poesía, no evita (no previene contra) su ya atento, ya desparpajado uso.

DE SER VERDAD, como creo, que la esencia de la literatura es la poesia, y que (para Gimferrer) tal esencia corresponde a "aquello que hace que una determinada combinación de palabras o de sintagmas adquiera la entidad de un objeto verbal irrefutable, sin cuya existencia, no traducible en rigor a otro idioma que aquel en que se formula, sabríamos menos de lo que sabemos sobre nosotros mismos y sobre el mundo", estaríamos ya acercándonos, algo indirectamente llegando, al quid de la cuestión.

DIGAMOS QUE SIN inspiración no hay poesía posible; literatura sí, pero incluso la literatura debe incluir pasajes inspirados, dado que la poesía, a nuestro entender, sería su esencia.

DANIEL SADA, EN entrevista con Carmen Ros, requirió de los términos trance, gracia, iluminación y misterio para referirse a la inspiración. En imaginario diálogo con Nietzsche, diálogo sustentado en documentos, Mónica Virasoro hace decir a Sócrates que a la poesia sólo se llega con "el estar fuera de si", ensimismado, en conexión con las musas. "Don de los dioses", posesión y mántica, son otras expresiones ligadas a lo mismo.

RILKE APUNTA QUE en estado de inspiración sobreviene de modo imprevisible "lo asombroso de las profundidades".

VALÉRY: "UN ESTADO que no puede prolongarse, que nos pone fuera o lejos de nosotros mismos, y en que lo inestable no obstante nos sostiene, mientras lo estable sólo figura en él por accidente, nos da idea de otra existencia totalmente adecuada a los momentos más raros de la nuestra, y compuesta toda por valores limite de nuestras facultades. Pienso en lo que vulgarmente se llama inspiración".

EN HOFFMAN, COMENTA el francés: "Un hombre loco por la música sabe que la inspiración va a llegar por una señal: cree escuchar un sonido de intensidad y pureza extraordinarias... que le abre el uni-

verso infinito y particular del oído".

# La escritora palestina Adanía Shibli recibe el Premio Leteo en España

**EUROPA PRESS** 

LEÓN

La escritora palestina Adanía Shibli recogió ayer el 22 Premio Leteo, que otorga el club cultural del mismo nombre, en un acto que se celebró en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León.

Shibli recibió este galardón por su novela *Un detalle menor*, en el que narra la violación grupal y el asesinato de una joven árabe perpetrados por soldados israelíes, que también ha sido reconocida con el Premio Nacional del Libro de Literatura Traducida de Estados Unidos en 2020 y preseleccionada para el Premio International Booker en 2021.

La autora fue recibida en el ayuntamiento de León por la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, y por el director del Festival Palabra, Rafael Saravia, marco en el que se entrega dicho reconocimiento. Tras la recepción, Adanía Shibli

Tras la recepción, Adanía Shibli ofreció una rueda de prensa en la que afirmó estar "muy agradecida" por recibir un premio que "otorga voz a las personas que no la tienen" y que en esta ocasión pone el foco "en la soledad que existe hoy en Palestina".

El premio representa, según las palabras de la escritora, "una mano que se tiende" a los integrantes del pueblo palestino para decirles ▶ Shibli recibió el galardón por su novela *Un detalle menor*, en el que narra la violación grupal y el asesinato de una joven árabe perpetrados por soldados israelíes. Foto tomada de Wikimedia Commons

que no están solos ante "la destrucción" que los convierte "en personas solitarias y sin discurso".

La autora palestina reconoció influencias de Federico García Lorca en su obra, a la par que ha relatado que en su lectura de Antonio Gamoneda imaginó que el escritor leonés escribía sobre ella y su Palestina natal aunque lo hiciera sobre la ciudad de León.

Por su parte, la concejala Elena Aguado catalogó a Shibli como "una gran escritora y una pensadora muy notable" con artículos que invitan "a la reflexión y a la controversia".

Aguado se refirió al premio Li-Beraturpreis que le fue concedido en la Feria de Frankfurt el 20 de octubre de 2023, pero cuya entrega fue cancelada debido al ataque de Hamas a Israel.

"Es intolerable cualquier injerencia de tipo político en el arte porque la república de las letras, a la que pertenece Adanía Shibli, es un espacio de libertad de lenguas, de estilos, de ideas, sin el que la creación no es posible."

Por su parte, Rafael Saravia ex-

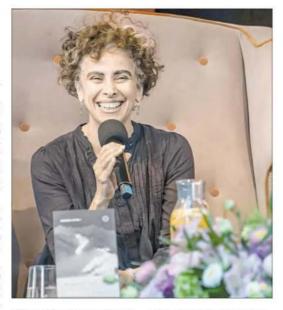

plicó que el jurado del Leteo se ha decantado por Shibli por ser "una gran creadora y artista de la palabra" que tiene "un carácter diferencial y no continuista".

En relación con el enfrentamiento entre Israel y Palestina, Saravia ha querido dejar claro que la postura del Club Leteo pasa por considerarlo "no un conflicto entre dos pueblos, sino un genocidio que ejecuta el gobierno de Israel".

Además, resaltó que es una de las premiadas más jóvenes en la nómina de escritores que han recibido el Leteo y que lo es por "cambiar o hacer surgir nuevas líneas de pensamiento o creación literaria".

# Lejos en el tiempo

EMILIO PAYÁN

rmando Brito (Cuernavaca, Morelos, 1954) encontró el camino correcto a los 14 años de edad, cuando mojó por primera vez el pincel en el color para hacer un rótulo por encargo. Se dio cuenta de que a través de la pintura podía curarse y no a los demás. Es el menor de cuatro hermanos, creció entre hojas de pápalo, cacahuates y todo lo que se siembra en el campo de la Sierra de Guerrero. "No hay que decir frio, aunque te cobije el hielo", le decía su padre, Reynaldo Brito, espantador de pájaros en las cosechas. Hombre feliz, héroe y alma secreta para Armando.

Durante su infancia y juventud, Armando Brito vivió en distintos domicilios entre Morelos y Guerrero, debido a la cuestión económica que aquejaba a su familia. Ante los constantes cambios, le invadió una profunda tristeza que le afectó emocionalmente. Cursó sus estudios en escuelas públicas del estado de Morelos, donde su padre fue trabajador de la construcción y su madre costurera.

Armando decidió su futuro como pintor, acompañado invariablemente de dos sillas, una cama, un petate y una mesa rústica que siempre tuvo encima papel, lápices, crayones y plumillas para dibujar cuando llegaba la noche luego de largas jornadas de trabajo como dibujante en Difusión Cultural de la Secretaría de Educación Pública en Cuernavaca.

Persiguió el sueño de convertirse en artista. A los 27 años de edad contrajo matrimonio con una joven de Delaware, Estados Unidos, con quien procreó dos hijas, Camille Beatriz y Renata. Anduvo entre Filadelfia, Nueva York y Washington y vivió 10 años en Delaware, donde visitó los museos más importantes del mundo. Vio por primera vez cuadros de Paul Gaugin, Amadeo Modigliani y Las señoritas de Avignon, de Pablo Picasso. Como un mexicano más que quiere

Como un mexicano más que quiere sobrevivir en Estados Unidos, trató de pasar desapercibido, trabajó de jardinero podando el césped en residencias y realizó jornadas de ocho horas diarias lavando platos, vasos y cubiertos en restaurantes, bares y tabernas, lo que le provocó la suficiente frustración para convertir la pintura en un oficio.

Tras aplicar por segunda vez a la Bienal de Pintura y Dibujo del Museo de Arte Contemporáneo de Wilmington, en Delaware, en 1991 dos de sus obras fueron seleccionadas y en 1995 recibió mención honorífica en la sexta Bienal de Dibujo y Grabado Diego Rivera en Monterrey, Nuevo León.

Brito desarrolló poco a poco un lenguaje que le dio el reconocimiento del público y críticos dentro y fuera de México. A través de la amistad y talleres con artistas como Gilberto Aceves Navarro, Norman Thomas y especialmente Roger von Gunten, quien significa mucho como pintor en la vida del artista. La obra de Brito ha sido expuesta en galerías y museos, entre los que destacan el Museo Franz Mayer, el Museo José Luis Cuevas, Estación Indianilla, así como el Museo de Arte Contemporáneo Juan Soriano, donde el próximo 30 de agosto participará en la exposición colectiva Entre los arboles: 100 artistas de Morelos. En el extranjero ha expuesto en galerías de Texas, Los Ángeles, Filadelfia, en Estados Unidos, además de ciudades de Suiza y Francia.

Roger von Gunten escribió sobre la obra de Brito: "Érase una vez un presente tan lejano que ni el tiempo ni el espacio significaban para su futuro. En ese presente mítico-poético parecen arraigarse los cuadros de Armando Brito; en ningún momento como remembranza y nostalgia, sino como vivencias actuales renacidas aquí y ahora y transmitidas con vigor y belleza, lejos en el tiempo".

Brito logró cumplir el compromiso que se propuso de niño: hacer una casa para su madre, Beatriz Salgado. Actualmente vive en Morelos y comparte la vida con la ceramista Esther Téllez. Con el color adentro de sus ojos, grandes recursos pictóricos y un presente lejano, Armando Brito, sin perseguir el sueño americano, realizó su propio sueño: se convirtió en artista.

# Imagina adónde habría ido Elvis si hubiera estado en Acapulco

### MERRY MACMASTERS

En efecto, Elvis nunca estuvo en Acapulco, como reza el título del libro de "docuficción" del fotó-grafo Adam Wiseman (Ciudad de México, 1970). Eso fue algo que el autor descubrió al comienzo de una residencia artística realizada en el puerto hace unos años para hacer un proyecto tipo nostálgico que luego tomó otros rumbos para materializarse en forma de libro.

En su investigación inicial Wiseman se topó con la película Fun in Acapulco (Diversión en Acapulco), protagonizada, en 1963, por el cantante Elvis Presley, que le pareció un buen punto de partida. Es de-cir, retratar el Acapulco de Elvis y ver por dónde anduvo. Cuál fue su sorpresa al descubrir que la cinta se filmó sin Presley y sus escenas fueron de estudio, todo porque al "rey del rocanrol" se le denegó el permiso de trabajo debido a unas supuestas declaraciones suyas.

Eso tuvo sus orígenes en un comentario de Federico de León en su columna 6 P.M., de la edición vespertina de Últimas Noticias del diario Excélsior: "Las radiodifusoras de la frontera norte de la República declararon un boicot contra Elvis Presley porque éste declaró en reciente entrevista televisiva: 'Prefiero besar a tres negras que a una mexicana'''. El hecho y sus con-secuencias a lo largo de los años se documentan en un encarte incluido en el libro, cuya investigación y texto es de Sara Schulz, directora de Fauna Libros, editorial que publica Elvis nunca estuvo en Acapulco.

Con ese bagaje a cuestas, Wise-man sintió que Acapulco era "un

pretexto para hablar de otras co-sas". La premisa fotográfica, pues, fue "no aceptar que Elvis nunca hubiera estado en el puerto, retomarlo como que sí y revisitar algunos de los lugares donde pudo haber esta-do. Todo, como una manera de no aceptar la verdad y hacer mi propia verdad". Pero, en ese retrato de Acapulco, "hablar de mucho más". Es decir, "de la identidad nacional, de un momento histórico, de mi rela-

ción con el tema, entre otras cosas". Wiseman es el autor de todas las imágenes incluidas en el libro-hay una de 1984 encontrada en su archivo-, así como el texto principal que está contado con "un ritmo de libro infantil": letra grande, poco texto, poca descriptiva y, eso sí, mucha imagen para crear un ambiente en el que el lector puede moverse y crear sus propias relaciones con base en su experiencia con Acapulco.

"Al reflexionar acerca de este proyecto, mientras escribía el texto y editaba las fotos me di cuenta de muchas cosas, de que hablaba desde los chismes y rumores hasta la corrupción política, de la identidad, que es tan difícil de especificar: qué es México, qué es Acapulco, quién soy yo en esos lugares, pero no quise que fuera tan autorreferencial, sino que tomara este ambiente del que había hablado con el fin de que todos podamos navegarlo, tanto los turistas que lo visitan como los guerrerenses

Luego está "la mitología de Acapulco", entendido como las referen-cias en películas: "Puedo hablar de este libro en Inglaterra, y Acapulco detona algo en la imaginación co-lectiva". A Wiseman le importó "no ser demasiado específico o claro en el libro en términos de lo que es el



puerto y evitar los clichés como las fotos de la bahía. Cuando hablo de La Quebrada no salen fotos de ésta, los clavadistas son los protagonis tas, no es el clavado porque no se trata de un postal. Tal vez busco más la textura del lugar, los olores, los sentimientos por medio de la imagen".

Un ejemplo de la ambigüedad buscada es el fragmento de texto: "Juan me contó con orgullo sobre Johnny y John". Juan, un empleado del hotel Flamingos, le habló sobre Johnny (Weissmüller) y John (Way-ne); sin embargo, Wiseman no qui-so ser "específico". Sólo pregunta: El hotel Flamingos es donde Elvis hubiera pasado el rato de haber es-

tado en Acapulco?" El autor llama la atención en cuanto a los "descansos visuales", es decir, una serie de páginas a color, intercaladas, porque "a veces las imágenes son muy ruidosas". Las impresiones proceden de su archivo análogo sobre Acapulco, donde encontró "puntas de película (film ends) que habían pasado por el mismo proceso químico que causa una reacción de colores fuera de control".

Las fotografías fueron tomadas antes de la llegada del huracán Otis la madrugada de 23 de octubre de 2023, de modo que el libro "quizá queda como documento de lo que era Acapulco antes de la catástrofe, con la promesa de que vaya a resurgir y establecerse de nuevo como siempre".

▲ El fotógrafo Adam Wiseman creó un libro de "docuficción" con el que el lector puede moverse y generar sus propias relaciones con base en su experiencia con Acapulco. Foto Cristina Rodríguez



FILUNI 2024 Conferencia magistral Lecturas migratorias: Diez razones para abrazar los libros y la lectura en más de un

> Con Mihael Kovač Presenta: María Andrea Giovine

19:00 Días de feria en FILUNI

Con Elvira Liceaga Recuento de las actividades más relevantes de la feria

19:30 #Persona

Con María Antonia Yanes Una charla sobre la discriminación, el racismo y la exclusión

ARQUEOLOGÍA MEXICANA ¿Quiénes somos los mexicanos?

Con Valeria Figueroa Durante años se ha definido a los mexicanos como un pueblo mestizo, pero los historiadores

22:00 TIEMPO DE FILMOTECA UNAM: FILUNI. CINE URUGUAYO La vida útil De Federico Veiroi (2010)

IZZI - TOTAL PLAY > CANAL 20 | TELEY







# Da a conocer el Inbal las nuevas disposiciones para colocar anuncios en inmuebles con valor artístico

DE LA REDACCIÓN

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), bajo la Secretaría de Cultura de México, anunció en el Diario Oficial de la Federación un nuevo formato de trámite titulado "Aviso para efectuar intervenciones menores y/o colocación de anuncios en inmuebles con valor artístico'

Identificada como INBA-2023-044-002-A, la nueva disposición fue realizada con el propósito de asegurar que cualquier interven-

ción en estos inmuebles respete su integridad y valor artístico, proporcionando un proceso estandarizado para la evaluación y autorización de tales actividades. El formato está disponible tanto en formato impreso como en línea en el portal www. gob.mx, bajo el apartado "Trámi-tes", "Educación", "Cultura". Tras realizar el trámite, el Inbal

informará a quien lo haya solicita-do sobre la emisión del documento después de un plazo máximo de tres meses. El instituto precisó que se considerarán intervenciones físicas menores en un monumento artístico aquellas que equivalen a trabajos de mantenimiento general, sin modificar su arquitectura original, como pintura en interiores y exteriores, reposición de aplanados, limpieza de fachadas, albañilería superficial, re-sanes, reposición de pisos originales, arreglo de instalaciones hidráulica,

sanitaria y aire acondicionado. Además, los anuncios deberán colocarse preferentemente dentro y la dimensión no deberá rebasar el ancho de los inmuebles ni ocultar elementos arquitectónicos de la fachada tampoco se autorizaran anuncios luminosos.

# Aparatos de radiocirugía son cada vez más precisos y seguros, dice especialista

Guillermo Axayácatl Gutiérrez, médico del INNN, explicó que el proceso elimina células tumorales o las incapacita para reproducirse // Intenso, el trabajo para mejorar esta técnica

### EIRINET GÓMEZ

Uno de los mayores desafíos de los tratamientos médicos con radiocirugía es intervenir órganos en movimiento; por ejemplo, lesiones en el pulmón, donde la respiración del paciente impide que el área a tratar esté quieta, lo que en la actualidad dificulta dirigir la radiación sin afectar las estructuras vecinas, dijo el doctor Guillermo Axayácatl Gutiérrez Aceves, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (INNN).

En entrevista con La Jornada, el especialista explicó que si bien ya existen dispositivos que se sincronizan con la respiración del paciente, "actualmente se está trabajando intensamente en mejorar esta tecnología y se espera que se continúe optimizando la precisión de estos aparatos médicos, lo que permitirá procedimientos aún más efectivos y seguros".

La radiocirugía es una técnica no invasiva que integra las matemáticas, la física y la medicina para tratar tumores sin necesidad de incisiones en el cuerpo. El procedimiento usa radiación ionizante, un tipo de energía liberada por átomos en forma de partículas u ondas electromagnéticas que tiene suficiente potencia para provocar cambios químicos y biológicos en la materia que atraviesa, "y lo que hace es dañar el ADN de las células tumorales, así como provocar su muerte o incapacidad para reproducirse, por tanto lo reduce o elimina", agregó.

Con el fin de administrar la radiación, continuó el experto, se utilizan algoritmos matemáticos para planificar los ángulos desde los cuales se aplicará la dosis, "y la física es fundamental para calcular la cantidad que se emitirá; por supuesto, también el conocimiento médico para realizar el diagnóstico y supervisar el tratamiento.

"Aunque en un inicio estas intervenciones se usaron para atender



lesiones milimétricas que causaban dolor o trastornos del movimiento, pronto comenzaron a implementarse en neoplasias cerebrales, malformaciones arteriovenosas, epilepsia e hidrocefalia. En la actualidad, también se aplica en otras partes del cuerpo, como los pulmones, la columna vertebral, el hígado y la próstata;

La radiocirugía fue desarrollada en la década de 1950 por el neurocirujano Lars Lekselle nel Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia. A México llegó en 1990, cuando un hospital privado en Guadalajara, Jalisco, comenzó su práctica.

Gutiérrez Aceves consideró que en 30 años, su aplicación en el país ha avanzado de forma significativa. Por ejemplo, en el INNN se ha atendido a casi 6 mil pacientes, en un periodo que comprende de 2002 a la fecha.

La técnica también se implementó en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social; el Hospital General de México, de la Secretaría de Salud, y el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, del Issste, en la Ciudad de México; así como en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, en Monterrey, Nuevo León, y en otras instituciones privadas en Guadalajara.

En esta técnica se utilizan equipos avanzados para administrar las dosis de radiación precisas. El primero fue Gamma Knife, creado por Lars Leksell. A partir de la década de los años 80, surgieron otros aparatos, como los aceleradores lineales (muchas veces llamados linac, por las primeras sílabas de su nombre en inglés), y el CyberKnife, que es un brazo robótico de alta precisión.

El más novedoso de estos sistemas quirúrgicos es el ZAP-X, de ZAP Surgical Systems Inc, un fabricante líder en el campo de la robótica quirúrgica. Este dispositivo tiene un movimiento de rotación único para dirigir haces radioquirúrgicos desde cientos de ángulos.

Gutiérrez Aceves consideró que la principal ventaja de la radiocirugía frente a las operaciones tradicionales es que los tratamientos son intervenciones ambulatorias que duran entre 20 y 40 minutos; al finalizar, el paciente puede regresar a casa sin necesidad de hospitalización.

El costo promedio de las intervenciones son de alrededor de ▲ La radiocirugía es una técnica que integra las matemáticas, la física y la medicina para tratar tumores sin necesidad de realizar incisiones. Foto cortesía del INNN

300 mil pesos en clínicas privadas, mientras en instituciones públicas puede ser gratuito. Uno de los objetivos con los

Uno de los objetivos con los equipos de última generación "es atender a los pacientes con ajustes en tiempo real. Por ejemplo, si se planifican cinco sesiones, se podría evaluar el tamaño del tumor después de cada consulta; si éste se encoge, se podría reducir la dosis en las siguientes, adaptando el tratamiento a los cambios que registre la lesión", concluyó el especialista.

# Celebra UAM-I foro sobre riesgos en sistemas de IA

### VÍCTOR BALLINAS

En el foro Perspectiva multidisciplinaria de la inteligencia artificial, realizado en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, el especialista Ulises Cortés manifestó que desde la educación superior los riesgos fundamentalmente en los sistemas de inteligencia artificial son que no van a ser tan inteligentes y tienen defectos; el problema ahí es "quién va a ser el responsable de esos fallos y quién va responder por ellos".

Destacó que es necesario explicar a la gente común cuáles son los problemas que hay que abordar cuando uno quiere diseñar una tecnología cuyo impacto puede afectar a los ciudadanos o al medio ambiente de manera irreversible.

Y si los estudiantes que en el futuro han de realizar este tipo de diseños no conocen la legislación y desconocen los peligros y los impactos ambientales, es muy dificil que a la hora de proyectar algo se preocupen por ello.

En la conferencia, resaltó: "hice un llamado de atención global a ese tipo de aspectos en cuanto a lo individual del ciudadano y, por otro lado, plantear qué tienen que hacer los gobiernos a la hora de legislar toda esta amplia gama de tecnologías que están apareciendo y que el Estado no se preocupa por saber

por qué son gratuitas, qué efectos tienen y cómo afectan".

Para crear inteligencia artificial, detalló, "primero necesitas inversión en educación básica y en universidades; cuando ya tienes desarrollados a los profesionales, necesitas que haya empresas para quienes crean nuevas tecnologías".

El problema de México es que siempre va a remolque de Estados Unidos y no tiene una legislación al respecto, no en todas las regulaciones que se han hecho se ha consultado a los expertos ni a las personas excluidas. Además, "tenemos el abandono de las mujeres y el no acceso a las tecnologías a las niñas, problemas demasiado complejos y la normativa tiene que cubrir todos esos aspectos".

Manifestó que quizás en las pasadas elecciones "se haya visto el impacto de la inteligencia artificial. Es brutal, porque es capaz de manipular la opinión del ciudadano. Es importante controlar a los medios para que ni los políticos ni las empresas quieran modificar la verdad o hacer creer verdades alternativas a las personas".

# Guerra fratricida terminó después de 15 años; Oasis celebrará con gira

ROISIN O'CONNOR

"Las armas se han silenciado, las estrellas se han alineado y la gran espera terminó. Vengan a ver. No será televisado", señaló en un comunicado Oasis, una de las bandas británicas más importante de los últimos 30 años, que regresa a los escenarios después de que los hermanos fundadores, Noel y Liam Ga-llagher, hicieron las paces tras 15 años de peleas. Anuncian una gira para 2025 con fechas en Manchester, Londres y Dublín.

Después de más de una década de rumores, los hermanos (al parecer) al fin sanaron su antigua ruptura v se unirán en el escenario en el espectáculo Oasis Live 25, que girará en estadios de Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín durante el verano próximo. "Nunca me gustó la palabra EX",

se había burlado Liam, de 51 años, de su condición de líder apenas unas horas antes, mientras respondía a los seguidores que le suplica-ban que confirmara la noticia.

La gira incluirá cuatro noches en el Heaton Park de Manchester, ciudad natal de la banda, entre el 11 y el 20 de julio, así como cuatro presentaciones en el estadio Wembley de Londres del 25 de julio al 3 de agosto. Las lagunas en el calendario de giras de la banda sugieren que se podrían agregar más conciertos en una fecha posterior.

El anuncio del rencuentro llega justo antes del 30 aniversario de Definitely Maybe, álbum debut de la agrupación, que incluve Supersonic, Shakermaker y Live Forever. Y el año que viene se cumplirán tres décadas de su segundo disco, (What's the Story) Morning Glory?, uno de los más vendidos.

Sobre la decisión de los hermanos de revivir a la banda, un comunicado de prensa decía: "No ha habido ningún gran momento revelador que haya iniciado la reunión, sólo la comprensión gradual de que es el momento adecuado".

Se especula que los espectáculos valdrán hasta 50 millones de libras esterlinas; es decir, más de mil 311 millones de pesos. Mientras tanto, crecen los rumores no confirmados sobre una actuación especial en Glastonbury 2025. Formada en Manchester en 1991,

Oasis ascendió hasta convertirse en una de las bandas con mayores ventas de la época, rebasando la fama de sus contemporáneos del pop británico como Blur, Pulp y Sue-de. Sus siete álbumes de estudio encabezaron las listas, y ese éxito se tradujo en venta de entradas; el caso más famoso se dio en 1996, cuando 125 mil fanáticos asistieron a cada uno de sus dos shows en Knebworth. Encabezaron el cartel de Glastonbury dos veces, primero en 1995 y luego en 2004.

### Talento y escándalo

Las payasadas también abonaron a la popularidad de la banda; Oasis generaba titulares lo mismo por peleas públicas y arrestos que por sus himnos que llenaban estadios. De un vistazo, lo tenían todo: Liam era el líder fanfarrón y exaltado, Noel el estoico compositor y guitarrista.

La intensa relación entre ellos fue, en última instancia, la perdición de la banda. La carrera de Oasis estuvo salpicada de disputas y peleas físi-cas: Noel, vocalista y guitarrista, persiguió a su hermano menor con un bate de cricket después de que trajo un pub lleno de nuevos amigos al estudio, mientras grababan su segundo álbum.



Ambos hermanos abandonaron espectáculos en más de una ocasión. Más tarde. Noel afirmó que había descubierto que jugar con la cabeza de Liam funcionaba mejor que las peleas físicas, como "mover muebles cuando no buscaba jugar con su miedo a los fantasmas". Con frecuencia se criticaban mutuamente en las entrevistas: en una conversación de 2009 con la revista Q, Noel describió a Liam como el hombre más enojado que jamás hayas conocido... es como un hombre con un tenedor en un mundo de sopa".

Luego vino el festival Rock en Seine, en París, escenario del enfrentamiento final. Según Noel, Liam empuñó la guitarra (de unos 385 mil euros) de su hermano "co mo un hacha" y "casi me arranca la cara con ella". Noel dejó la banda, diciendo que no podía trabajar con Liam "ni un día más"

Entre silbidos del público, un responsable del festival Rock en Seine anunció: "Liam y Noel se pegaron, el grupo va no existe".

Con esas palabras se dio a cono cer la separación de la banda el 28 de agosto de 2009.

La pelea en los camerinos abrió 15 años de guerra fría entre los hermanos Liam y Noel Gallagher. Mientras lanzaban sus respectivas

carreras en solitario (Liam como cantautor y Noel con su banda High Flying Birds), empezaron a criticarse mutuamente en Twitter. La mavor parte provino de Liam, cuvos insultos menos ofensivos incluye ron comparar a Noel con una papa.

Noel, por su parte, insistió en que Liam había ido, en más de una ocasión, demasiado lejos. Sin una

▲ Los hermanos Noel v Liam Gallagher en un concierto en Canadá en 2008, Abaio, un mural que celebra el primer disco de Oasis apareció ayer en una calle de Manchester, lo firma el artista Pic.one.art. Fotos Ap y Afp

disculpa adecuada, nunca se llevarían bien, dijo a los periodistas. Ello podría explicar por qué Liam, que ha hablado frecuentemente de su entusiasmo por una reunión, bajó significativamente el tono de los insultos en los años recientes. La semana pasada, Noel respondió de la misma manera al elogiar la presencia escénica de su hermano. 'No tengo la misma actitud que El", dijo. "La (voz) de Liam son 10 tragos de tequila un viernes por la noche", bromeó. "La mía es media

También hay planes en marcha ara que Oasis realice una gira fuera de Europa el próximo año y no es improbable su presencia en Glastonbury. Lo que ni siquiera se menciona es la posibilidad de que la banda vaya a grabar música nueva.

La gira promete "un repertorio lleno de clásicos" y coincide con el 30 aniversario de su primer álbum, Definitely maybe, publicado el 29 de agosto de 1994. Para conmemo-rar, el grupo tenía previsto el lanzamiento de versiones inéditas de algunos temas del álbum, realizadas durante las primeras grabaciones en estudio.

Después del éxito de Definitely maybe, Oasis alcanzó un año el pi-co de su popularidad con (What's the story) morning glory? con te-mas convertidos en clásicos como Wonderwall, Don't look back in anger o Champagne supernova. Las entradas para las fechas de la gira por el Reino Unido saldrán a la venta

© The Independent Traducción: Juan José Olivares



# Shorts México presentará cortos de directores consolidados de 50 países

Se exhibirán en 80 sedes virtuales y físicas de toda la República

JORGE CABALLERO

La 19 edición del Festival Internacional de Cortometrajes Shorts México, a efectuarse del 1º al 30 de septiembre, proyectará alrededor de mil filmes provenientes de 50 países del mundo en 80 sedes virtuales y físicas de los 32 estados del país, las 16 alcaldías de la Ciudad de México, el Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México y, por supuesto, la Cineteca Nacional en sus instalaciones de Xoco y del Centro Nacional de las Artes, dio a conocer en conferencia de prensa el director del encuentro Jorge Magaña.

En el anuncio del nutrido programa de Shorts México participaron, Magaña, los directores del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), Daniela Michel; Canal 22, Pavel Granados; Procine, Christian Calónico; de la Filmoteca de la UNAM, Hugo Villa Smythe, y los actores Alberto Estrella y Claudio Lafarga.

En una de sus intervenciones, Michel recordó que hace 30 años: "En la Cineteca Nacional iniciamos las Jornadas de Cortometraje Mexicano para darle un impulso y una visibilidad a estos trabajos, porque el cortometraje es el territorio libre del cine. Celebro esta entrega del ya emblemático y legendario Shorts México. En el FICM nos gustan mucho los cortometrajes mexicanos que se inscriben, para esta edición fueron 500 trabajos, y es lo primero que me gusta ver".

Después de reconocer la importancia de las Jornadas de Cortometraje como fuente de inspiración para el Shorts México, Magaña pre-

66

Es tan complicado como un largometraje, recuerdan dicho de Gómez Cruz cisó que, además de las competencias tradicionales para escoger los mejores cortometrajes de ficción, animación y documental del festival, se determinará el mejor guion ywork in progress, categorías en las que sólo participarán los trabajos domésticos.

### De los géneros más vistos

Los participantes coincidieron en reconocer la "autosuficiencia del cortometraje, su pluralidad y el crecimiento de participación de mujeres cineastas en estos 19 años del festival". Claudio Lafarga indicó que el cortometraje: "No es un género únicamente para directores iniciados sino para los consolidados"

dos, sino para los consolidados". Alberto Estrella recordó: "Cuando hice un cortometraje con Ernesto Gómez Cruz me dijo que 'era tan complicado como hacer un largometraje'. Se pone el mismo esfuerzo, el mismo ímpetu y requiere la misma creatividad. Para que se reconozca al cortometraje, Short México ha sido determinante en estos 19 años de lucha y esfuerzo. Muchos actores comenzamos haciendo cortometrajes y el amor que se plasmó en el set en unos cuantos días ha permeado hasta ahora. Hacer cortometrajes no es sólo ejercicio, sino una manera de hablar de la vida y del mundo y mostrarlo en pocos minutos".

La participación de Pavel Granados se centró en la cercanía del cortometraje y Canal 22 en los recientes años: "El afortunado encuentro del cortometraje con en el canal se dio durante la pandemia. Cuando hicimos el análisis de los programas más visto, los cortometrajes figuraban entre los primeros 10 lugares. O sea que nuestra audiencia está al tanto del programa de cortometrajes que exhibimos en Canal 22".

Magaña dio a conocer que la actriz Mónica del Carmen y el actor Noé Hernández serán homenajeados en esta edición.

Hugo Villa Smythe anunció la creación de: "El Acervo Shorts México para la Filmoteca de la UNAM, con el propósito de resguardar y preservar en condiciones óptimas

66

Reconocen nexo del festival con los 30 años de las Jornadas de Cortometraje los cortometrajes que ganen en las categorías mexicanas de ficción, animación, documental y neomex a partir de esta edición; quedarán en nuestro acervo, almacenados en bodegas y catalogados para consulta de futuras generaciones y que no desaparezcan".

Christian Calónico refirió que para Procine es un gusto acompañar a Shorts México durante los pasados seis años: "De las tres convocatorias que lanzamos, Shorts es el destino natural de la dirigida a los cortometrajes. Además, los espacios de la Secretaría de Cultura, los Faros y salas a cargo de nosotros están a disposición de este festival".

María Novaro expresó: "Me emo-ciona que se hable del vínculo de los 30 años de las Jornada de Cortometraje y los 19 años del Shorts México, porque hace tres décadas, aparte de darle luz a los cortometrajes, significaron un periodo de resistencia para el cine mexicano En los 90, las Jornadas acompañaron la década más grave del cine mexicano, cuando se producían escasas 10 películas con prácticamente cero estrenos. Las Jornadas de Cortometraje fueron un espacio de resistencia y de comunicación con el cine experimental; estuvieron en el cambio tecnológico en los primeros años del milenio. Y que Shorts esté celebrando eso me conmueve profundamente, su labor es importantísima para darle el valor que tiene el cortometraje mexicano"

Para enterarse de la programación y actividades de la 19 edición del Festival Internacional de Cortometrajes, Shorts México, consulte www.shortsmexico.mx



# Comienza La Mostra

REUTERS

VENECIA

El Festival de Cine de Venecia, que se inaugura hoy, estará repleto de astros, canciones y exámenes de conciencia para compensar la opacidad de la edición 2023, en la que una huelga mantuvo alejadas a la mayoría de las estrellas del cine. El certamen de 11 dias marca el inicio de la temporada de premios: los filmes estrenados en La Mostra en los pasados tres años han cosechado 77 nominaciones y 14 premios Oscar.

Entre otras figuras, se espera a Brad Pitt, George Clooney, Lady Gaga, Joaquin Phoenix, Angelina Jolie, Daniel Craig, Nicole Kidman, Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, Tilda Swinton y Adrien Brody. "Todo el mundo tiene ganas de volver a Venecia después de la huelga. Así que vamos a tener la alfombra roja más concurrida de la historia", aseguró el director artistico del festival, Alberto Barbera.

Algunos actores se han pagado su viaje para asegurarse de ser fotografiados en el Lido, donde admiradores se esfuerzan por verlos llegar.

■ La actriz Sveva Alviti, madrina del festival. Foto Afp

# Los taxi dancers son guías para novatos del tango

AFP BUENOS AIRES

"Bailar tango en Buenos Aires puede ser muy intimidante, algunos no lo consiguen", admite David Tolosa, bailarín profesional y *taxi dancer* en esta meca tanguera, donde trabaja como acompañante para novatos.

La mayoría de sus clientes son extranieros ávidos de experimentar la auténtica noche que ofrece Buenos Aires en cientos de milon-gas cuyo brillo reluce cada agosto por el Mundial de Tango, un imán para turistas.

Aunque las nuevas generaciones trajeron aire fresco a los salones, los códigos persisten y pueden acobar-

dar al más valiente tanguero. La mayoría de los bailarines ofrece su servicio en forma individual, pero también hay un puñado de agencias en un mercado pequeño y gourmet.

Algunas, como el caso de TangoTaxiDancers, con 17 años de trayectoria, aconsejan leer bien las condiciones: "No somos agencia de *Latin Lovers*", avisan.

"Es para evitar situaciones incómodas", aclara a Afp Anna Fiore,

directora de la agencia. También ofrecen un menú con el abecé milonguero que incluye clases, vestuario y el arte del "ca-beceo", la manera tradicional de invitar a bailar a distancia mediante un discreto cruce de miradas a resguardo de fiascos.

"¿Desea que el bailarín o bailarina se siente en una mesa cercana para practicar el cabeceo?", es una de las preguntas del formulario de contratación.

"Hay códigos, la mirada, ver con quien bailas, si te gusta cómo lo ha-ce, si la persona te acepta. Es bastante fuerte en ese sentido", explica a Afp Tolosa, de 37 años, con 20 como bailarín y siete de taxi dancer.

Todos sus clientes son extranjeros, "la mayoría mujeres, sobre todo asiáticas, japonesas, chinas,

pero también francesas e ingle-sas" que pagan unos 50 dólares

#### Ambiente cruel

El ambiente es "un poquito cruel", definió Tolosa. "La pista es una vidriera donde estás constantemente. Hay bailarines conocidos que están sentados viendo la pista, cómo fluye, si hay choques. Hay una presión

de dar lo máximo", expuso. Aunque como canta un viejo tan-"un tropezón, cualquiera da en la vida", en el exigente ambiente tanguero eso puede arruinar la noche.

Los taxi dancers salvan a los desafortunados de la frustración de planchar, en la jerga, quedarse sin bailar por sucesivos rechazos o falta de invitación.

"Las muieres prefieren contratarme y no tener que pasar por ser invitadas, porque por lo general no sucede y pasan horas sentadas", explica Tolosa.

La demanda sube con el Mundial de Tango, aunque mantiene cierto nivel el resto del año.

"Es una veta laboral para vivir del baile, del arte", refiere Martín Gabriel Cardoso, que a sus 40 años construyó una trayectoria en el tango.

Hay "los asistentes que acompañan a los extranjeros que vienen a hacer su tango tour a Buenos Aires, los contratados como parejas para competir en el Mundial y los que dan clases, el panorama es amplio", precisa Cardoso.

"El argentino no contrata mucho por el costo y porque sabe cómo es la milonga, pero el extranjero no conoce el ambiente", relata.

Además de ser buen bailarín, un taxi dancer "debe tener buena presencia, manejo de pista –porque és-ta tiene un código – y hablar inglés". Las contrataciones llegan por re-

des sociales, pero "más frecuentemente por recomendación de gente del ambiente", explica.

"Además del taxi dancer, está la

ropa de tango, los zapatos... todo un mundo que se mueve alrededor". Saber los primeros pasos no es ga

rantía de bailar en la milonga. Los habitués observan y eligen según lo que se demuestre en la pista. Ninguno quiere recibir pisotones de novatos.

"Nunca me pasó que me pise un cliente", rie Laura Florencia Guardia, una taxi dancer de 28 años en una pausa de la clase que brinda a un cliente en el salón Marabú.

Maneja con habilidad la distancia de los pies de Salvador Bolaños, un entusiasta mexicano cuyas botas revelan su inexperiencia.

"Es la primera milonga a la que vengo y me encanta", confiesa este ingeniero en sistemas atraído por la melancolía y la fuerza que tiene el tango y que se baile con tanta pasión".

La profesión de acompañante es mayoritariamente masculina, pero cada vez es más habitual ver mujeres, algo que Guardia atribuye a las corrientes juveniles que rompieron estereotipos.

Lo que no cambia es la avidez de los clientes que "buscan sumergir-se en el mundo del tango, ver una orquesta, la tradición"

¿Y aprender a bailar?

'Al principio vienen con vergüenza, luego se animan", menciona Guardia. Al fin y al cabo "se aprende practicando".

▼ La taxi dancer Laura Florencia Guardia enseña a bailar al mexicano Salvador Bolaños, en una milonga en el salón de tango Marabú, en Buenos Aires. Fotos



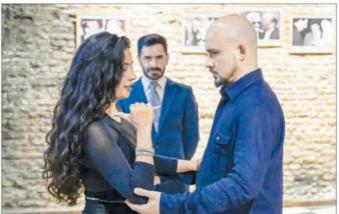

## **EN EL CHOPO**

# Antimateria y La Barranca

JAVIER HERNÁNDEZ CHELICO

NA DUALIDAD INTRÍN-SECA en La Barranca son la sonoridad musical letrística: el ritmo llega directo a la entraña y las palabras crean, con facilidad, imágenes; así nos sucedió con el Alacrán, canción de su primer disco, publicado en 1996: Subiste a lo alto de la quebrada / Para tirar mi recuerdo al mar / No supe ser el que tú esperabas / yo sólo soy el que supo llegar /.../ cuando sentimos de re-pente / el aguijón del alacrán. Ahora, en 2024 con el lanzamiento de su álbum Antimateria, La Barranca nos conduce a sonidos más sutiles -algunos, arropados por una dotación de instrumentos de cuerdas-, pero igual de matadores, co-mo cuando José Manuel Aguilera canta:

Permanece intacta / La imagen que conserva de ti / grabada en mi retina / Como tatuaie de luz / De noche se ilumina / Y danza trepidante frente a mí. Son 10 cortes en Antimateria, producción donde participaron José Manuel Aguilera, voz y guitarra eléctrica; Ernick Romero, bajo y coros; Yann Zaragoza, sintetizador y Abraham Méndez, en la batería. Uno de los músicos invitados fue Jorge Chacón en la guitarra eléctrica y la sección de cuerdas. Antimateria ya circula en vinil, cedé y en todas las plataformas digitales. Será presentado el 27 de septiembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

## Aquellos hoyos fonky

EN LA ENTREGA pasada, comentamos el origen de los llamados hoyos fonky, espacios donde se realizaban las entonces llamadas tocadas de rock. Transcurrían

los últimos años de la década de los 60 e iniciaban los 70, y en el norte del entonces DF, el rock en vivo casi no existía. Fue así como surgieron lugares como el salón de fiestas llamado Petunias que, por cuestiones rocanroleras, cambió su nombre a Chicago; el recinto estaba en Felipe Villanueva 185, colonia Peralvillo; otro lugar para la chaviza era el Blow Upm, ubicado en Montevideo, esquina Trujillo, Lindavista; producciones Mandril hizo tocadas en diferentes lugares, entre ellos en Ponciano Arriaga en el auditorio de los ferrocarrileros y un hovo conocido como el Taconazo estaba en Gante y 16 de septiembre; el Mustang, en un taller de avenida Talismán. Uno de los más gruesos fue el Maya, en la calle de Pelícanos, colonia Granjas. En los carteles casi siempre aparecían Bandido, Javier Bátiz, Love Army, Three Souls In My Mind, Dug Dugs, El Ritual, Peace

and Love, La Orgía, Los Clovers, Ese fue el inicio de esos seminales templos, convertidos después en artífices de carreras de agrupaciones que ahora tocan en estadios, teatros y cómodos auditorios. Y como complemento, rescatamos un nombre: Champagne a Gogó, antro donde tocaron casi todos los grupos mencio-nados, pero al cual los chavos norteños/ citadinos no tenían acceso por exceso de carencia de monedas. Ah, el Champaña estaba en Jesús Terán, allá por el Monu-mento a la Revolución. PD: las piedras rodando se encuentran: Jaime López y Alejandro Lora se topan para hacer una rola avandareñamente memoriosa al estilo lopíztico: Nos quedamos eléctricos/ en un rock cuadrapléjico; así, se unirán dos voces blindadas por sus largos recorridos en los abruptos caminos del rock mexicano. Chido por este par de roladores de tiempo completo. Salú.

ESPERAN MANTENER EL RITMO ASCENDENTE DESDE RÍO 2016

# Empiezan 67 mexicanos su búsqueda de la gloria deportiva en Francia

La ceremonia de los juegos adaptados se iniciará en los Campos Elíseos

DE LA REDACCIÓN

Los Juegos Paralimpicos 2024 comienzan hoy en París. Con una ceremonia que los organizadores describen como "excepcional", se dará por inaugurada la competencia que convocará a más de 4 mil atletas, entre ellos 67 mexicanos.

Diecisiete días después de la clausura de los juegos convencionales, la capital francesa vuelve a vestirse de gala, pero en esta ocasión con una fiesta de inclusión y tenacidad. En la Torre Eiffel, la avenida de

En la Torre Eiffel, la avenida de los Campos Elíseos, el Palacio de las Tullerías, el Arco del Triunfo y hasta en barrios distantes del centro, se respira el ambiente olímpico con pancartas alusivas a la cita para personas con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales.

La delegación tricolor levanta la mano para ser protagonista. Nuestro país buscará una actuación histórica en París, donde espera mantener el ritmo ascendente que presume desde los Juegos de Río 2016.

"Vamos por una actuación memorable. Muchos de nosotros ya tenemos varias experiencias en los juegos, y los más jóvenes tienen energía e impetu, lo cual les ayudará para pelear por el podio", comentó la experimentada Ángeles Ortiz.

México, que asiste a las justas paralímpicas desde Heidelberg 1972, ha superado su cosecha de medallas los pasados dos ciclos. En 2016 obtuvo 15 preseas y en Tokio el número se incrementó a 22.

"Confio en la preparación que han tenido nuestros atletas. Este ciclo, aunque fue más corto debido a la pandemia, tuvimos la oportunidad de viajar a varios lugares para que nuestros seleccionados pudieran llegar en su mejor forma deportiva", comentó la titular del Comité Paralímpico Mexicano (Copame), Liliana Suárez.

En París, nuestro país participará por decimocuarta ocasión en una



justa de verano. Hasta el momento ha subido al podio en 311 ocasiones (104 por oro, 92 para plata y 115 por bronce); su mejor participación fue en Arnhem 1980, cuando se cosecharon 42 preseas. Sólo en dos ocasiones nuestro país regresó sin una medalla dorada.

El espectáculo de apertura se llevará a cabo a lo largo de la avenida de los Campos Elíseos. Será la primera vez que la fiesta paralímpica inicio fuera de un estadio.

inicie fuera de un estadio. Los abanderados mexicanos serán la nadadora Fabiola Ramírez y el paratleta Salvador Hernández, dos de los deportistas más experimentados del representativo nacional.

La primera padece artrogriposis múltiple congénita y competirá en las pruebas de 50 y 100 metros dorso. Salvador, en tanto, contrajo el virus de la poliomielitis infantil y participará en 200 y 400 metros categoría T52. Hernández asistió por primera vez a unos juegos en Atlanta 1996.

### Alcaldesa se baña en el Sena

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, nadó de nuevo en el Sena en la víspera de la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos y a unos días de las primeras pruebas de paratriatlón, previstas para el domingo.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, se ve a la regidora dándose un baño, sonriente, bajo el cielo soleado en la capital francesa y acompañada de decenas de personas en el agua.

"A partir del año que viene, bañarse en el Sena se convertirá en un imperdible del verano parisino", escribió Hidalgo en un mensaje que acompañaba su video, reiterando su promesa de hacer el río ▲ La delegación mexicana de parataekwondo, a su llegada a París. Al centro, la entrenadora María Espinoza. Foto @Copame

apto para el baño público a partir de 2025.

El presidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI), Andrew Parsons, se mostró ilusionado con el arranque de los juegos de París, una cita en la que se espera que se inicie "una revolución de la inclusión".

Con información de AFP

### DE LA REDACCIÓN

Desde hace al menos un par de décadas, México es considerado una potencia mundial en tochito (flag football), disciplina que entrará en el programa olímpico en Los Ángeles 2028.

Tanto en la rama femenil como en la varonil, nuestro país presume logros importantes a escala internacional, lo cual ha catapultado a las selecciones nacionales a los primeros lugares del ranking mundial.

Las mujeres han conseguido tres títulos del orbe de 2004 a la fecha, aunque el más reciente fue en 2012.

# Inician tricolores con cuatro triunfos en Mundial de tochito

Los hombres no faltan a una semifinal desde hace 12 años, y suman dos segundos lugares y un tercer sitio.

"Piensa en oro, no en excusas", es la frase que identifica a los deportistas tricolores que ayer iniciaron con el pie derecho su participación en el Campeonato Mundial que se celebra en Finlandia.

En la rama femenil, el equipo logró dos triunfos. Primero venció 45-6 a Italia y unas horas más tarde derrotó 57-6 a Dinamarca.

Los varones también brillaron: ganaron 68-0 su primer duelo ante Chile, mientras en su segundo partido doblegaron a Australia 50-27.

La expectativa es alta, pues México ha forjado un legado de éxito especialmente en la rama femenil. Ellas han demostrado ser una de las fuerzas más dominantes en el flag football con títulos mundiales y un primer lugar en los World Games 2022

Una de sus principales jugadoras es la embajadora de la NFL Diana Flores, quien espera guiar al representativo nacional al oro. "Estoy muy orgullosa y contenta por el equipo que tenemos; somos una combinación entre experiencia y juventud. Las chicas tienen mucha vitalidad y energía, y eso será muy importante para alcanzar nuestro objetivo de lograr una medalla. El resultado que consigamos será una motivación para nuestra meta principal, que son los Juegos Olímpicos", expresó a la Federación Mexicana de Futbol Americano.

El equipo llega a Finlandia con la firme intención de agregar un nuevo trofeo a su ya impresionante vitrina. En cuanto a la selección varonil, también se espera una fuerte participación que consolide a México como contendiente serio en ambas categorías.

En el Mundial participan 32 selecciones en la categoría varonil y 23 en la femenil. Los partidos tendrán lugar en el Centro de Entrenamiento Olímpico de Pajulahti, al sur de Finlandia. Hay ocho grupos en el torneo varonil; los dos primeros lugares clasificarán para las fases eliminatorias. En el femenil hay cinco y avanzan los tres primeros y el mejor cuarto clasificado.

# La capitalina Renata Zarazúa elimina a Caroline Garcia en el Abierto de EU

AFP

NUEVA YORK

La tenista mexicana Renata Zarazúa eliminó ayer del Abierto de Estados Unidos a la francesa Caroline Garcia, ganadora de las WTA Finals de 2022 y avanzó a la segunda ronda del certamen

da del certamen.

La tricolor, número 92 del ranking mundial, superó a Garcia (30) por 6-1 y 6-4 en la pista 7 de Flushing Meadows de Nueva York. Con este resultado, después de 29 años México tiene a una tenista que en un mismo año disputa los cuatro Grand Slams (Abierto de Australia, Wimbledon, Roland Garros y US Open). Esto no se conseguía desde 1995 con Angélica Gavaldón.

"Me siento muy contenta. Fue más que una victoria de primera ronda", aseguró la mexicana en declaraciones a agencias internacionales. "Significó mucho para mí, porque llevaba unos años difíciles en los que no me fue tan bien, sobre todo en los torneos grandes".

A su vez, la capitalina logró su pri-

A su vez, la capitalina logró su primera victoria frente a una integrante de las mejores 30 de la WTA y avanzó por segunda vez del primer duelo de un Grand Slam, después del Roland Garros en 2020. Ahora se medirá ante la danesa Caroline Wozniacki.

En el tenis mexicano "creo que nos falta mucha actitud; siento que no creemos que podemos hacer cosas grandes o estar a este nivel", consideró. "Es lo que a mí me pasaba cuando era chiquita: veía todo como de otro mundo, y ahora que lo estoy viviendo más, me doy cuenta de que sí se puede".

Garcia, la tenista francesa mejor posicionada en el ranking, se vio completamente superada en el primer set y, aunque volvió a meterse en el partido al igualar 4-4 en la segunda manga, fue víctima de sus numerosos errores no forzados.

Semifinalista del Abierto en 2022, Garcia completó con esta derrota una serie de malas actuaciones en los torneos de *Grand Slam* con despedidas en segunda ronda del Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon.

La mexicana, en cambio, se encuentra en el punto más alto de su carrera en el ranking de la WTA, en un año que comenzó en el puesto 165. "El año pasado prácticamente no jugué ningún Grand Slam, y eso es muy dificil para una jugadora",



explicó. "Pero poco a poco fui encontrando mi camino."

Zarazúa entrena en Florida y unos meses atrás comenzó a trabajar con el estratega argentino Damián Patriarca, con quien ha escalado en el ranking mundial hasta aspirar ahora a entrar en el top 50. "Me ha aportado muchísimo. Para mí era muy dificil confiar en alguien, saber que quería lo mejor para mí, y cuando no confias en un entrenador, las cosas no funcionan. Ahora Damián es una parte muy importante de mi vida", señaló. Sobrina del ex tenista Vicente

Sobrina del ex tenista Vicente Zarazúa, la jugadora ha llevado a México a espacios sin ocupar, como cuando en julio fue la primera representante tricolor en jugar en la pista central de Wimbledon, al enfrentar a la local Emma Raducanu.

Sobre su siguiente rival, la danesa Caroline Wozniacki, Zarazúa reconoció que le gusta mucho su juego y que será una "buena experiencia.

"Todo el mundo que sabe tenis la conoce muy bien. La vi mucho, me gusta su actitud, cómo juega, cómo se mueve. Veremos cómo plantear el partido, ojalá que salga lo mejor", afirmó.

En tanto, la polaca Iga Swiatek derrotó (6-4, 7-6) a la rusa Kamila Rajinova y también avanzó. En la rama varonil, el italiano

En la rama varonil, el italiano Jannik Sinner superó (2-6, 6-2, 6-1, 6-2) al estadunidense Mackenzie McDonald ante la presión del público local. ▲ Renata Zarazúa derrotó a la francesa (número 30 en el ranking) 6-1 y 6-4 en la pista 7 de Flushing Meadows. Foto Afp

"Tenía curiosidad por ver cómo sería la reacción de los aficionados, pero ha sido muy positiva", indicó. "Quedé muy contento con el apoyo; jugar contra un estadunidense es un poquito diferente" agregó.

Por su parte, el griego Stefanos Tsitsipas cayó sorpresivamente (6-7, 6-4, 3-6, 5-7) ante el australiano Thanasi Kokkinakis y fue eliminado del certamen. El español Carlos Alcaraz, pese a las complicaciones, pudo superar (6-2, 4-6, 6-3, 6-1) al australiano Li Tu.

# Regresa el boxeo profesional a Cuba con Noche de Campeones

DE LA REDACCIÓN

Con la primera Noche de Campeones, peleadores y directivos del boxeo cubano, deporte insignia de la isla, que les ha dado 42 títulos olímpicos y 81 mundiales, aplaudieron el regreso del pugilismo profesional a este país, después de más medio siglo de ausencia.

"Hoy se va a poder disfrutar después de tanto tiempo de esta adrenalina y muy contento de ser uno de los protagonistas", declaró el bicampeón olímpico y capitán de la escuadra cubana, Julio César La Cruz, en la sesión de pesaje realizada en el Parque Central de La Habana ante cientos de aficionados.

Durante el cartel de seis peleas (dos pactadas a 10 asaltos y otras cuatro a seis) en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana, La Cruz (92 kilogramos) y el también bicampeón olímpico Arlen López (80 kilogramos) disputaron el título mundial de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, por sus siglas en inglés) en sus respectivas divisiones.

La IBA (antes AIBA) es el organismo que reguló el boxeo amateur, pero fue desconocido por el Comité Olímpico Internacional debido a problemas de corrupción y gobierno desde Tokio 2020, situación que pone en riesgo la permanencia de este deporte para los Juegos de Los Ángeles 2028.

Cuba abolió el deporte profesional en 1961 y lo retomó parcialmente en 2013, pero hasta hoy no se había realizado ningún cartel de pago en la isla.

Desde 2022, los boxeadores cu-

Desde 2022, los boxeadores cubanos empezaron a participar en los circuitos profesionales fuera del país, aunque todavía ninguno ha logrado llegar a las grandes arenas del boxeo profesional.

Arlen López ganó por nocaut técnico al dominicano José Tejeda en tres episodios. Por su parte, el bicampeón olímpico Roniel Iglesias (67 kilogramos) venció en seis episodios al armenio Gurgen Madoyan. Mientras, el único monarca del boxeo cubano en París 2024, Erislandy Álvarez (63.5 kilogramos) también venció en seis rounds al colombiano José Muñoz.



El presidente de la Federación Cubana de Boxeo, Alberto Puig, consideró que actos como la Noche de Campeones pueden ayudar al boxeo cubano, que no atraviesa su mejor momento.

Diezmada por las fugas, la otrora poderosa armada cubana participó en los Juegos de París con una escuadra renovada e incompleta, y sólo logró la corona de Álvarez y un bronce de López

bronce de López. En Tokio 2020 aportó cuatro de las siete coronas olímpicas de Cuba.

Según Puig, desde que debutó hace dos años a nivel profesional, el boxeo cubano ha disputado alrededor de 30 peleas, de las cuales 26 han sido ganadas, 14 de ellas por

"Para nuestros púgiles, el boxeo profesional forma parte de su preparación" y es "un beneficio económico para nuestros atletas", precisó el federativo cubano.

En la velada se entregarán pre-

▲ Clase masiva para jóvenes ayer, a propósito del Día Internacional del Boxeo, en el Parque Central de La Habana. Ento Afo

mios hasta de 120 mil dólares, informó en La Habana el ruso Kirill Shchekutyev, promotor de la IBA encargado de la supervisión del cartel

Con información de Afp

# El retorno del *Tri* a Guadalajara, un negocio a pesar de la crisis

Agotados, los boletos para el partido amistoso contra Estados Unidos

ALBERTO ACEVES

La selección mexicana de futbol enfrenta una constante contradicción. Mientras sus aficionados reprueban a técnicos y jugadores por falta de resultados, los estadios donde juega el equipo siguen garantizando ingresos millonarios.

Según la empresa responsable de la venta de entradas al partido amistoso contra Estados Unidos, el 15 de octubre en el estadio Akron de Guadalajara, los más de 49 mil 800 lugares disponibles fueron vendidos el lunes en su totalidad. Las localidades más accesibles, en la zona detrás de las porterias, oscilaron entre 500 y 850 pesos, mientras los asientos de lujo tuvieron un costo de 3 mil. Todo ello a partir del regreso del Tricolor a la Perla Tapatía, luego de 14 años de su último compromiso.

Sin eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 por su condición de coanfitrión, la rivalidad deportiva con el vecino del norte sirve a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para sostener sus planes económicos.

"Es importante para nosotros jugar aquí no una, sino varias veces antes de la Copa de la FIFA. Guadalajara es una de las sedes mundialistas. Buscaremos que los jugadores también la empiecen a sentir como nuestra casa", explicó el presidente de la FMF, Ivar Sisniega, sobre el inicio del ciclo que encabeza el experimentado Javier Aguirre y la posibilidad de alternar su localía con el estadio Azteca, que sigue en proceso de remodelación.

Desde que México quedó fuera en la primera ronda de Qatar 2022, la relación entre dueños, jugadores y federativos con la afición se tornó más áspera y menos confiable. A la salida de Gerardo Martino de la dirección técnica, los ciclos del argentino Diego Cocca y el mexicano Jaime Lozano terminaron en medio de una crisis profunda.

Aunque se hablaba en conferencias de prensa de nuevos proyectos y un relevo generacional, ninguno estuvo pensado a largo plazo. Cocca dejó su cargo en 2023 después de siete partidos, mientras Lozano, que había sido medallista de bronce en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, siguió con la misma inercia al año siguiente.

"Ya hicimos cambios de entrenadores y todo, ahora que se responsabilicen también los jugadores", señaló el ex director de selecciones nacionales, Ricardo Peláez. "Les ▶ La rivalidad deportiva con el vecino del norte sirve a la Federación Mexicana de Futbol para sus planes económicos. Foto @miseleccionmx

toca a ellos asumir este momento,

no hay tiempo que perder".

A pesar de la conquista de la Copa
Oro 2023, torneo en el que Estados
Unidos y Canadá participaron con
un plantel alternativo al habitual, el
fastidio de los aficionados tricolores
se hizo sentir en los estadios con el
polémico grito discriminatorio
contra los porteros rivales, el cual
desafió de nuevo a los federativos
ante un posible castigo de FIFA.

### Decepción

"No creo que la selección haya fracasado, pero sí fue una decepción", reconoció Sisniega al acumular frustraciones en la Liga de Naciones de Concacaf –perdió en la final ante Estados Unidos– y la Copa América 2024, donde quedó eliminado en la primera fase.

nado en la primera fase. Si cantar Cielito lindo es un símbolo de fraternidad entre los mexicanos, los insultos hacia el equipo y sus rivales se volvieron su nueva costumbre. Pese a ello y con el tercer regreso de Javier Aguirre al banquillo, los ingresos por la venta de boletos en partidos del tricolor mantienen el negocio de dueños y directivos.



En menos de siete días, la plataforma encargada de su distribución para el encuentro amistoso contra el representativo estadunidense, en el estadio Akron, anunció que todos sus asientos fueron vendidos. Eso produjo un efecto inmediato en sitios de reventa en línea como Stubhub y Viagogo, en los que los valores originales –de 500 a 3 mil

pesos- se han duplicado en las horas recientes.

"Primero son los resultados deportivos, el espectáculo y después viene el dinero", recordó el ex futbolista Hugo Sánchez, quien fue también seleccionador, de 2006 a 2008. "Si a mí me hubieran dado tres etapas mundialistas, 12 años, ya seríamos campeones del mundo".

# Wout van Aert gana su tercera etapa en la Vuelta a España



🛦 El belga Van Aert, uno de los corredores más rápidos del pelotón. Foto Afp

BAIONA

El belga Wout van Aert se apuntó su tercer triunfo parcial en la décima etapa de la Vuelta a España, en Baiona (Galicia), al superar en la recta de meta al francés Quentin Pacher, su compañero de escapada durante más de 100 kilómetros. El mexicano Isaac del Toro cerró a cinco minutos y 31 segundos de la cima, con lo que se ubicó en el puesto 48

puesto 48.

Pacher probó suerte con un ataque a poco más de kilómetro y medio para la línea de llegada, pero Van Aert, uno de los corredores más rápidos del pelotón, no le dio opción en los últimos kilómetros para confirmar su regreso en forma en esta edición 79 de la vuelta.

Los dos hombres terminaron la etapa en un duelo después de haber formado parte de la escapada de cinco corredores junto al español Marc Soler, el belga William Junior Lecerf y el neerlandés Juri Hollmann, que el pelotón dejó irse a más de cinco minutos.

"No se da muy a menudo que pue-

da ganar cuando mi familia me visita en la carrera", afirmó Van Aert al terminar su recorrido. "Mi objetivo era estar en la escapada. Fue duro en la primera subida, estuve a punto de rendirme".

Pacher, quien aún busca su primera victoria en una prueba de prestigio, reconoció la superioridad de su rival belga: "Lo di todo, sólo puedo estar satisfecho porque me ha ganado un chico que simplemente fue más fuerte".

La ronda española sigue liderada por el australiano Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale). Del Toro, ciclista del UAE Team Emirates, finalizó su participación en esta etapa en la posición 48 con un tiempo de +05:31 respecto a Van Aert, alejándose hasta el puesto 36 en la clasificación general

en la clasificación general.
Víctima de una caída el sábado, el taliano Giulio Ciccone, del equipo Lidlt-Trek, se retiró justo después del primer día de descanso de esta edición de la vuelta. Este miércoles espera una etapa de media montafia con salida y llegada en el Campus Tecnológico Cortizo, en Padrón, con cuatro puertos puntuables en los 166.4 kilómetros de recorrido.















| Tipo de cambio (pesos) | Compra | Venta |
|------------------------|--------|-------|
| Dótar                  | 19.13  | 20.26 |
| Euro                   | 22.02  | 22.03 |

| Tasas de interés |        |
|------------------|--------|
| Cetes 28 días    | 10.65% |
| Cetes 91 días    | 10.8%  |
| THE 28 dias      | 10.99% |

| Inflación                                |        |
|------------------------------------------|--------|
| Primera quincena de agosto de 2024       | -0.03% |
| De julio de 2023 a julio de 2024         | 5.57%  |
| Reservas internacionales                 |        |
| 224 mil 709.1 mdd al 23 de agosto de 202 | 14     |

| Petróleo        | Precio (dólares) | Var   |
|-----------------|------------------|-------|
| WTI             | 75.53            | -1.89 |
| Brent           | 79.55            | -1.88 |
| Mezcla mexicana | 71.05            | -1.52 |

| BOLSA MEXICANA DI<br>(Índice de Precios y Cot |               |  |
|-----------------------------------------------|---------------|--|
| Cierre                                        | 52 mil 474.31 |  |
| Variación en puntos                           | -697          |  |
| Variación porcentual                          | -1.31%        |  |

**AYUDARON A DISMINUIR REPROBACIÓN** 

# Becas Benito Juárez redujeron el abandono en educación básica

Sólo 28% de los alumnos en México logran concluir estudios superiores





PBBBJ: Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez. Fuente: Elaborado por el Coneval con registros administrativos del PBBBJ y datos de marginación del Conapo.

### DE LA REDACCIÓN

El Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, puesto en práctica en esta administración, disminuyó la tasa de abandono escolar entre 2019 y 2022, tanto en comunidades de baja como de alta marginación, además de que contribuyó a reducir los niveles de reprobación, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

De acuerdo con un análisis de impacto del programa, el abandono escolar fue menor en los colegios que tienen mayor proporción de becas, ya que bajó 0.48 en primaria y 1.89 por ciento en secundaria en el periodo mencionado.

En el documento presentado ayer, el Coneval explicó que las mediciones de abandono y reprobación sólo llegan hasta el ciclo 2021-2022, debido que en el momento en que se hizo la evaluación no estaban disponibles las estadísticas de fin del ciclo 2022-2023.

En conferencia de prensa, Abraham Vázquez Piceno, coordinador nacional del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez, comentó que en los municipios con baja marginación, las escuelas de educación básica favorecieron una reducción de abandono de 1.05 por ciento en promedio, atribuible a la entrega de la beca.

Lo mismo ocurrió en las primarias, secundarias y las primarias de modalidad general, donde la disminución fue de 0.48, 2.33 y 1.06 por ciento, respectivamente.

Vázquez destacó que en los municipios de alta marginación la tasa de abandono disminuyó 0.78 por ciento en las escuelas de educación básica y 1.18 por ciento en las primarias de modalidad indígena.

El programa de becas es una de las nueve políticas para el bienestar establecidas en el Plan de Desarrollo 2019-2024 y consiste en un apoyo de 875 pesos para cada uno de los 10 meses que dura el ciclo escolar.

escolar.

Las escuelas que están ubicadas en localidades con grados de marginación alto o muy alto, que tienen menos de 50 habitantes o una población con 40 por ciento o más de hablantes de lenguas indigenas son prioritarias para este programa.

Según el documento Evaluación de impacto del programa de becas de educación básica para el bienestar Benito Juárez, aunque los años de escolaridad de la población han ido en aumento y el analfabetismo ha disminuido, solamente 28 de cada 100 estudiantes que empiezan a estudiar terminan la educación superior.

Los datos son muy heterogéneos entre las entidades federativas, pues se observa una brecha de 40 puntos porcentuales entre la Ciudad de México, donde se gradúan 52 estudiantes por cada 100, y Chiapas y Oaxaca, donde solamente terminan 12 estudiantes.

En 2022, 19.4 por ciento de la población presentó rezago educativo. Alrededor de 25.1 millones de personas no tienen garantizado los años de escolaridad en las edades en que deben cursar el nivel considerado obligatorio.

obngatorio.

Comparado con 2018, el porcentaje de la población con rezago educativo pasó de 19 a 19.4, lo que equivale a un aumento de 1.6 millones de personas.

# Advierte el Coneval que extinguirlo es un error

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) expresó que el dictamen aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para extinguirlo pone en riesgo la capacidad del Estado para apuntalar la lucha contra la pobreza, pues no ofrece un modelo que asegure la continuidad de las funciones especializadas en este ámbito.

En un comunicado, insistió en que el Coneval no duplica funciones del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (Inegi), un órgano autónomo constitucional que recopila información estadística de gran calidad, pero que no realiza análisis ni cuenta con las capacidades ni el modelo de gobernanza necesarios para desempeñar las funciones especializadas del consejo.

### Se perdería trabajo de dos décadas, señala

"Fusionar ambas instituciones significaría la pérdida de un modelo de evaluación y monitoreo que se ha construido en 20 años y que ha sido reconocido nacional e internacionalmente. La evaluación y monitoreo de los programas y las políticas sociales están completamente ausentes del mandato y experiencia de Inegi", advirtió el organismo.

Defendió que desde hace 19 años, con la creación del Coneval, el país cuenta con un diagnóstico sobre el estado del desarrollo social, valoraciones rigurosas y confiables acerca de los avances y retrocesos en los derechos sociales, así como mapas de ruta para la mejora de la política social y el bien público al contar con evidencia para el combate a la pobreza y la defensa de los derechos sociales.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el pasado viernes el dictamen para desaparecer y transferir a dependencias gubernamentales las funciones del Coneval, de las comisiones Federal de Competencia Económica, Reguladora de Energía, Nacional de Hidrocarburos (CNH) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

El Coneval reiteró su disposición al diálogo y solicitó a los legisladores intercambiar ideas antes de avanzar en la discusión de esta reforma legislativa, con el fin de "fortalecer el ejercicio de los derechos sociales".

De la Redacción

# Hispanas aportan 1.3 bdd al PIB estadunidense

AF

Las mujeres de origen hispano contribuyeron con 1.3 billones de dólares al producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos en 2021, en comparación con los 661 mil millones de dólares de 2010, una tasa de crecimiento casi del triple frente a los grupos no hispanos durante ese mismo periodo, según un nuevo informe financiado por Bank of America y realizado por profesores de la Universidad Luterana de California y la Universidad de California en Los Angeles (UCLA).

El informe se elaboró mediante la recopilación de datos económicos y demográficos de agencias federales disponibles para el público, y demuestra que "las latinas son fuente de vitalidad económica en Estados Unidos", ponderó el economista Matthew Fienup, uno de los autores del estudio y director ejecutivo del Centro para la Investigación y Prospectiva Económica de la Universidad Luterana de California, al presentar los hallazgos de su informe.

de su informe.
"Las mujeres latinas superan a sus pares étnicos y de género en métricas económicas claves, incluidos niveles récord de participación en la fuerza laboral, logros educativos y crecimiento de ingresos", señaló en un comunicado de prensa.

La contribución económica de 1.3 billones de dólares por parte de las latinas es comparable al PIB de Florida y únicamente superado por los de California, Texas y Nueva York, de acuerdo con la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos

Además, Fienup destaca que el aumento de la producción económica de las latinas y su crecimiento en la fuerza laboral –nueve veces más rápido que el de grupos no latinos- se hace patente en mayores ingresos y movilidad económica.

Titulado Dando vida a la economía, el nuevo estudio continúa la labor de seis informes previos sobre las aportaciones de los latinos al PIB estadunidense realizados en colaboración con Bank of America.

David Hayes-Bautista, uno de los coautores del informe y director del Centro para el Estudio de Salud y Cultura Latina de la Facultad de Medicina de la UCLA, explicó que "latinas de segunda o tercera generación están ingresando a la fuerza laboral con niveles de educación mucho más altos".





¿Qué sueño CUMPLIRÁS?

¡Con cada \$1

puedes ganar hasta \$50,000!

¡5 sorteos al día!



Juega en línea y en puntos de Venta



¡Escoge tus números de la suerte!

+18 JUEGA CON RESPONSABILIDAD

Tu suerte transforma México

JUEGA AQUÍ









**RIESGO DE FRAUDES** 

# Tecnología financiera, aún lejos de grupos vulnerables

JULIO GUTIÉRREZ

Las autoridades del sector financie ro tienen "mucho por hacer" para que las nuevas tecnologías del sistema financiero lleguen a los grupos más vulnerables de la población, como las personas mayores o aquellas que viven en comunidades rurales. reconoció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Aunque la innovación ha permitido que más personas tengan acceso a productos de ahorro y crédito, la era digital ha traído consigo fraudes y otros problemas de seguridad que no pasan inadvertidos para la Comisión Nacional Bancaria y de Va-lores (CNBV), que está en busca de nuevos mecanismos de prevención.

Alfredo Navarrete, titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la SHCP, indicó que 52 por ciento de la población adulta en México utiliza aplicaciones móviles para hacer operaciones y con-sultas financieras, "pero este uso es significativamente mayor entre la población de 18 a 44 años. Esto nos muestra que aún queda mucho por hacer para asegurar que todos los grupos demográficos, especialmente las personas adultas mayo-res y las que viven en zonas rurales, también se beneficien de estas inno-vaciones", dijo.

En su intervención en el foro anual de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, Navarrete precisó que los modelos alternativos basados en análisis de datos y algoritmos son un avance para que más personas tengan acceso al financiamiento. Estas alternativas "han supera-

do las limitaciones de los métodos tradicionales (de préstamos), que a menudo excluyen a los jóvenes, inmigrantes y personas de bajos ingresos. Por eso es fundamental seguir desarrollando herramientas v servicios innovadores v construir alianzas entre las instituciones, pero sobre todo comprender las ba-rreras y dificultades de la población, particularmente de aquellos grupos que han sido desatendidos

Jesús de la Fuente Rodríguez, presidente de la CNBV, destacó que cada vez más personas usan nuevas tecnologías para apalancarse o cubrir necesidades diarias lo que demuestra el gran potencial de las herramientas digitales para impulsar un sistema financiero más incluyente y accesible.

"Pero tenemos muchos desafios; uno de ellos es evitar incidentes de seguridad y ciberseguridad, como los fraudes y las filtraciones de información, porque esto puede afec-tar la confianza de los usuarios en las entidades financieras y todo el sistema se mantiene por la transparencia y la información, pero sobre todo por la confianza.

"Por eso, desde la CNBV, para combatir los fraudes se está esta-bleciendo con las entidades financieras un plan de gestión que incluva lineamientos, metodologías de análisis y acciones para monitorear, identificar y atender conductas que pueden ser un fraude", precisó el presidente de la CNBV

Por otra parte, De la Fuente Rodríguez, dio a conocer que en unas semanas la junta de gobierno de la CNBV recibirá las leyes secundarias de la Ley del Mercado de Valores y Fondos de Inversión, último paso antes de su promulgación.

## REUNIÓN DE TRANSICIÓN FISCAL

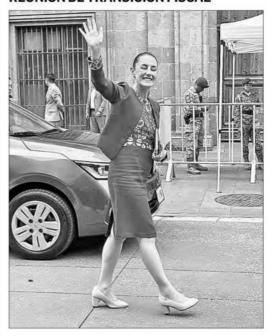

Durante casi dos horas y media, el presidente Andrés Manuel López Obrador, su sucesora, Claudia Sheinbaum, y el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, se reunieron ayer en Palacio Nacional para analizar la transición fiscal y las finanzas públicas para lo que resta de 2024 y 2025. Sheinbaum y el secretario se retiraron alrededor de las 19 horas sin dar declaraciones a los reporteros. Foto La Jornado

# Inversiones chinas en México, ¿en el ojo del huracán?

ENRIQUE DUSSEL PETERS\*

emos examinado en este espacio el concepto de security-shoring, considerando las estrategias múl-tiples de Estados Unidos hacia China a partir de 2022-23. Desde entonces y en forma novedosa, Estados Unidos subordina todos los aspectos bilaterales con China a su seguridad nacional: el nuevo enfoque incluso se ha generalizado hacia otros países (véase por ejemplo el caso de la posible adquisición de US Steel por Nippon Steel y múltiples argumentos en torno a su impacto en la seguridad nacional estadunidense).

La nueva estrategia de Estados Unidos también ha tenido efectos en América Latina y el Caribe, y específicamente en México. Con la visita de Janet Yellen, Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, en diciembre de 2023, se definieron pautas para un grupo de trabajo en el que México pudiera adherirse a la estrategia en contra de China, específicamente en cuanto a los flujos de inversión de empresas chinas a Estados Unidos y terceros países. La expectativa creciente de Estados Unidos es explícita: queremos que se sumen a la estrategia en contra de empresas chinas por sus vínculos con el ejército y el Partido Comunista de China; estas empresas no tendrán oportunidad de invertir en Estados Unidos y tampoco acceso a tecnologías de punta estadunidense (y de terceros países); existe incluso una creciente discusión

en Washington sobre no permitir inver-siones chinas en general, más allá de su propiedad (véase el caso de TikTok), ¿Cuál es el estado de las inversiones

chinas en México?

Existen diversas metodologías para medir los flujos de inversión extranjera directa (IED), tanto por fuentes internacionales, oficiales en China y en México. La Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China (Red ALC-China) realiza una publicación anual (Monitor de la OFDI china en América Latina) desde 2017 en la que se compilan estadísticas de fluios de salida de inversiones chinas (u OFDI, por sus siglas en inglés) en América Latina y el Caribe, en su versión última hasta 2023 (pueden ser consultadas gratuitamente en el portal de la Red). Las diferencias son muy significativas (y resultado de metodologías de registro diferentes): mientras que la Secretaría de Economía registra inversiones chinas en México por 2 mil 495 millones de dólares hasta 2023, el *Monitor* registra por las 166 transacciones chinas hasta 2023 22 mil 470 millones de dólares, La mayor discrepancia, aunque no la única, se refiere a que en muchos casos la IED requiere de países intermedios y, usualmente, los países registran el último país de procedencia: si la IED china fue intermediada vía las Islas Caimán se considera de este país y no de China (no es el caso en el Monitor). Según la informa ción oficial de México, China se posiciona en el número 18 según las principales fuentes de IED hasta 2023; con la información del Monitor sería el séptimo país en importancia y creciendo rápidamente en la última década. Desde Washington.

las estadísticas de la Red ALC-China seguramente generarían mucha mayor 'preocupación'

¿Cuáles son algunas de las características de la inversión china en México hasta 2023? Invitamos a la revisión del Monitor y sólo destacaríamos cuatro aspectos (con base en el Monitor).

Primero. La inversión china en México ha ido en constante aumento en la última década (y no a partir del security-shoring en 2022): desde montos me-nores a 500 millones anuales hasta la primera década del siglo XXI hasta su máximo en 2022 (con 2 mil 197 millo-nes de dólares) y una caída de 10.1 por ciento en 2023. Adicionalmente, hasta 2023 la inversión china había generado más de 225 mil empleos.

Segundo, Durante el periodo 2000-2023, 55.32 por ciento de la inversión china en México se orientó hacia nuevas inversiones (a diferencia de las fusiones y adquisiciones); la parti-cipación fue de 76.22 por ciento en el periodo más reciente 2020-2023; las participaciones fueron muy inferiores para América Latina y el Caribe (45.40 por ciento en el mismo periodo). Estas tendencias reflejan, entre otras cosas, el rápido proceso de aprendizaje de las empresas chinas en México, por lo que las fusiones y adquisiciones se hacen crecientemente innecesarias.

Tercero. A diferencia del resto de América Latina y el Caribe -durante 2000-2023 las inversiones chinas en materias primas concentraron 52.46 por ciento del total-, en México apenas lo hicieron con 12.28 por ciento. Los principales destinos en México fueron

las manufacturas (70.63 por ciento) e inversiones dirigidas hacia el mercado doméstico mexicano (15.54 por cien-to). México destaca por una creciente participación de inversiones chinas en electrónica y telecomunicaciones (con 33.89 por ciento del total durante 2000-2023) y en autopartes y automotriz (32.32 por ciento).

Cuarto. La propiedad pública –por parte del gobierno central, provincias, ciudades y municipios- es un elemento central de la economía política china actual y también de sus inversiones: si en América Latina y el Caribe el sector público participó con casi 70 por ciento de las inversiones en la región, en Méxi-co, por el contrario, 76.71 por ciento de las inversiones chinas fueron de propiedad privada.

Desde esta perspectiva, el reciente security-shoring y la creciente exigencia antichina de Estados Unidos hacia terceros países no ha comprendido, por un lado, que las inversiones chinas llevan más de una década de integrarse al aparato productivo mexicano, tanto de empresas mexicanas y estadunidenses como de las propias chinas. Por otro lado, se han convertido en un factor indispensable de proveeduría para el mercado nacional y las exportaciones desde México. Sustituir la proveeduría china, al menos en el corto y el mediano plazo, pareciera imposible, más allá de su atractivo político e ideológico. ¿Será?

> \*Profesor del posgrado en economía y coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM http://dusselpeters.com



Tu suerte
TRANSFORMA
México



15 de Septiembre 2024



DE PESOS EN ESPECIE Y EN EFECTIVO



ADEMÁS PUEDES GANAR:



**AUTOS** 

CASAS



PREMIOS EN EFECTIVO



RELOJES



REINTEGROS



\$250

**TODOS LOS PREMIOS SON GARANTIZADOS** 

Los premios en especie se entregarán en las condiciones en las que se encuentran y el régimen patrimonial que corresponda. Las imágenes contenidas en el biliete son de carácter llustrativo y las caracteristicas de los premios en especie pueden variar. El valor total de los premios en especies es especificado en el "Regiamento del Gran Sotroe Especial 291 con premios en especie y en efectivo", de conformidad con la estructura de premios aprobada por el Consejo Directivo de la Entidad. El valor total de los premios en especie incluye un premio en efectivo, en términos del citado Regiamento. El presente sorteo se regirá por el "Decreto por el que se modifica la denominación del organismo público descentralizado. Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública, publicado el 24 de febrero de 1978", publicado en el Disrio Oficial de la "ederación el 09 de marzo de 2020; el Regiamento del Gran Sorteo Especial 291, con premios en especie y en efectivo, los Acuerdos aprobados por el Consejo Directivo de Lotería Nacional y demás disposiciones juridicas y administrativas aplicables.



HACIENDA





## **MÉXICO, SA**

"Pausa" para Salazar // Embajador verborreico // Piña, palmípeda salvaje

#### CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

ON EL CLÁSICO aire de procónsul de los embajadores gringos, Ken Salazar, con sangre en la lengua, asegura que se conduce con "el máximo respeto a la soberanía de México". ¡Claro! Lo mismo decía, por ejemplo, John Dimitri Negroponte, siniestro agente de la CIA –uno de tantos– que a finales de los años 80 fue designado en el mismo cargo por el entonces presidente George Bush padre, sólo para que el Congreso nacional terminará declarándolo persona non grata por la sistemática violación de la soberanía mexicana.

A SALAZAR NO le para la lengua, es compulsivo y provocador, y parece que quiere recibir el mismo galardón de Negroponte, porque se lo está ganando a pulso. En Palacio Nacional ya le pusieron un alto, pero insiste: "Estados Unidos desea continuar su estrecha colaboración con México para alcanzar nuestros objetivos compartidos como socios iguales y en el espiritu de amistad que refleja nuestros lazos de antaño", pero sigue duro que dale con el tema de la reforma judicial, la cual sólo compete los mexicanos. Si le gusta o no, es su problema. Lo mismo para la banca trasnacional, las "calificadoras", las cámaras de comercio extranjeras y demás arietes coordinados por el Departamento de Estado que pretende que nada cambie, que todo siga igual para mantener intocados sus intereses. Y en el coro, las organizaciones de la oligarquía nacional y sus sicarios mediáticos.

NO ES GRATUITO que el presidente López Obrador haya puesto "en pausa" (con copia para el embajador canadiense, Graeme Clark, quien también sigue las instrucciones del Departamento de Estado) su relación con Ken Salazar por su intento de meter la garra en "asuntos que sólo corresponden a los mexicanos". Tal "pausa", de acuerdo con el mandatario, "significa que vamos a darnos nuestro tiempo. En realidad es el Departamento de Estado, porque tampoco es él. Qué casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México a través de la embajada lo hacen los canadienses, que también es de pena ajena; parece Estado asociado".

ALGO MÁS: "iCÓMO le vamos a permitir al embajador, con todo nuestro respeto, que esto no es asunto de pleito, de enemistades, pero cómo le vamos a permitir que él opine que está mal lo que estamos haciendo! Ahora sí que no vamos a decirle: abandone el país, eso no, pero sí tenemos que leer la Constitución, que es como leerle la cartilla".

LÓPEZ OBRADOR DETALLÓ que la relación trilateral "continúa, pero ojalá y haya de parte de ellos (los embajadores) una ratificación de que van a ser respetuosos de la independencia y soberanía de México. Mientras no haya eso y sigan con esa politica, pues hay pausa" con las embajadas de Estados Unidos y Canadá, porque "tienen que aprender a respetar la soberanía de México; no es cualquier cosa, porque nosotros no vamos a darles consejos allá, ni a decir qué está bien y qué está mal. Entonces, queremos que sean respetuosos, que haya una relación recíproca en cuanto al respeto a las soberanías". Y no se trata de Andrés Manuel, "olvídense", dijo, sino de la investidura presidencial.

SALAZAR LLEGA A Palacio Nacional, detalla el mandatario, y "lo recibe el Presidente de México, y que de repente salga a decir 'vine a darle mi opinión, de que no debe el pueblo de México elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros, porque eso –como llegaron a decirlo – es antidemocrático, complica más las cosas', ¿no? Dicen: 'Qué vergüenza'. Como diría nuestro filósofo: 'pero qué necesidad'; mientras yo esté aquí no voy a permitir ninguna violación de nuestra soberanía''.

¿CÓMO REACTIVAR? FÁCIL: "una aclaración de parte de ellos, que exprese que, en el asunto de la constitución de nuestro gobierno, en la aplicación de nuestra democracia, en las decisiones que tome nuestro gobierno, legal, legitimamente constituido, pues tienen que ser respetuosos, que entiendan que fue una imprudencia manifestarse como lo hicieron".

ENTONCES, SALAZAR Y Clark se han ganado el premio Negroponte, pero en vía de mientras les urge un curso intensivo de diplomacia, con énfasis en respeto a la soberanía.

#### Las rebanadas del pastel

LA MINISTRA NO doy una, Norma Piña, resultó ser una verdadera palmípeda salvaje: cada paso que da, una deposición. La más reciente, dar entrada a un recurso del PAN (otro pato salvaje) contra el ogro de la "sobrerrepresentación", asunto que corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. "Es parte del nerviosismo, del coraje y también del ridículo" (AMLO dixit) de la susodicha... Enorme abrazo, con su respectivo beso, a la dueña de mi sistema cardiaco por otra velita en el pastel compartido.

X: @cafevega Correo: cfvmexico\_sa@hotmail.com



▲ El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha ganado el premio Negroponte. Foto La Jornada

# En medio de pérdidas, las Sofipo realizan su convención anual

#### **JULIO GUTIÉRREZ**

Al cierre del primer semestre, las Sociedades Financieras Populares (Sofipo) que operan en el país reportaron pérdidas por mil 487 millones de pesos, aún más altas que las registradas en el mismo lapso del año pasado, cuando ascendieron a mil 155 millones de pesos, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Con este resultado, estas instituciones, especializadas en atender a la población que tradicionalmente es marginada por la banca comercial, cumplen cinco años y medio sin tener ganancias.

En este contexto y en momentos en que algunos de los principales jugadores del sector buscan convertirse en bancos, la Asociación Mexicana de Sofipo (AMS) realizará este miércoles y jueves su convención anual, titulada Servir con innovación para transformar vidas.

Las cifras de la CNBV señalan que diciembre de 2018 fue el último mes en que las Sofipo tuvieron ganancias: 68 millones de pesos. Después vino el declive y 2023 se convirtió en el año en que tuvieron los peores resultados, al reportar pérdidas por 2 mil 348 millones de pesos.

Sin embargo, con el resultado al cierre del primer semestre, 2024 se perfila como otro año de pérdidas récord De acuerdo con las cifras del organismo supervisor, al cierre de junio el margen financiero, que principalmente resulta de la diferencia entre los intereses cobrados a los deudores y los pagados a los ahorradores, se situó en 5 mil 125 millones de pesos, cifra 24.8 por ciento menor en términos reales si se compara con los 6 mil 497 millones del año previo.

Lo anterior es resultado de que estas instituciones no bancarias informan que sus gastos crecen más que sus ingresos. Estas entidades han emprendido una "guerra de tasas", pues en sus productos de captación ofrecen rendimientos anuales hasta de 15 por ciento.

anuales hasta de 15 por ciento.
Los ingresos por intereses al cierre del primer semestre sumaron
12 mil 108 millones de pesos, cifra
27.7 por ciento mayor en términos
reales comparada con los 9 mil 603
millones de pesos del mismo periodo del año pasado.

do del año pasado.

Sin embargo, los gastos por intereses alcanzaron 6 mil 983 millones de pesos, cantidad 2.7 veces superior si se contrasta con los 2 mil 576 millones de pesos erogados de enero a junio de 2023.

Por su parte, el saldo de la cartera de crédito vigente al cierre de junio es de 44 mil 678 millones de pesos, monto 14.1 por ciento mayor si se compara con los 37 mil 329 millones reportados en el mismo mes de 2023.

## Mark Zuckerberg advierte al gobierno de EU que no volverá a tolerar "censura"

AFP Y AP

WASHINGTON

El director general de Meta, Mark Zuckerberg, criticó las presiones del gobierno de Joe Biden en 2021 para retirar de Facebook contenidos sobre el covid-19 y en una carta enviada el lunes al Congreso de Estados Unidos advirtió que en el fu-

turo resistirá injerencias similares.

La Casa Blanca "repetidamente presionó a nuestros equipos por meses para censurar algunos contenidos sobre covid-19, incluidos el humor y la sátira", escribió Zuckerberg, "Creo que la presión del gobierno estuvo mal, y lamento que no hayamos sido más francos al respecto".

La Casa Blanca defendió sus

La Casa Blanca defendió sus acciones durante la pandemia. En Estados Unidos el covid-19 provocó la muerte de más de un millón de personas en medio de batallas políticas por las vacunas y los intentos de limitar la propagación del virus.

"Al enfrentarse a una pandemia mortal, esta administración alentó acciones responsables para proteger la salud y la seguridad públicas", argumentó el martes un portavoz de la Casa Blanca. "Creemos que las empresas de tecnología y otros actores privados deberían tener en cuenta los efectos que tienen sus acciones" agregó

acciones", agregó.

La misiva de Zuckerberg fue
dirigida al representante republicano Jim Jordan, presidente de la
Comisión de Asuntos Jurídicos de
la Cámara de Representantes, en el
pasado crítico del magnate.

A dos meses de unas ajustadas elecciones presidenciales que han atraído gran atención a la desinformación en línea, los republicanos tomaron la carta como un triunfo. Es una "gran victoria para la libertad de expresión", publicaron en la cuenta de X de este comité, controlado por los conservadores.

Los expertos advirtieron que las elecciones generales de Estados Unidos de este año podrían verse inundadas por desinformación en las redes sociales debido a la proliferación de la inteligencia artificial y otras herramientas para producir noticias y contenidos falsos que intentarian engañar a los votantes.



SUMARON 54 MIL 788.6 MDD

# Rebotaron las exportaciones mexicanas 14.7% anual en julio

### Las ventas a Estados Unidos aumentaron 18 por ciento

#### **CLARA ZEPEDA**

Las exportaciones mexicanas aceleraron su crecimiento en julio pasado y alcanzaron su mejor monto para un séptimo mes de año desde que se tiene registro: 54 mil 788.6 millones de dólares, su segundo mejor registro en el año, lo que representó un incremento de 14.7 por ciento anual en julio, de acuerdo con cifras oportunas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La información de la balanza comercial de México indica que las ventas al exterior de la industria extractiva (minería), que tuvo un crecimiento anual de 33.7 por ciento, y las de la industria automotriz, de 15.9 por ciento frente a julio del año pasado, fueron las que más contribuyeron a que las exportaciones rebotaran luego de la caída anual de 5.7 por ciento en junio.

En el rubro de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 18 por ciento anual respecto al séptimo mes de 2023 y las canalizadas al resto del mundo, 7.1 por ciento.

En julio de 2024 y con cifras ajustadas por estacionalidad, las exportaciones totales de mercancías registraron un incremento mensual de 5.78 por ciento, el cual se derivó de alzas de 5.49 por ciento en las exportaciones no petroleras y de 12.45 por ciento en las petroleras.

#### Exportaciones no petroleras a distintos mercados

(Participación porcentual acumulada y variación porcentual anual)

| Concepto        | Participación<br>porcentual<br>ene-jul<br>2024 | Variación porcentual anual |       |       |       |         |
|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|---------|
|                 |                                                | 2023                       | 2024  |       |       |         |
|                 |                                                |                            | Mayo  | Junio | Julio | Ene-Jul |
| Total           | 100                                            | 3.9                        | 4.8   | -4.4  | 16.2  | 4.9     |
| Estados Unidos  | 83.92                                          | 4.8                        | 6.6   | -5.3  | 18    | 5.8     |
| Automotriz      | 28.53                                          | 15.3                       | 5.7   | -1.8  | 8.3   | 9.1     |
| Otras           | 55.39                                          | 0.1                        | 7     | -7.1  | 23.4  | 4.2     |
| Resto del Mundo | 16.08                                          | -0.2                       | -4    | -0.1  | 7.1   | 0.4     |
| Automotriz      | 4.82                                           | 9.4                        | -20.4 | 0.6   | 2     | -6.2    |
| Otras           | 11.26                                          | -4.4                       | 5.4   | -0.5  | 9.9   | 3.5     |

\*Cifras oportunas. Fuentes: Servicio de Administración Tributaria, Secretaria de Economía, Banco de México e Inegi

"Las exportaciones estuvieron beneficiadas por mayores precios del petróleo, con la mezcla mexica na promediando 74.90 dólares por barril, así como por la depreciación cambiaria durante julio (1.9 por ciento)", explicó el área de análisis de Citibanamex.

En cuanto a las importaciones,

En cuanto a las importaciones, éstas registraron un avance de 13.3 por ciento anual en julio de 2024, al contabilizar 54 mil 860.5 millones de dólares, su mejor séptimo mes de año y el segundo mejor en 2024.

Este resultado se debió a un avance anual de 15.9 por ciento de las importaciones no petroleras y a un retroceso de 15.6 por ciento de las petroleras. Por tipo de bien, las compras de bienes de consumo presentaron un crecimiento de 16.5 por ciento, las de bienes de uso intermedio de 13.3 por ciento y las de bienes de capital, de 8.7 por ciento.

Con datos desestacionalizados, las importaciones totales registraron un crecimiento mensual de 0.43 por ciento, que resultó de un avance de 0.52 por ciento de las importaciones no petroleras y de un retroceso de 0.93 por ciento de las petroleras.

Así, en julio de 2024 se registró un déficit comercial (exportaciones menos importaciones) de 72 millones de dólares; en el mismo mes de 2023 el déficit fue de 645 millones de dólares.

El Inegi precisó que las exportaciones mexicanas ascendieron a 354 mil 175.7 millones de dólares de enero a julio, 4.3 por ciento más respecto al mismo periodo de 2023, impulsadas por las manufacturas automotrices, con un avance de 6.6 por ciento anual; y de los sectores agropecuario y minero, con incrementos de 7.7 y 6.3 por ciento, respectivamente. Las importaciones de bienes sumaron 359 mil 745.2 millones de dólares, un avance de 3.8 por ciento; las petroleras cayeron 29.9 por ciento anual en enero-julio y las no petroleras subieron 7.2 por ciento, apoyadas por bienes de consumo (6.9 por ciento) y de capital (10.5 por ciento).

En los primeros siete meses de este año, 83.92 por ciento de las exportaciones mexicanas se dirigieron a Estados Unidos; 28.53 por ciento fueron de la industria automovilística y otros, 55.39 por ciento. Mientras, 16.08 por ciento de las ventas de México se dirigieron al resto del mundo.

En el acumulado de enero a ju-

En el acumulado de enero a julio del 2024, la balanza comercial presentó un déficit de 5 mil 569.6 millones de dólares, saldo que se compara favorablemente con un déficit de 7 mil 150 millones en el mismo periodo del año anterior.

## El peso baja a niveles no vistos desde diciembre de 2022

#### CLARA ZEPEDA

Los mercados financieros mexicanos reflejaron tensión, nerviosismo y volatilidad frente a un dólar débil y ganancias accionarias en Estados Unidos. La moneda mexicana ligó dos

La moneda mexicana ligó dos sesiones a la baja frente al dólar ayer, acercándose a 20 pesos por dólar, y nuevamente fue la que más perdió entre las divisas emergentes.

El peso tuvo una depreciación diaria de 1.81 por ciento, equivalente a 35.14 centavos, para cerrar en 19.7131 unidades por dólar spot, su nivel más alto desdes de el 20 de diciembre de 2022.

De acuerdo con datos del Banco de México, el tipo de cambio operó entre un máximo de 19.7490 unidades y un mínimo de 19.6300.

"El tema de las reformas al Poder Judicial pone el tipo de cambio arriba de 19.70, las tasas de interés al alza y la bolsa a la baja. La incertidumbre que genera la posible reforma está causando incertidumbre", sostuvo Juan Mussi, asesor financiero y socio de Alpha Patrimonial.

Ante el avance del dictamen de la reforma judicial en la Cámara de Diputados, el dólar superó 20 pesos en bancos y centros cambiarios.

#### Entre las monedas más depreciadas del mundo

Según datos del área de análisis de Base, el peso mexicano está en fila para situarse como la divisa más depreciada en el año, con una caída de 16.2 por ciento en el mercado al mayoreo. La caída del peso es mayor a la del rublo ruso y del shekel israelí, a pesar de que están en guerra.

El indice del dólar, que mide el comportamiento de la moneda estadounidense frente a una canasta de seis divisas internacionales, mostró una depreciación de 0.28 por ciento, a 100.460 unidades.

De acuerdo con analistas de UBS, la próxima aprobación de la propuesta constitucional de México sobre las reformas mantiene alta la volatilidad del peso mexicano, a lo que se suma la retórica en Estados Unidos en torno al comercio y la política de inmigración a medida que se acercan las elecciones presidenciales en ese país, lo que también podría plantear desafíos para la divisa nacional.

Mientras, la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una caída de 1.31 por ciento, en 52 mil 474.31 puntos. El mercado bursátil nacional ha retrocedido en cinco de las últimas seis sesiones y la de ayer fue la baja más profunda desde el 18 de julio.

# Impulsará la CMIC infraestructura de salud, educación y cultura

#### ALEJANDRO ALEGRÍA

Ante los rezagos que existen en infraestructura fisica para educación, salud y actividades deportivas y culturales en el país, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) buscará que se impulse la inversión en esos rubros durante el gobierno de la hoy presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.

En conferencia, Luis Méndez Jaled, presidente del organismo del sector privado, comentó que continúan identificando las necesidades que tiene la nación en infraestructura para hacer propuestas a la siguiente administración federal.

Añadió que es necesario incrementar "significativamente" los recursos que se destinan a educación y salud, en línea con las recomendaciones de los organismos internacionales, que es de 6 por ciento del producto interno bruto (PIB) para cada uno de estos dos rubros.

Apuntó que se debe dar prioridad a las obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de escuelas, clínicas y hospitales públicos.

las, clínicas y hospitales públicos.

La CMIC consideró que es necesario complementar los recursos presupuestales para obras de educación y salud con mecanismos financieros transparentes para el desarrollo y mantenimiento de infraestructura social estratégica.

#### Propone crear un fondo de rehabilitación

El organismo pidió crear un fondo de rehabilitación y mantenimiento de escuelas que disponga por adelantado de 25 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), lo cual permite la Ley de Coordinación Fiscal.

Méndez Jaled señaló que se debe vigilar que los recursos asignados a la construcción y mantenimiento de escuelas y hospitales se ejerzan en su totalidad, y que se establezca un marco regulatorio más estricto para evitar subejercicios en temas socialmente prioritarios.

Apuntó que en salud la inversión en infraestructura física debería ser de alrededor de 80 mil o 90 mil millones de pesos.

Comentó que entre 2016 y 2022 el gasto de los hogares en salud se incrementó en cerca de 30 por ciento, por lo que el país necesita contar con más y mejores clínicas y hospitales públicos bien construidos, equipados y con mantenimiento adecuado, capaces de brindar ser-

vicios médicos de calidad. De esta manera, la población incurrirá en menos costos al recibir atención en los servicios públicos de salud.

Méndez Jaled comentó que la infraestructura social "contribuye a mejorar la salud y la educación de la población, lo cual fortalece el capital humano y la productividad del país, con un efecto favorable en el desarrollo y en la calidad de vida".

Explicó que si bien durante décadas México logró desarrollar una amplia red de clínicas, hospitales, escuelas y centros de cultura, el país aún requiere superar algunos desafios en este tipo de infraestructura.

En cuanto a la infraestructura cultural indicó que se encuentra concentrada en los grandes ciudades, mientras en el ámbito municipal enfrenta problemas por falta de mantenimiento. **FUERZAS DE TEL AVIV LIBERAN A REHÉN** 

# Ofensivas de Israel en Gaza y Cisjordania dejan más de 50 muertos

"Encontramos niños y mujeres abatidos y mutilados": rescatistas

AFP, REUTERS, SPUTNIK, AP Y EUROPA PRESS FRANJA DE GAZA

Al menos 41 palestinos abatidos –incluidos ocho niños– y 113 heridos fue el saldo ayer de nuevos bombardeos israelíes contra la franja de Gaza, en una jornada en la que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) rescataron a un árabe israelí tomado como rehén durante la incursión de Hamas del 7 de octubre, y lanzaron la mayor ofensiva contra Cisjordania reocupada de los últimos años.

Los equipos de rescate trabajaban en la recuperación de cadáveres, heridos y sobrevivientes en los diferentes puntos del territorio bombardeados ayer. "Encontramos a niños y mujeres muertos y mutilados", contó Mohamed Yusef, quien presenció el ataque en el campo de refugiados de Al Maghazi. Israel sostiene que intenta evitar daños a la población civil y acusa a Hamas de ponerlos en peligro al combatir en zonas residenciales.

Familias desplazadas se agolparon en la orilla del mar mientras continuaban los combates.

"Todos los días dicen que las conversaciones avanzan, que un acuerdo está cerca, y luego todo cae como el polvo. ¿Comprende el mundo que cada día nos cuestan más vidas?", pregunta Aya, palestina de 30 años. El balance de víctimas mortales

El balance de víctimas mortales desde el inicio de la guerra se elevía 40 mil 476 y la de heridos o mutilados a 93 mil 647. En tanto, bajo los escombros continúa un número desconocido de víctimas, cuyos cuerpos no pueden ser rescatados debido a la presencia de tropas israelíes.

En Cisjordania reocupada 10 personas murieron en una fuerte operación de Tel Aviv; el número de heridos no fue informado y al cierre de esta edición los combates continuaban en los campamentos de refugiados de Al Faraa, Jenin y Nur Sham.

El portal noticioso israelí Ynet destacó que las FDI rodearon los hospitales para impedir la llegada de milicianos palestinos heridos.

Por otra parte, Josep Borrell, canciller de la Unión Europea, reclamó un alto el fuego de tres días en Gaza para facilitar la vacunación contra la polio, cuya propagación amenaza a la infancia palestina, ya de por si muy golpeada por el hambre.

Los niños de Gaza hacen lo que pueden para sobrevivir. Ya olvidaron lo que es jugar, refirió Afp. Cada mañana, Ahmed, de 12 años, recoge de entre las ruinas de Jan Yunis restos de las casas destruidas: "machacamos las piedras y vendemos la cubeta de grava por un séquel (cinco pesos)" a familias que construyen con ella estelas en las tumbas de sus allegados. Lo que ganan no alcanza

"ni para un paquete de galletas", lamentó, "un kilo de tomates cuesta 25 séqueles".

Jamis, de 16 años, y su hermano Sami, de 13, venden cajas de jugo. "De tanto caminar entre los escombros con los pies descalzos, a mi hermano se le infectó la pierna con un fragmento de obús", cuenta Jamis. "Tuvo fiebre, granos por todas partes y no teníamos ningún medicamento para curarlo".

Moatasem, de 13 años, vende café. "Olvidamos lo que es jugar o comprar cosas que nos gustan (...) me gustaría llegar a casa y encontrar mi vida de antes, cuando encontrábamos fácilmente agua para beber".



La liberación del ex rehén Kaid Farhan Alkadi, de 52 años, eleva a ocho la cifra de rescatados por el ejército y es el primero encontrado en un túnel.

Alkadi pertenece a la minoría árabe beduina israelí y era guardia en el kibutz (comuna agrícola) Magen. Tiene dos esposas y 11 hijos.

Sin afeitar y con camiseta blanca se ve en un video sonriendo al lado de soldados israelíes. Parecía demacrado, pero los médicos dijeron que su condición es estable. Su numerosa familia, originaria de una ciudad en el desierto de Néguev, fue a recibirlo al hospital.

De los 251 secuestrados, 105 continúan en Gaza, incluidos 34 que los militares israelíes declararon muertos.

◀ Un bebé que padece poliomielitis duerme en una tienda de campaña en Deir Balah. Josep Borrell, canciller de la Unión Europea, exigió ayer un alto el fuego de tres días en Gaza para facilitar la vacunación contra este padecimiento, cuya propagación amenaza a la infancia palestina, ya de por sí muy golpeada por el hambre.

Maid Farhan Alkadi, de 52 años, fue rescatado ayer por las Fuerzas de Defensa de Israel tras permanecer cautivo desde el pasado 7 de octubre, cuando fue tomado como rehén por

militantes de Hamas. Foto Ap

Hamas quiere canjear a los rehenes por una tregua duradera, la retirada israelí de Gaza y la liberación de un gran número de prisioneros palestinos, incluidos militantes de alto perfil.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseveró que mantendrá las misiones de rescate y las negociaciones para lograr la libertad de los rehenes. "Ambos requieren nuestra presencia militar en el terreno, y una presión militar incesante sobre Hamas", añadió.

Mientras, las negociaciones continúan en Doha, impulsadas por los mediadores Qatar, Egipto y Estados Unidos. El cruce de ataques entre Israel y Hezbollah durante el fin de semana "no ha afectado las conversaciones", sostuvo John Kirby, portavoz de la Casa Blanca.

La Organización de Naciones Unidas y Rusia, por separado, hicieron un llamado a la seguridad de los buques que navegan en el mar Rojo; aquellos que representan intereses israelies son atacados por los rebeldes hutíes de Yemen, en apoyo a la lucha de Hamas.

El canciller ruso, Serguei Lavrov, manifestó que "tales acciones plantean graves amenazas para la seguridad de navegación". No obstante, Moscú tampoco aprueba la respuesta bélica liderada por Washington y Londres. Según Lavrov, tales acciones sólo agravan la situación.

De igual manera, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, condenó estos ataques que ponen en peligro a las tripulaciones y advirtió sobre el riesgo ambiental de los derrames de crudo, a propósito del petrolero Sounion, que se encuentra anclado y en llamas frentes a la costa de Yemen.





EXPERTOS ADVIERTEN DE FUGA RADIACTIVA EN KURSK

# Preocupante, que Kiev y Moscú libren refriegas cerca de planta nuclear

Al apoyar la ofensiva de Zelensky en suelo ruso, EU perdió "lo que le quedaba de sentido común", dice vicecanciller

JUAN PABLO DUCH

MOSCÚ

Tras inspeccionar ayer los reactores y la sala de control de la central atómica de Kursk en la ciudad rusa de Kurchatov, a 70 kilómetros de la frontera con Ucrania, Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), mostró su preocupación por los combates que tropas rusas y ucranias libran en las proximidades de la planta.

"Creemos que es muy grave que una central de esta clase esté tan cerca de un frente de batalla", declaró Grossi a la prensa internacional al término de su visita y, tras indicar que los reactores "están expuestos a un posible ataque", hizo un llamado a rusos y ucranios a adoptar las medidas de prevención para evitar una catástrofe.

"Bajo ninguna circunstancia debe ser atacada una central atómica" y ésta, además, carece de "las estructuras de defensa y contención que tienen plantas más modernas", mientras "el núcleo de los reactores se encuentra bajo un techo normal", lo cual lo vuelve "frágil" y "extremadamente expuesto" a un eventual ataque.

A juicio del jefe de la OIEA, Ru-sia y Ucrania deben comprometer-se a garantizar la seguridad de la central de Kursk, ya que un impac-to podría ocasionar "un incidente

nuclear, con fuga radiactiva".

Grossi, quien anunció que viajará a Kiev para manifestar a sus autoridades la misma preocupación, visitó la planta al cumplirse este martes tres semanas desde que las tropas ucranias cruzaron la frontera, el 6 de agosto anterior, para combatir en territorio ruso.

En tanto, el ministerio ruso de Defensa admitió ayer que el ejército ucranio "continúa sus intentos de avanzar en la región de Kursk y consignó que, "en las últimas 24 horas", las fuerzas armadas rusas rechazaron al menos 11 ataques en ese sector del frente de combates.

De acuerdo con el parte diario que emite ese ministerio, "continúan las labores de reconocimiento y búsqueda para aniquilar grupos de sabotaje enemigos en los oosques de la región de Kursk", al tiempo que la aviación y la artillería asestaron nuevos golpes en la zona fronteriza en la región ucrania de

Asimismo, en su paulatino avance hacia Pokrovsk, en la parte de Donietsk bajo control ucranio, el ejército ruso anunció ayer que "libe-ró la localidad ucrania de Orlivka", a unos 30 kilómetros del nudo logístico, lo que -sostienen analistas militares- sugiere que prosigue en-sanchando el frente en un intento de rodear ahí a las tropas ucranias, de igual manera que éstas no des-cartan cercar a las unidades rusas en el distrito de Glushkovo (Kursk).

Quienes todos los días siguen de

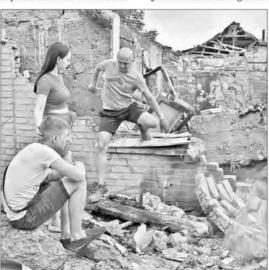

cerca lo que está pasando en los campos de batalla consideran que Ucrania, sin comprometer más tropas que los refuerzos que ya envió, prácticamente ya no está en condiciones de avanzar más en Kursk, mientras Rusia –que trasladó cerca de 30 mil efectivos de otros frentes, y en menor grado del de Donietsk-tampoco puede expulsar de su territorio a los ucranios, necesitaría 20 mil soldados más que en este momento no tiene disponibles.

De alguna manera, lo confirmó ayer el comandante en jefe del ejército ucranio, Oleksandr Syrskyi, al participar por videoconferencia en el foro Ucrania-2024: Independencia, celebrado en Kiev, donde dijo que el país "sigue haciendo progresos", ocupa "mil 294 kiló-metros cuadrados de territorio enemigo" y "100 localidades rusas" en Kursk. Hace una semana eran 92 localidades y mil 250 kilómetros cuadrados

Según Syrskyi, la operación en suelo ruso evitó que Rusia lanzara una nueva ofensiva en territorio ucranio. "Tenían planes de llevar a efecto una ofensiva en la región nororiental de Sumy, por lo que necesitamos crear una zona de seguridad para impedir una incursión rusa y proteger a los habitantes de la zona", explicó.

En el mismo sentido se manifestó el presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, al ofrecer una rueda de prensa en Kiev, transmitida en di-recto a través de la plataforma de YouTube. "Tenemos que defender nuestro territorio y, para eso, usa-mos todos los medios desde territorio de Rusia para que no ocupe el nuestro", afirmó Zelensky, tras reiterar que no tiene intención de apropiarse de territorios aienos

Sin aportar detalles, Zelensky anunció que, en ocasión del recien-te Día de la Independencia, que se conmemoró el sábado pasado, Ucrania "probó con éxito su primer misil balístico de producción propia", lo cual le permitirá atacar blancos en Rusia más alejados de la frontera.

Al respecto, el vicecanciller ruso, Serguei Riabkov, dijo ayer que Es-tados Unidos perdió "lo que le que-daba de sentido común" al apoyar la ofensiva ucrania en suelo ruso y sus golpes con drones en el interior

bombardeos rusos en Zaporiyia, Ucrania, Foto An

# Muere mexicano en el campo de batalla ucranio

Llegó en julio a la zona de combate

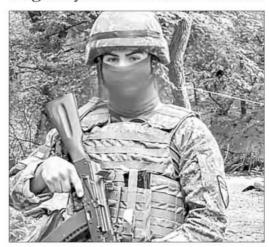

JUAN PABLO DUCH CORRESPONSAL

Originario de Guanajuato, Carlos Mendoza, quien llegó a Ucrania apenas en julio pasado para en-rolarse en la llamada Legión Internacional del ejército ucranio,

es el primer mexicano en morir, poco después de cumplir 20 años de edad, en los campos de batalla del vecino país eslavo. Se supo de su muerte al identificarlo, el lunes anterior, Trac-kANaziMerc, canal de Telegram

presumiblemente ligado a la inteligencia militar rusa, que se dedica a encontrar "mercenarios nazis en lo que llama la zona de la "operación militar especial".

Ese canal, al informar que Men-doza murió por "el fuego de la arti-llería rusa", publicó una foto suya con uniforme de camuflaje ucranio que extrajo de sus redes sociales el día de su cumpleaños 20. Afirma también que Mendoza

solía presentarse como "un asesi-no experimentado" y, citando sín más "unos mexicanos", asegura que sirvió "menos de un año en la Guardia Nacional" de México.

El único medio ruso que se hi-zo eco de la noticia, el semanario Argumenty i Fakty, que empezó a circular ayer, sacó la conclusión de que su familia lo apoyó en su deseo de ir a Ucrania a combatir al mencionar que una mujer, aparentemente su madre o una hermana, puso un "me gusta" en la imagen en las redes sociales de Mendoza.

En Kiev, donde los extranieros que sirven en la Legión Internacional son "voluntarios" que "co-mo todo militar cobran un salario", también se dio a conocer la muerte de Mendoza, pero desde

otro ángulo. A través de un mensaje ayer

Carlos Mendoza, de 20 años, originario de Guanajuato. Foto tomada de redes sociales

en la red social X. Gia Santos se refiere a Mendoza como "un joven soldado voluntario que dio su vida por la lucha de Ucrania por la libertad. Que su sacrificio sea por siempre recordado".

Santos –periodista y colabora-dora en la cuenta de Muck Rack sobre La Guerra Rusia-Ucrania, así como en UkraineToday, Sons of Liberty International-Ukraine y Pirate Wire Services, que criti-can la "invasión rusa" a Ucraniapublicó una foto muy distinta de Mendoza, rodeado de flores y banderines ucranios, en una suerte de memorial de "soldados caídos" como hay tantos en las ciudades

Mendoza es el primer combatiente mexicano que muere en la guerra de Ucrania, pero no el úni-co que, según el sitio ruso Crónica de la Geopolítica, se inscribió en la Legión Internacional del ejército

Crónica... asegura que, desde febrero de 2022, al menos 16 mexicanos han podido ser identi-ficados como "mercenarios", pero dice que son pocos en compara-ción con los colombianos (373) o estadunidenses (720).

Entre los mexicanos que encontró en las redes sociales relata los casos de Pedro Liazaola, ex militar que supuestamente trabajó en la Sedena, que llegó a Ucrania en el verano de 2022 y sirve co-mo traductor en el cuartel de la Legión en Járkov, y de Enrique Rodríguez León, que se incorporó a la Legión en mayo de 2022 en calidad de paramédico y ahora, dice, es un "mercenario más, soldado de infantería".

#### LLUVIAS DESTRUYEN PUEBLOS DE SUDÁN

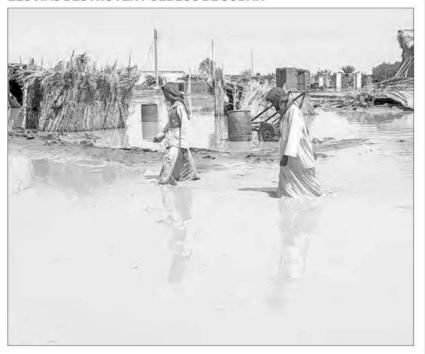

M. Unas 20 aldeas quedaron destruidas tras el colapso de una presa cerca de Puerto Sudán, en el mar Rojo, informó la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Según el

organismo, localidades cercanas están bajo el agua desde el domingo pasado. Autoridades locales reportan al menos 30 muertos. La imagen, ayer en el poblado de Meroe. Foto Ap

SIMPLIFICABA LA RESIDENCIA A CASADOS CON ESTADUNIDENSES

# Biden critica a juez por frenar programa que beneficiaba a migrantes

El magistrado de Texas admitió a trámite una demanda de 16 estados gobernados por republicanos para el fallo

AFP

WASHINGTON

El presidente Joe Biden fustigó ayer el fallo de un juez de Texas que suspende de manera temporal un programa que simplifica la regularización de los migrantes casados con estadunidenses.

A mediados de junio el mandatario demócrata simplificó el proceso para que los migrantes casados con estadunidenses y sus hijos puedan obtener el permiso de residencia –la famosa tarjeta verde–sin tener que salir del país para solicitarla.

salir del país para solicitarla.
Pero el lunes Campbell Barker,
juez federal en Tyler, Texas, acogió
a trámite una demanda de 16 estados dirigidos por republicanos para
paralizar este programa.

"Esa decisión es incorrecta. Estas familias no deberían ser separadas y mi administración no dejará de luchar por ellas", afirmó Biden en un comunicado.

El fallo impide que el gobierno procese las solicitudes a partir de ahora, pero puede seguir aceptándolas y no afecta a las que se hayan aprobado desde que se abrieron las inscripciones hace una semana, informó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

El programa de Biden beneficiaría a los cónyuges que lleven viviendo en el país al menos 10 años y facilita optar a un permiso de trabajo y pedir la ciudadanía.

En el comunicado Biden aseguró que el programa no modifica los requisitos migratorios.

quisitos migratorios.
"Lo único que hice posible fue que estos residentes de larga duración presenten la documentación aquí", argumenta.

La migración irregular se ha

convertido en un caballo de batalla para las elecciones del 5 de noviembre que disputan la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el ex presidente republicano Donald Trump.

Los republicanos acusan a Biden de no hacer lo suficiente para frenar la afluencia de migrantes, mientras el demócrata asegura que él no hace politiqueo con el tema y culpa a Trump de haber saboteado un intento bipartidista para encontrar una solución.

"No me interesa jugar a la política con la frontera o la inmigración, me interesa resolver problemas, tampoco me interesa separar a las familias", insistió el mandatario.

Trump ha prometido "la deportación más grande" de migrantes de la historia en su primer día de mandato si gana los comicios, y cerrar la frontera con México.

# Nueva ronda en China de diálogo estratégico con el gobierno de EU

XINHUA Y REUTERS

PEKÍN

Wang Yi, director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China (PCCh), sostuvo ayer en en esta capital una nueva ronda de comunicación estratégica con Estados Unidos por medio del asesor de Seguridad Nacional estadunidense, Jake Sullivan, en un momento en que los dos países están enfrentados por las guerras en Medio Oriente y Ucrania, las reivindicaciones territoriales chinas desde Taiwán hasta el mar de China Meridional y el comercio.

y el comercio.

La principal tarea de la nueva ronda de comunicación estratégica es implementar los entendimientos comunes alcanzados por los dos jefes de Estado en San Francisco.

Wang dio la bienvenida a la visita de Sullivan a Pekín y resaltó que los lazos bilaterales son cruciales para ambos países y tienen implicaciones globales.

En los últimos años, la relación entre China y Estados Unidos ha estado llena de vicisitudes, comentó Wang, y agregó que bajo la guía estratégica del presidente Xi Jinping y de su par, De Biden, los dos países han logrado volver a lo acordado en la cumbre de Bali y emprender los entendimientos alcanzados en San Francisco, en noviembre pasado.

Wang señaló que vale la pena

recapitular la experiencia y que es necesario aprender lecciones, y enfatizó que la clave es afianzar la dirección general del respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación de ganancia compartida.

Es responsabilidad común tanto de China como de Estados Unidos implementar los entendimientos comunes alcanzados en San Francisco, subrayó Wang, y afirmó que espera mantener una comunicación a profundidad con Sullivan durante esta visita.

Wang aseveró que se espera que esta comunicación sea estratégica y sustancial, y también más constructiva. Las dos partes deben superar las perturbaciones y eliminar obstáculos para promover relaciones bilaterales saludables.

Sullivan comentó que le complace estar en China para su primera visita como asesor de Seguridad Nacional estadunidense.

El presidente Biden está comprometido a gestionar responsablemente la relación con China y garantizar que la competencia no se convierta en conflicto y que las dos partes encuentren formas de colaborar donde exista alineación de intereses comunes.

Indicó que espera tener un diálogo productivo con la parte china sobre una amplia gama de cuestiones a través de esta comunicación estratégica e implementar los entendimientos comunes alcanzados por los dos jefes de Estado.

## Otra imputación a Trump por su intento de anular el resultado electoral de 2020

AP WASHINGTON

El fiscal especial Jack Smith presentó ayer una nueva imputación contra Donald Trump por sus intentos de anular el resultado de la elección presidencial de 2020, la cual mantiene los mismos cargos penales pero acota las acusaciones en su contra luego de que la Suprema Corte de Justicia le otorgó amplia inmunidad a los ex mandatarios estadunidenses.

La nueva imputación elimina del acta acusatoria una sección que se refería a las interacciones de Trump con el Departamento de Justicia, conducta por la cual Trump goza de inmunidad absoluta, de acuerdo con el fallo de la Suprema Corte del mes pasado.

La causa penal actualizada ya no incluye como coacusado a Jeffrey Clark, funcionario del Departamento de Justicia que defendió las falsas afirmaciones de Trump sobre fraude electoral. Los coacusados del magnate no fueron nombrados en ninguna de las acusaciones, pero han sido identificados a través de expedientes públicos y otros medios.

La fiscalía especial planteó que la imputación actualizada, presentada en una corte federal en Washington, fue emitida por un jurado investigador que no había conocido previamente las pruebas en el case.

El acta mantiene las acusaciones de que Trump intentó presionar al entonces vicepresidente Mike Pence para que se negara a ratificar el conteo de votos colegiados. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, aseveró que las interacciones entre Trump y Pence eran una conducta oficial por la cual el ex presidente debería gozar de inmunidad judicial.

La pregunta, escribió Roberts, es si el gobierno puede refutar "esa presunción de inmunidad". **DELCY RODRÍGUEZ SERÁ TITULAR DE PETRÓLEO** 

# Cambios en el gabinete de Maduro; va Cabello al ministerio del Interior

Denuncia el gobierno venezolano ataque de la oposición a la red eléctrica

REUTERS Y AP

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, anunció ayer cambios en su gabinete, un mes después de los comicios en los que ganó la relección, y sobre los cuales la oposición alega, sin pruebas, que hubo fraude.

Los cambios incluyen el regreso al gabinete del número dos del go-bierno y líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Dios dado Cabello, al frente del minis terio del Interior, y un cambio de funciones para la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien mantiene ese cargo, pero añadirá el de minis-tra de Petróleo.

El desacuerdo sobre el resultado de los comicios del 28 de julio ha provocado protestas, pedidos internacionales de publicación de las actas y medidas de la fiscalía para investigar a opositores y detener a dirigentes y periodistas que han incurrido, presuntamente, en divulgación de información falsa y promovido la violencia. La oposición insiste en que todavía es posible un cambio.

"Quise hacer una remodelación profunda del gobierno nacional y acoplar un equipo nuevo", dijo Ma duro, quien agregó que acelera "los cambios que necesita el pueblo".

Cabello, político y militar con rango de teniente, aliado cercano del fallecido Hugo Chávez, quien va ocupó la cartera del Interior, regresa al gabinete después de más de una década.

"Hoy, yo creo que Venezuela se encamina por el rumbo de la paz definitiva, una paz con justicia", expresó Cabello.

Más tarde, denunció que el sistema eléctrico sufrió anoche un "ataque terrorista" por parte de "sectores opositores" y anunció una jornada policial en zonas don-

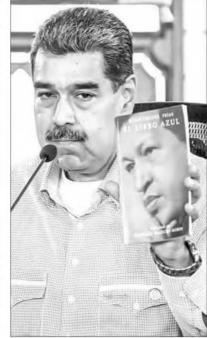



de se dio el corte del servicio

En entrevista con Venezolana de Televisión, Cabello relató que a las 19:16 horas de aver (local) se perpetró el "ataque terrorista en la línea 765, que se inició en Valle de la Pascua, en Guárico, y afectó la región occidental y parte del centro del país. Indicó que los trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional ya atienden la

"Esta es una de las estrategias que constantemente sectores opositores, enemigos de este país, han utilizado para afectar al pueblo. Atacaron una torre de trans

va fue detectado el lugar y hemos normalizado el sistema", precisó.

Yván Gil y Vladimir Padrino permanecerán en sus respectivas funciones de canciller y ministro de Defensa, detalló Maduro.

Anabel Pereira es la nueva ministra de Finanzas, ha sido en-cargada de la restructuración del organismo de criptoactivos luego de que se destapó una trama de corrupción en la estatal PDVSA.

Héctor Obregón es el nuevo presidente de PDVSA, en remplazo de Pedro Tellechea, quien pasará a Industria y Producción Nacional. En la restructuración, también

▲ El presidente venezolano. Nicolás Maduro, enseña un ejemplar de El libro azul, del fallecido Hugo Chávez, aver durante el anuncio de relevos en el gabinete. A la derecha. Diosdado Cabello, líder del PSUV (en imagen de archivo), quien quedó al frente del ministerio del Interior. Fotos Afp/Presidencia de Venezuela

se remplazó a los titulares de Agricultura y Tierra, Finanzas y Comercio Exterior, así como de Educación y Trabajo.

# LONDRES

El primer ministro británico, Keir Starmer, buscó ayer establecer un contraste entre su nuevo gobierno y el anterior, al señalar que la solución para los problemas del país es trabajar juntos y no seguir avivando la tensión social.

Añadió que los disturbios que han sacudido a la nación mostraron "las grietas en nuestra sociedad" tras 14 años de gobierno encabezado por los conservadores. El gobernante, que asumió el cargo en julio tras una victoria electoral abrumadora del Partido Laborista.

## Unidad, la cura para los problemas de Reino Unido, asegura el premier Starmer

también vio esperanza en las personas que salieron a las calles en rechazo a la violencia.

"Los disturbios no sólo muestran la enfermedad; también revelan la cura, que se encuentra no en el cínico conflicto del populismo, sino en la unión", afirmó. Starmer habló en el jardín de

rosas de la residencia oficial en Downing Street, en un esfuerzo por subrayar las diferencias entre su gobierno y el de sus predecesores conservadores.

El jardín fue escenario de dos sucesos que enfurecieron a los votantes durante la pandemia de covid-19. Primero, un asesor de alto nivel del ex premier Boris Johnson realizó una conferencia de prensa ahí mientras trataba de justificar un viaje al campo que violó el con-

finamiento. Más tarde, Johnson y otros funcionarios organizaron una fiesta, en un momento en el que las personas estaban encerra-das en sus casas.

#### Presupuesto doloroso

Starmer advirtió que el inminente presupuesto de octubre será "dolo-Afirmó que "las cosas están peor de lo que imaginábamos" de-bido a un "agujero negro" de 22 mil millones de libras esterlinas en las finanzas públicas.

Quienes tengan "las espaldas más anchas tendrán que llevar la carga más pesada; no tenemos más opción", concluvó,

## Rescatan a 120 migrantes cerca de la isla Gran Canaria

ARMANDO G. TEJEDA

Una brigada de los servicios públicos de Salvamento Marítimo español rescató un cayuco (pequeña embarcación de madera) que estaba a punto de naufragar y en el cual viajaban 120 personas procedentes de Mali, Senegal, Mauritania y Gambia, a quienes fue permitido el desembarco en el puerto de Arguineguín.

El rescate se realizó cerca de la isla Gran Canaria, que forma parte del archipiélago español más próximo al continente africano y se ha convertido en el principal destino de los migrantes para llegar a Euro-pa. Además, en la ciudad de Ceuta sonaron las alarmas ante el colapso de los centros de acogida a menores indocumentados.

El drama de la migración no cesa, sobre todo en las Islas Canarias, que ya es considerada una ruta de alta peligrosidad, por delante de Italia, donde se ha registrado un descenso de casi 70 por ciento de llegadas respecto del año anterior.

Salvamento Marítimo señaló que el cayuco avistado ayer salió el domingo de Nuakchot, Mauritania, y los migrantes afrontaron condiciones meteorológicas adversas. El rescate fue complejo precisamente por la situación del mar y el viento.

En lo que va de año han llegado a las costas canarias más de 25 mil personas y se prevé que termine el año con más de 50 mil.

Ceuta pidió auxilio ante la saturación y el hacinamiento en el que tienen a los menores migrantes. al tener una sobreocupación de los centros de acogida de 500 por ciento, situación que se ha agravado

en los últimos meses. El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, pidió ayuda para en-frentar la crisis, pues "se ha agotado el presupuesto de todo el año para la atención de los niños" y hacen falta recursos, pues estos días reciben

en promedio 20 menores al día. Explicó: "tenemos un fuego vivo, descontrolado, pero también hay que establecer las medidas estructurales necesarias para que esto no vuelva a ocurrir, y eso requiere un acuerdo de Estado".



Ceuta solicita ayuda para los centros de acogida, que tienen sobrecupo de 500 por ciento



# Jalisco, foco rojo: corrupción y nepotismo en el Poder Judicial

El caso más claro es el del magistrado Isidro Avelar, arrestado por presuntos vínculos con El Mencho y luego liberado

JUAN CARLOS G. PARTIDA

GUADALAJARA, JAL

A partir de que en 2017 un estudio realizado por el entonces conseje-ro de la Judicatura federal Felipe Borrego Estrada daba cuenta de que el tercer circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF) con sede en Jalisco era un foco rojo por temas de corrupción y nepotismo a nivel nacional, ha habido casos que reafirman y actualizan ese señalamiento.

El más claro de todos es el encarcelamiento y posterior absolu-ción del magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, quien fue detenido en 2019 por su presunta relación (co-mo socio en lavado de dinero) con Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, cabecilla del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aunque en 2023 fue destituido definitivamente de su cargo de magistrado, Avelar Gutiérrez salió de prisión en 2022, pese a que señalamientos del gobierno estadunidense lo situaban en la parte jerárquica de un organigrama del CJNG y fue sancionado por la Ley de Desig-nación de Capos Extranjeros de Narcóticos debido a sus supuestos

nexos con el grupo criminal. El togado fue absuelto a pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas bancarias por depósitos cuantiosos, entre ellos uno por 70 millones de pesos, que no correspondía a los ingresos que recibía por su cargo, mediante el cual liberaba a presuntos miembros del CJNG, entre ellos Rubén Oseguera González El Menchito, hijo del capo de esa orga-nización delincuencial.

En Jalisco abundan los casos de magistrados y jueces cuya probidad ha estado en tela de juicio, en particular en materia de nepotismo, así como por las sospechas de que varios de ellos han dejado libres a peligrosos y conocidos criminales.

En el estudio de 2017 de Borrego Estrada quedaron claras las redes de apoyo a familiares dentro del sistema, donde existen múltiples denuncias del mismo personal sindicalizado sobre esta situación.

Uno de los ejemplos más sobresalientes es el del magistrado Jesús Antonio Sepúlveda Častro, Chuyi-to, quien por su cercanía familiar con algunos homólogos de larga travectoria e historial, obtuvo el apoyo para a su vez colocar a otros parientes en diferentes juzgados y permanecer en el cargo.

Sepúlveda Castro es compadre del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Jorge Mario Pardo Rebolledo, con quien trabajó de secretario de estudio y cuenta, y está casado con una sobrina de Enrique Rodríguez Olmedo, magistra-

do de Jalisco por más de 20 años. Además, su hermana Laura Margarita es secretaria de un tribunal colegiado, al igual que sus cuñados Juan Gil e Iris Violeta Rodríguez. Diversas denuncias e investigaciones periodísticas señalan que Chuyito tiene cerca de 15 parientes en el sistema judicial.

Otro caso es el de la magistrada retirada Alicia Guadalupe Cabral Parra, cuyo hijo, dos hermanos v varios sobrinos obtuvieron sus empleos cuando ella fue presidenta del quinto tribunal colegiado en materia civil y siguen laborando dentro del tercer circuito del PJF.

El documento que dio a conocer Borrego Estrada destacó que el circuito correspondiente a Jalisco ocupó ese año el tercer lugar con más juzgadores con parientes dentro del Poder Judicial, con 76 por ciento.

El recuento señaló que después de Michoacán, donde se detectaron 20 jueces con hermanos trabajando en los juzgados y tribunales, Jalisco

ocupó el segundo sitio, con 17. Por otra parte, Alfonso Partida Caballero, ex consejero de la Judi-catura en Jalisco, denunció que los excesos y la corrupción en el Poder Judicial del estado empiezan con su presidente, Daniel Espinosa Licón, a quien calificó de "títere" del go-bernador emecista Enrique Alfaro, quien lo promovió tanto para su llegada al cargo como en su relección

en diciembre de 2022. Desde ese año, el Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, del que Partida Caballero es miembro, iunto con otros prestigiosos investigadores, ha denunciado la existencia de una red de corrupción dentro del Poder Judicial.

Esta última incluye nombramientos de magistrados, conseieros y jueces a modo por diputados de Movimiento Ciudadano y el PAN, que han hecho una alianza legislativa de facto desde 2018, cuando Alfaro comenzó a gobernar.

Alfonso Partida calificó de "cártel judicial" los nombramientos promovidos como "cuotas y cuates", con jueces afines que se dedican sólo a resolver asuntos de sus amigos o socios; mientras, más de 80 por ciento, que representan otros juicios en los que no existe un interés particular, se quedan sin ser resueltos y se acumulan a un ritmo de mil a mil 500 expedientes nuevos por año.



Instalaciones de la llamada Ciudad Judicial Federal, en Zapopan, Jalisco, donde se concentran

los órganos jurisdiccionales de la entidad. Foto tomada del portal Tacher Arquitectos

# Rector de la **UdeG** apoya reformar

JUAN CARLOS G. PARTIDA

El rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Vi-llanueva Lomelí, se pronunció a favor de reformar el Poder Judicial de la Federación (PJF) para terminar con "un sistema donde hay un nivel de impunidad de 99 por ciento". No obstante, ponderó que quienes apoyan la pro-puesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador deben saber escuchar para evitar la radicalización.

"Creo que en los grises vamos a encontrar la riqueza y de inicio celebro que haya una propuesta que ponga la discusión del Poder Judicial en la mesa, porque los mexicanos no deberíamos estar así como que muy contentos con lo que tenemos", expresó Villa-nueva al ser interrogado sobre el paro de juzgadores y trabaja-dores del PJF.

Expuso que la radicalización reside en quienes defienden al PJF pasando por alto las evidentes anomalías que hay; un poder público que ahora para muchos parece que "estuviera perfecto no hubiera nada qué cambiar. No podemos seguir con un sistema del que desconfía la mayoría de mexicanos".

Para el rector de la UdeG, el PJ local carece de autonomía y está subordinado igual que el Poder Legislativo a las órdenes del gobernador en turno.

"No sé si podamos decir que está acabando la autonomía del Poder Judicial en Jalisco, yo no lo conozco. Lo que he vivido en el estado es un sistema de justicia y un Legislativo totalmente sometidos al Ejecutivo", insistió.

Explicó que la reforma debería comenzar desde las fiscalías, en especial en los estados, pues ahí reside gran parte de la impunidad que prevalece en todo el aparato judicial.

Agregó que la verdadera independencia de ese órgano sería contar con fiscales votados por la comunidad, como ocurre en Estados Unidos

# Rubén Rocha envía terna al Congreso para próximo fiscal de Sinaloa

IRENE SÁNCHEZ

MAZATLÁN, SIN

El gobernador Rubén Rocha Moya envió ayer al Congreso del estado la terna con el fin de que los legisladores elijan al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) para los próximos siete años. En su cuenta de X, el mandata-

rio morenista detalló que sus tres propuestas son Dámaso Castro Zaavedra, quien fungía de vicefiscal general y actualmente es encarga do de despacho de la FGE; Claudia Zulema Sánchez Kondo, vicefiscal de la zona centro, y Mónica Cecilia Luna Barrientos, agente del Minis-

terio Público. Ricardo Madrid Pérez, presidente de la mesa directiva de la 64 Legislatura, confirmó que fueron recibidas las tres opciones, las cuales se turnaron a la Junta de Coordinación Política para que fueran presentadas a la Comisión de Puntos Constituciones y Gobernación, la cual se instaló en sesión permanente.

Las aspirantes a encabezar la fiscalía estatal comparecieron de las 14 a las 15:30 horas, por separado, ante los legisladores, en el salón Constituventes de 1917, donde expusieron sus respectivos programas de trabajo y respondieron algunas preguntas.

Posteriormente el pleno del Congreso local fue convocado para hoy a las 9 de la mañana para una sesión extraordinaria en la que se prevé que sea expuesto el dictamen de la comisión y se efectúe la votación respectiva.

La persona que obtenga el cargo sustituirá a Sara Bruna Ouiñónez Estrada, quien presentó su renuncia el pasado 17 de agosto, luego de los señalamientos que hizo la Fiscalía General de la República por las inconsistencias que detectó en la investigación que emprendió la FGE en relación con el homicidio perpetrado el pasado 25 de julio contra Héctor Melesio Cuén, ex rector de la Universidad de Sina-

Con información de Debate Sinaloa



## PAN pretende modificar legislación que despenaliza el aborto en Aguascalientes

#### **NÉSTOR JIMÉNEZ**

La mayoría panista en el Congreso de Aguascalientes busca modificar la reciente legislación que despenaliza el aborto en la entidad, para establecer que será legal sólo hasta las seis semanas de embarazo, y no hasta las 12 semanas, como se definió apenas en diciembre pasado, denunciaron integrantes de una decena de oranizaciones.

decena de organizaciones.
Durante una protesta en la sede nacional del PAN en la Ciudad de México, colocaron mantas y cartulinas para exigir a esta fuerza política dar marcha atrás con la propuesta. Afirmaron que esta medida, además de inconstitucional, iría en contra de los derechos de las mujeres.

En una declaración firmada por las agrupaciones GIRE, Mexfam, Equidad de Género, Ipas Latino-américa, Fondo de Aborto para la Justicia Social María, y Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras, explicaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la despenalización del aborto en Aguascalientes en 2023.

Tras ello, la propia bancada del PAN en el estado avaló una reforma para acatar el fallo, pero, "ahora, la misma legislatura con mayoría panista... está a punto de aprobar una nueva reforma al Código Penal para reducir a seis el número de semanas en las que se podría interrumpir un embarazo legalmente".

Anahí Rodríguez, oficial de incidencia de GIRE, que ha impulsado la despenalización del aborto en todo el país, expuso que al acotar el aborto legal a seis semanas, se impide a la mayoría de las mujeres acceder al aborto legal, "y las mujeres debemos tener derecho a ser o no madres, en cualquier etapa de un embarazo".

**CUMPLE 26 DÍAS LA EMERGENCIA POR ANEGACIONES** 

# Reanudan la recolección de basura en Chalco, pero la crisis persiste

En la llamada zona cero aún hay 22 calles afectadas por las aguas negras

RENÉ RAMÓN

CHALCO, MÉX.

Juanita pudo por fin tirar su basura doméstica ayer, después de 26 días sin servicio de recolección, después de las inundaciones en el municipio mexiquense de Chalco. A la fecha aún hay aguas negras dentro de las habitaciones de su casa, que le impiden tirar todos sus muebles y enseres domésticos estropeados por el anegamiento.

Juanita habita en la calle Tarascos, la de mayor afectación por anegamientos en la llamada zona cero, donde 22 calles siguen afectadas por altas niveles de agua. Trabajadores de limpia labora-

Trabajadores de limpia laboraron ahí ayer con máquinas retroexcavadoras, porque no es posible que ingresen al sector camiones de recolección de desechos.

En la vía pública ya no hay agua y por eso, a la par de la recolección, en el sitio se observó a efectivos castrenses lavando calles que carecen de pavimento.

recen de pavimento.

La damnificada narró que sus hermanos son taxistas, y toda la herramienta que utilizaban para reparar sus automóviles también fue a dar a la basura que trabajadores depositaron en la pala de la maquinaria pesada.

maquinaria pesada. Agua hedionda no deja de trasminarse bajo el suelo de la humilde vivienda de Juanita.

"Desciende, pero en cuanto



llueve vuelve a subir el nivel, ¡baja, sube; baja, sube!", por eso no puede hacer limpieza total y desinfectar su morada.

"Los muebles que están adentro son pérdida total, pero no los hemos podido sacar porque todavía hay agua como de 50 centímetros de altura", apuntó.

de altura", apuntó.

La recolección de basura realizada por el gobierno municipal empezó en el área más inundada de las 22 calles afectadas en Jacalones y Culturas de México.

Campana en mano -como se avisa en México que llegó el camión de la basura-, seis trabajadores visitaron viviendas pasando entre camiones de la Marina, del Ejército, maquinaria pesada y de ser necesario, en lancha. A su vez, efectivos castrenses y de Marina desalojaron aguas turbias y pestilentes de los hogares siniestrados, y un helicóptero del Ejército Mexicano sobrevoló toda la zona cero.

Al mediodía, Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, y su homólogo mexiquense, Adrián Hernández Romero, visitaron Chalco.

La funcionaria federal dijo confiar en que esta semana se desalojen las aguas negras en Jacalones y Culturas de México, y descartó cualquier brote epidemiológico por las aguas.

En entrevista, Laura Velázquez indicó que falta recuperar "la parte más baja, la más compleja" de la ▲ Efectivos del Ejército
Mexicano y trabajadores del
ayuntamiento de Chalco,
estado de México, ayer, durante
la jornada de limpieza y
recolección de basura en las
colonias Jacalones y Culturas
de México, afectadas por las
inundaciones. Foto Daniel
Ramón

demarcación, y destacó que en ese mismo sitio, el más afectado, "estamos ya lavando casas de la 'zona cero', que es la parte más baja por donde atraviesa el viejo colector" de aguas residuales y pluviales que lleva hacia el canal de aguas negras río La Compañía, que se colapsó por exceso de basura.

#### JESÚS ESTRADA Y RUBÉN VILLALPANDO

CHIHUAHUA, CHIH.

Habitantes, agricultores, pescadores y prestadores de servicios turísticos de San Francisco de Conchos, municipio donde se localiza la presa Boquilla, se manifestaron para demandar el cierre de las compuertas del embalse y adelantar la conclusión del plan de riego de cultivos del distrito 005, con cabecera en Ciudad Delicias, debido al bajo nivel, que pone en riesgo la disponibilidad de agua para consumo humano.

Los inconformes recabaron firmas para una petición de derecho social que entregarán hoy al gobierno del estado y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y señalaron

# Exigen dejar de extraer agua de la presa Boquilla ante el riesgo de secarla

que la dependencia federal autorizó secar la presa, pues concesionó a riego agrícola una extracción hasta de 12 por ciento.

#### "Está en riesgo la salud del ecosistema"

La demanda que han firmado centenares de ciudadanos, incluido Jaime Ramírez Carrasco, alcalde de San Francisco de Conchos, exige cerrar las compuertas del embalse, que actualmente se ubica a 16.08 por ciento de capacidad, antes de que el nivel llegue a 12 por ciento, y así evitar que se ponga en riesgo la salud del ecosistema, haya mortandad masiva de peces y contaminación. Acusaron a funcionarios de la

Acusaron a funcionarios de la Conagua de autorizar a los productores agrícolas disminuir el agua a su más mínima expresión, "son quienes dan las concesiones y están cometiendo un abuso contra el cuidado del recurso. Las lluvias no nos han favorecido, pero éste no es un tema de lluvias, se trata de abuso y de detenerlo".

y de detenerlo".

Aseguraron: "Estamos defendiendo el derecho humano al agua por encima del uso agrícola e industrial, que son importantes pero deben tener su medición; la extracción del líquido que se tenía para este ciclo agrícola se completó el 30

de julio, pero no terminaron de regar; es decir, están sobrexplotando el acuífero, ahora que no ha llovido nos hemos dado cuenta que las rejas de las compuertas ya se pueden ver corroídas por el bajo nivel".

#### En San Francisco de Conchos dependen del embalse

Explicaron que del vaso de agua dependen también habitantes de San Francisco de Conchos, no solamente los agricultores de Delicias, prestadores de servicios que realizan actividades turísticas en albercas y cabañas y 150 familias de pescadores. Detallaron que dejar en 12 por ciento el nivel del líquido violenta las reglas de operación de la infraestructura, que no debe bajar de 20 por ciento. A la fecha los niveles son peligrosos para la salud del embalse, ya hay consecuencias sanitarias para la comunidad de Boquilla, como agua turbia que ha comenzado a salir en las tuberías de los domicilios; "los agricultores van a dejar a las personas sin agua para beber, con tal de salvar sus cultivos".

Debido a la sequía que persiste las represas La Boquilla y La Vírgenes del distrito de riego 005 reportan niveles críticos, de 16.08 y 12.05 por ciento de almacenamiento, respectivamente.

Además, la Conagua reportó el 15 de agosto pasado que todos los municipios de la cuenca del río Conchos se encuentran en sequía excepcional y extrema.

# Pese a ingresos millonarios, Aleatica se niega a concluir la vía **Amozoc-Perote**

La empresa española obtiene ganancias de \$1,523 millones al año

**EFRAÍN NUÑEZ** 

PUEBLA, PUE

La empresa española Aleatica (antes OHL), concesionaria por 60 años de la autopista de cuota Amozoc-Perote -donde en 16 años 408 personas han muerto en accidentes automovilísticos— se niega a ampliar los carriles de la vialidad, pese a que genera ganancias de mil 523 millones de pesos al año.

En 2023, según el Informe anual de sostenibilidad de Aleatica México, dicha arteria, que cruza los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, tuvo un tráfico diario promedio de 49 mil 515 vehículos y la tarifa por automó-vil fue alrededor de 84.28 pesos, lo que da un ingreso promedio diario de 4.17 millones de pesos por 30 días; 125.19 millones cada mes, y al año mil 523 millones de pesos.

Con esos ingresos, Aleatica ha bría recuperado en dos años la inversión de 2 mil 288 millones de esos que costó la construcción de la autopista, según consta en información del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

Sin embargo, aunque la firma re-porta una tarifa promedio de 84.28 pesos, el costo de al menos cuatro de las nueve casetas que tiene en dicho tramo supera 100 pesos por automotor.

La garita T3 Cantona es la más cara, con un costo de 188 pesos por auto particular, seguida de la T4 Cantona, con 128 pesos. En la T2 Cuapiaxtla el precio es de 117 pe-sos, mientras en la Tl Amozoc se pagan 103 pesos.En la T4 Perote se cobran 68 pesos; seguida de la A5 y A6 Cuapiaxtla, 66 pesos, y la A3 Cantona, 60 pesos.

La Al y A2 Cuapiaxtla tienen un peaje de 51 pesos; la T4 Perote, 33 pesos y la más barata es la T5 Audi, con 16 pesos.

# Automovilistas pagan por usarla \$600 en promedio

De lo anterior se deduce que los automovilistas que utilizan esta vía de comunicación para llegar de Amozoc. Puebla, a Perote, Veracruz, pagan un promedio de 600 pesos.

Según información de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), la empresa Grupo Autopistas Nacio-nales, SA (OHL, ahora Aleatica) fue favorecida con la concesión el 24 de noviembre de 2003, durante el exenio del panista de Vicente Fox Ouezada.

El 20 de mayo de 2016 se realizó una modificación para extender la adjudicación a 60 años, ya en la administración del priísta Enrique Peña Nieto, estrechamente ligado al corporativo español, pero Felipe Calderón inauguró la obra en noviembre de 2008.

Los mismos inversionistas españoles operan otras seis carreteras

de peaje en México, cuvos contratos fueron obtenidos durante los gobiernos de Calderón y Peña Nie-to, de los cuales también obtienen ganancias millonarias.

Se trata del libramiento elevado de Puebla, mejor conocido como el Segundo Piso de la Autopista México-Puebla, cuya construcción volvió peligrosa la parte baja de la

Asimismo, el Circuito Exterior Mexiquense, la Autopista Urbana Norte, Viaducto Bicentenario, Supervía Poetas y actualmente construye la carretera Atizapán-Atlacomulco.

El pasado 19 de agosto, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, acusó que la concesio-

Aspecto de un choque el 16 de febrero pasado, en la carretera Amozoc-Perote. a la altura del municipio de Zitlaltepec, Tlaxcala, en el que falleció un niño y seis personas resultaron lesionadas. Foto Eslmagen

naria se niega a concluir la ampliación de la autopista Amozoc-Perote, donde el 17 de agosto perdieron la vida los activistas Omar Jiménez y Julia Salas.

Por lo anterior, el mandatario pidió a la SICT su intervención, para que obligue a la compañía a responder, por tratarse de una vialidad altamente peligrosa.

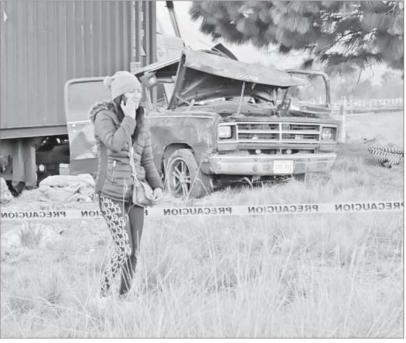

LA JORNADA MORELOS

En medio de un escándalo y la controversia que rodeaba su ges-tión, Juan de Dios González Ibarra, rector del Colegio de Morelos (Colmor), presentó su renuncia el pasado 21 de agosto en una reunión con trabajadores académicos y administrativos en el auditorio de la institución.

González Ibarra ha sido señalado por estudiantes, trabajadores y ex empleados de esa institución por irregularidades como uso opaco de recursos, desmantelamiento de laboratorios académicos, despidos y remociones injustificadas, no promover el conocimiento como objetivo principal. También ha sido acusado de autoritarismo, uso faccioso de las publicaciones, deshonestidad académica y emprender persecucio-nes políticas contra miembros de la comunidad escolar.

Entre las denuncias, se incluye la presunta exigencia a algunos académicos para realizar textos en coautoría con el rector, lo que pone bajo sospecha su participación en varios

# Acusaciones y controversias forzaron la renuncia del rector del Colegio de Morelos

artículos científicos y libros en los que aparece su nombre, El Colmor es sucesor del Centro

de Investigación en Docencia y Hu-manidades del Estado de Morelos, fundado en 1994 por el filósofo Ricardo Guerra, quien lo dirigió hasta su fallecimiento. Reunió a destacados académicos de la talla de Pablo González Casanova, Rodolfo Staconizatez Casanova, Rodollo Sacrevenhagen, Eduardo Matos Mocte-zuma, Gloria Villegas, Alfredo Ló-pez Austin, Adriana Yáñez, Antonio García de León, Elsa Cross, Carlos Montemayor, Luis Tamayo y Octavio Rodríguez Araujo, entre otros.

Desde la muerte de Guerra, el gobierno de Marco Antonio Adame modificó su norma interna en lo que algunos vieron un alejamiento de los intereses académicos del centro pa-ra acercarlo a las corrientes políticas que prevalecían entonces

Durante la gubernatura de Graco Ramírez, en 2013 el citado centro desapareció para dar lugar al Colmor, modificando también su estructura y norma, generando una ola de descontento en la que se destacó el propio González Ibarra como catedrático del centro, quien en 2018 sería nombrado rector del colegio y ratificado por la Junta de Gobierno al año siguiente y por un periodo que terminaría en 2025 en un proceso lleno de irregularidades.

Desde su nombramiento, González Ibarra se fue distanciando de la academia. Su gestión estuvo marcada por despidos injustificados, decisiones arbitrarias en el manejo de recursos e infraestructura, y la contratación de perfiles que no se ajustan a los estándares académicos.

Además, fue acusado de reprobar a alumnos para obligarlos a repetir cursos y pagar cuotas adicionales. Estas y otras anomalías fueron denunciadas por académicos, estudiantes y trabajadores activos y separados del Colmor, y publicadas en su momento por La Jornada Morelos.

La más reciente controversia con González Ibarra fue su nom-bramiento como profesor emérito por la Junta de Gobierno del Colmor, reconocimiento que, según la norma vigente, sólo puede ser

propuesto por el propio rector. En 2024, el gasto corriente del Colegio de Morelos aumentó en más de 50 por ciento; destaca el incremento en los salarios de algunos cargos, como la rectoría, que subió entre 39.3 y 50.3 por ciento, convirtiéndose en el puesto mejor pagado en la educación superior del estado, a pesar de contar con sólo 22 profe-sores de tiempo completo, una matrícula de menos de 500 estudiantes y una oferta educativa limitada.

A la fecha no se sabe quién sustituirá a González Ibarra, lo que deja a la institución en incertidumbre, pues la Junta de Gobierno no ase ha reunido para designar sustituto y éste no establece quién debe suplir al rector en caso de ausencia.

### Comunicado del EZLN

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS, Al hablar de la historia de un rábano que vieron integrantes de la delegación zapatista durante su Viaje por la Vida, capítulo Europa, realizado en 2021, el capitán Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), continuó con la polémica de manera indirecta con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un texto titulado "Imágenes de puentes imposibles: un rábano (o una cebolla, depende del caso, o cosa, según)", afirmó: "No, no me refiero a que me importe un ídem lo que digan en contra por defender a su precioso

Elio Henríquez, corresponsal

ESTÁ EN UN MOMENTO HISTÓRICO: CARLOS MORENO

# Enfrentar desigualdad económica y segregación social, reto en la CDMX

#### ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

El desafío en ciudades como la de México y las del resto de América Latina es hacer frente a la desigualdad económica, la segregación social y temporal que se ha acumulado a lo largo de los pasados 50 años, afirmó el urbanista Carlos Moreno, profesor de la Universidad Panthéon Sorbonne, en Francia, quien afirmó que se requiere cambiar el paradigma y ofrecer un futuro que permita construir otra manera no sólo de alojarse, sino de vivir en las urbes con dignidad y bienestar social.

En entrevista con este diario durante una visita que realizó a la capital del país, el creador del concepto Ciudad en 15 minutos consideró que la Ciudad de México está en un momento histórico al haber una especie de "alineación de planetas" con los diferentes niveles de gobierno, que abre la posibilidad de que sea un ejemplo para el conjunto de América Latina de que sí es posible salir de una visión segmentada de la vivienda como propiedad y sin servicios, a un hábitat integral.

Explicó que el plan de ordenamiento territorial que ha desarrollado en ciudades como París, Francia, permite reconstruir lo que llama el "arcoíris de la alta calidad de la vida social", en el que las necesidades cotidianas, como el alojamiento, el trabajo, el comercio, la educación y el entretenimiento están a corta distancia y se puede acceder a ellas a pie, en bicicleta o en transporte público.

#### Regenerar los barrios

"A cada una le damos un color, y los mezclamos para que en todo tiempo y en todo lugar esos colores sean múltiples y accesibles. Es una hoja de ruta que va más allá de que le llamemos de 15 o 30 minutos. Se requiere cambiar el modelo y ofrecer un futuro que permita vivir con dignidad y bienestar // Destaca los contrastes de la urbanización



porque lo que interesa es tener una proximidad feliz y disminuir la huella de carbono, crear economía local y regenerar los barrios".

Dijo que este concepto ha reco-

brado fuerza a nivel mundial y se ha demostrado que se puede aplicar independientemente de la talla y la densidad de la ciudad, así como en contextos sociales, económicos y culturales diferentes; lo que se busca es salir de la segmentación y desarrollar una ciudad policéntrica.

Apuntó que cualquier ciudad que se analice ha sufrido durante ■ Carlos Moreno, urbanista y académico de la Universidad Panthéon Sorbonne, de París, Francia, consideró que hoy en la Ciudad de México todos están alineados con la idea de hacer justicia a los habitantes. Foto tomada de redes sociales

los años recientes un proceso de elitización y segmentación social muy grande, que ha llevado a crear lugares corporativos muy modernos donde se trabaja, y por otro lado, se excluye a mucha gente que vive sin tener acceso a servicios básicos.

#### Se requiere voluntad política

El especialista franco-colombiano acotó que no es una "varita mágica", pero tampoco es dificil de realizar si se tiene voluntad política para hacer una ciudad más viable y socialmente inclusiva.

Comentó que durante su visita a la Ciudad de México se reunió con la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, y su equipo de trabajo, a quienes planteó que la primera etapa para llevar a cabo esta estrategia es hacer un diagnóstico de cada una de las necesidades cotidianas por zonas y observar cómo se encuentran distribuídas, así como identificar quiénes son sus habitantes, para implementar una política urbana transformativa.

Destacó que lo más dificil de lograr es la confluencia de los distintos niveles de gobierno, pero ahora en la ciudad se vive un momento histórico, donde todos están alineados con la idea de hacer justicia para los habitantes y ofrecer oportunidades para todos.

# Olor a gas pone en alerta a vecinos de la colonia Centro

Proviene del alcantarillado, informó Protección Civil al Cecyt 5 tras una revisión // El plantel sigue cerrado

#### ELBA MÓNICA BRAVO

Desde la semana pasada, en las calles Ayuntamiento, Enrico Martínez y Emilio Dondé, en la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc, se percibe olor a gas, que de acuerdo con personal de Protección Civil y Bomberos, proviene del alcantarillado de la red pública. Así lo informó el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) 5, Benito Juárez, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), cuyas autoridades decidieron no reanudar clases presenciales en el plantel, que se mantiene cerrado, mientras residentes y comerciantes establecidos de la zona solicitaron a la demarcación y a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y

Protección Civil del gobierno local que realicen labores de desazolve y de inspección en las alcantarillas.

El olor a gas, de acuerdo con testimonios de los vecinos, comenzó a percibirse el martes 20 de agosto, y un día después, los alumnos recibieron correos electrónicos y por WhatsApp un comunicado del Cecyt 5 en el que se lee que activaron el protocolo de evacuación y se contactó a bomberos y personal de Protección Civil, quienes confirmaron que "el (hedor) a gas no proviene del interior de la escuela". Agregó que, "tras un análisis de-

Agregó que, "tras un análisis detallado, se determinó que proviene del alcantarillado de la red pública, ubicado en las calles Ayuntamiento y Emilio Dondé. Este olor está afectando las áreas de trabajo debido a su concentración en los alrededores del plantel", con lo que se solicitó apoyo "de las instancias correspondientes para llevar a cabo un análisis y regisión del alegatorillado".

lisis y revisión del alcantarillado".
Los estudiantes iniciaron el ciclo escolar 2024-2025 en línea sin que exista fecha para reanudar las actividades académicas en la escuela, mientras la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil señaló que esta situación no la tenían en el radar.

Celia Ezpinoza, quien atiende un puesto de periódicos en la esquina de Ayuntamiento y Enrico Martínez, recordó que la semana pasada llamó al 911 para reportar "que olía mucho a gas", que aún se percibía ayer en la tarde, particularmente "cuando hay viento"; sin embargo, dijo que no ha visto presencia de personal de Protección Civil de la alcaldía ni del gobierno capitalino.

Por su parte, un hombre a cargo de una tienda de abarrotes comentó que el aroma a gas fue intenso el martes, el miércoles y el jueves de la semana pasada, y reprochó la falta de información porque "hasta el momento no sabemos si se trató de una fuga, si se resolvió o qué ocurrió".



#### JOSEFINA QUINTERO MORALES Y BERTHA TERESA RAMÍREZ

Una unidad de la línea 4 del Sistema Metrobús impactó 11 vehículos que circulaban sobre el Eje 1 Norte Alberto Santos Dumont, con saldo de cuatro personas lesionadas, una de las cuales requirió ser trasladada a un hospital. De los automóviles afectados, cinco resultaron con daños severos.

El conductor de la unidad número 576 del Metrobús señaló que se quedó sin frenos, y que de inmediato el tablero le marcó la falla; sin embargo, el vehículo se apagó y ya no pudo controlarlo. El autobús, dijo, salió del carril confinado, siguió sobre Eje l Norte y golpeó a un motociclista, después a varios vehículos, uno prácticamente quedó destrozado.

La unidad, que iba con pocos pasajeros, se detuvo hasta llegar al cruce de bulevar Puerto Aéreo, en la colonia Aviación Civil, alcaldía Venustiano Carranza.

Durante el percance varias personas resultaron con golpes y crisis nerviosa, pero no hubo pérdidas humanas y todo quedó en daños materiales.

Policías de capitalinos acordonaron la zona para dar acceso a los servicios de emergencia y al personal de Protección Civil, Tránsito y Bomberos, para el retiro de los vehículos siniestrados.

Paramédicos que atendieron la emergencia valoraron a 15 personas que presentaban múltiples golpes y algunas con crisis nerviosas por el impacto que les provocó presenciar el siniestro.

Tras el incidente, el Sistema Metrobús informó que pedirá a la empresa operadora de la línea 4 una actualización del informe detallado de las condiciones mecánicas de la unidad, y de resultar con algu**CUATRO LESIONADOS, SALDO** 

# Unidad del Metrobús se queda sin frenos e impacta 11 automóviles

El conductor señaló que el motor se apagó y ya no pudo controlarlo

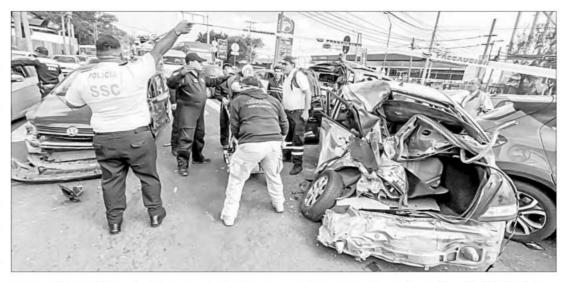

na responsabilidad por el hecho, advirtió, será sancionada de acuerdo con las reglas de operación. Según el reporte, el Centro de

Según el reporte, el Centro de Control de la Red de Metrobús recibió una alerta a las 9:10 horas, en la que el operador informó que, al circular por el carril confinado, la unidad impactó de manera involuntaria a un grupo de automóviles que se disponían a dar vuelta señalizada. Personal del Metrobús, de la em-

Personal del Metrobús, de la empresa operadora y de la aseguradora se presentaron en el lugar del accidente para dar atención.

En la tarjeta informativa que se emitió sobre el siniestro, se señala que de acuerdo con la versión del operador, y a reserva de lo que establezcan las investigaciones correspondientes, el accidente ocurrió debido a una falla mecánica.

También se solicito la presencia del Ministerio Público para dar inicio a la investigación por los daños materiales que dejó el impacto en varios vehículos particulares. ▲ Una unidad de la línea 4 del Metrobús registró una falla en su sistema de frenos, por lo que el conductor perdió el control cuando circulaba sobre Eje 1 Norte Alberto Santos Dumont, salió de su carril y chocó contra 11 vehículos. Foto Alfredo Domínquez

# Juez deja impune al empresario Carlos Ahumada por los delitos de fraude contra el gobierno capitalino

Ya prescribieron, determina // No cumplirá condena ni pagará daños

#### LAURA GÓMEZ FLORES

Un juez penal determinó la prescripción de los delitos de fraude genérico y continuado en favor del empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz, con lo que se extingue la sanción privativa de libertad impuesta de casi dos años y el pago de 26 millones de pesos de reparación de daño al Gobierno de la Ciudad de México, aunque la Fiscalía General de Justicia puede apelar.

Al término de la audiencia, que se realizó en las salas orales del Poder Judicial de la Ciudad de México en el Reclusorio Oriente, su abogado Enrique Ostos confió en que, en dicho caso, los magistrados de la primera sala de sanciones penales confirmarán esta resolución.

Después de más de 20 años que empezó este proceso en su contra "se regresa a Argentina, donde vive y trabaja, con la frente en alto, al estar prescrita la pena, la reparación del daño y la multa; está prescrito todo y la prescripción es una causa de extinción penal", señaló.

El abogado afirmó que "no hay otro proceso en su contra, ni común ni federal, y de haber no puede ser materia de otro proceso porque fue extraditado exclusivamente para éste, por lo que queda totalmente libre, al margen que tiene la suspensión".

Tras un debate de casi tres horas, la defensa, que estuvo también representada por Carlos Emiliano Ahumada, hijo del empresario, argumentó la procedencia de la prescripción de la sanción privativa de libertad y pago de reparación del daño impuesta en 2019. El juez penal Rubén Manuel Godinez Cerón lo consideró procedente y determinó la prescripción tanto de la sanción corporal de un año, 10 meses y 23 días de prisión, que buscaba la fiscalía que cumpliera, como la sanción pecuniaria de 26 millones de pesos.

La fiscalía capitalina sostuvo

La fiscalia capitalina sostuvo que no estaban prescritas porque cuando se le detuvo en Buenos Aires, Argentina, se había suspendido el término de la prescripción, así como cuando se solicitó un amparo contra la orden de reaprehensión girada por este juez, pero fue omisa al no seguir el debido proceso.

La suspensión fue para que no fuera aprehendido, pero no interrumpió su comparecencia ante el juez, y la extradición es un procedimiento administrativo, no penal, precisó.

El empresario agradeció al juez que "haya resuelto en estricto apego a derecho".

## Rechaza el Sacmex que inundaciones en Parres El Guarda sean por el drenaje

#### LAURA GÓMEZ FLORES

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) informó que las inundaciones registradas en Pares El Guarda, en Tlalpan, donde resultaron afectadas 19 casas, no es un problema originado por el drenaje urbano existente, sino por sus características geográficas.

Ante ello, dijo, se construyeron

Ante ello, dijo, se construyeron atarjeas y un colector de mil 500 metros, paralelo a la carretera federal México-Cuernavaca, desde la calle Laureles hasta la salida del pueblo, y se rehabilitó un equipo de bombeo con capacidad de desalojo de 500 litros por segundo.

En esta temporada de lluvias, además, se mantiene un monitoreo y se ha implementado el uso de equipos hidroneumáticos, bombas portátiles y una retroexcavadora para atender los escurrimientos.

No obstante, los vecinos denunciaron que dichas acciones "no han sido suficientes para evitar que nuestros hogares resulten inundados y perdamos nuestros muebles por la construcción de un dique que ha desviado el cauce natural del agua".

Pese a sus señalamientos de que el Sacmex permitió que se edificara éste, con una altura de dos metros de alto por 400 metros de largo, el organismo lo rechazó, al igual de que exista un convenio con particulares con relación a dicha estructura.

Ante ello, los vecinos le solicitaron su retiro, pues "llevamos cuatro años de inundaciones por su presencia, lo que ha implicado también la disposición de recursos del erario para la limpieza de la zona y la entrega de apoyos".

Hasta el momento, sin embargo, no se ha otorgado ningún apoyo económico al continuar el censo de afectados y de daños, pero "esperamos que sea pronto y en la reunión que tendremos este miércoles en el gobierno capitalino exigiremos que quiten ese dique", dijeron.

#### **ENTREVISTA**

HÉCTOR ULISES GARCÍA NIETO / SECRETARÍA DE MOVILIDAD

# Se dará continuidad a la ruta de modernizar el transporte



El próximo titular de la Semovi dice que se planea renovar la línea 3 del Metro y crear cinco rutas de Cablebús, y que habrá una relación seria con líderes de concesionarios

#### SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA

La modernización del transporte público será el eje fundamental de la próxima administración en materia de movilidad, pues se pla-nea la renovación de la línea 3 del Metro, que va de Indios Verdes a Universidad, y la construcción de cinco nuevas líneas de Cablebús, informó Héctor Ulises García Nieto, quien será el próximo secretario de Movilidad de la Ciudad de México.

En entrevista, afirmó que su gestión se basará en dar continuidad a la ruta de transformación del transporte público iniciada por la ex jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, aunque reconoció que siguen habiendo algunos déficits en el transporte concesionado o cuestiones de tardanza en obras, como en varias estaciones de la línea 1 del Metro,

 Héctor Ulises García Nieto. próximo secretario de Movilidad, resaltó que habrá acciones contundentes con el transporte de carga y se revisarán temas sobre la seguridad de los peatones. Foto Yazmín Ortega Cortés

que suman varios meses cerradas debido a su renovación.

"Aún no hay un estimado de recursos para la modernización del transporte y construcción de cablebuses, pero nuestro objetivo es acelerar los trabajos porque los procesos de estudio tardan. Pensamos en ampliar la línea 3 del Cablebús, esa línea que apenas se va a inaugurar, pero nosotros ya estamos pensando en extenderla a Álvaro Obregón.

"Queremos proveer de este transporte a Xochimilco, Magdalena Contreras y Tlalpan en una primera etapa; esto es parte de los compromisos de campaña", dijo García Nieto, al asegurar que aún hay otras dos propuestas de líneas, aunque no reveló su ubicación.

#### Eliminar corrupción

Sobre el transporte concesionado, manifestó que siguen existiendo problemas básicos, como que algunas unidades van a alta velocidad, lo que genera inseguridad entre los pasajeros; no obstante, sostuvo que tiene contacto con los principales líderes, con quienes mantendrá una relación seria y directa a fin de "eliminar cualquier resquicio de

corrupción y componendas que se hacían con los concesionarios

"La política de renovar los microbuses requiere tiempo; no es un asunto de decisión personal, sino de convencimiento con las organizaciones y prestadores de servicios. La relación debe ser de trabajo, que ellos se sientan parte del proceso porque hay muchas co-sas que el gobierno pasado dejó a la deriva, como la falta de recursos y de visión", indicó, al afirmar que no hay preferencia por ningún líder y que pondrá énfasis en que operen de manera adecuada.

-¿Se descarta cualquier aumento al transporte público?

-No puedo hablar de eso todavía porque no hemos llegado, o sea, somos respetuosos de esta administración que terminará en octu-bre, ya el día que asumamos, pues ya podemos definir cosas sobre ese asunto.

Resaltó también que habrá "ac-ciones contundentes" con el transporte de carga y su operación en la ciudad, así como revisar temas relacionados con la seguridad peatonal, como mejoramiento de cruces viales e implementación de ciclovías. Indicó que su objetivo, en general, es reducir tiempos de espera, generar condiciones de seguridad en el transporte y garan-tizar la movilidad de las personas y sus bienes, y fomentar el uso de la bicicleta a fin de que haya recorridos de proximidad en zonas de trabajo y escuelas.



Hay cosas que el gobierno pasado dejó a la deriva, como recursos u visión

# Abren parcialmente acceso al embarcadero Cuacontle para sacar producción de hortalizas

#### ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ

El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Xochimilco negociaron la apertura parcial del acceso al embarcadero Cuacontle -cerrado el 24 de julio por un particular-, a fin de permitir a productores del paraje San Sebastián, en la chinampería de San Grego-rio Atlapulco y San Luis Tlaxialtemalco, sacar sus hortalizas para su venta en la Central de Abasto y mercados locales.

Persiste, sin embargo, un derrame del drenaje que mantiene parcialmente inundada la calle Lázaro Cárdenas y escurre hacia la zona canalera por la calle Čuacontle, por una zanja que abrió la misma persona que cerró la vialidad, denunciaron los productores.

Mientras el gobierno de la ciudad determina si la calle es vía pública o privada y, de ser el caso, si existe alguna prescripción positiva

en favor de la comunidad por el uso común que ha tenido en décadas, el portón de rejas sigue cerrado con cadenas y candados, pero el particular accedió a abrir "la puerta chica", por la que los chinamperos sacan sus hortalizas a hombros o en carretillas tras recorrer unos 250 metros del embarcadero al acceso, en la esquina de Cuacontle y Lázaro

En ese punto está el registro del drenaje que tiene un derrame desde hace más de un mes; el agua se iba a otra coladera a media calle, pero se tapó a principios de agosto, inundó la vialidad y generó un derrame hacia el Canal Nacional.

La alcaldía realizó desazolves en el drenaje desde el deportivo San Luis, a unos 300 metros, y el derrame disminuyó, pero persiste y se plantea hacer la sustitución de la tubería, lo que llevaría de un mes a mes y medio.

# Entregan predio a vecinos de Los Reyes para parque donde se pretendía erigir un edificio

#### ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ

Vecinos del pueblo de Los Reyes, Coyoacán, informaron que el gobierno capitalino entregó formalmente a la comunidad el predio de Eje 10 Sur Pedro Enríquez Ureña 616, a poco más de ocho meses de que la inmobiliaria Etalfi se desistió de construir un edificio de departamentos y el entonces subsecretario de Gobierno, Inti Muñoz, anunció el inicio de un procedimiento para restituir la propiedad del predio al patrimonio de la ciudad.

Integrantes de las "guardias comunitarias" que vigilaron día y noche el predio durante un año, a raíz de la movilización que se realizó el 14 de agosto de 2023 para impedir la edificación, señalaron que se acordó que el terreno, de poco más de mil 160 metros cuadrados, se

destinara para un parque público. Señalaron que el domingo pasado, autori-

dades capitalinas anunciaron que en breve iniciará la construcción del parque Los Re-yes Hueytlilac, con una inversión de 4 millones 500 mil pesos, y contará con juegos infantiles, un foro para actividades culturales y áreas verdes

Tras el anuncio del proyecto el año pasado, pobladores de Los Reyes advirtieron irregularidades sobre la propiedad del terreno que señalaban como un antiguo paso de servidumbre. Etalfi presentó un contrato de compraventa del 15 de mayo de 2023 con la empresa Servicios Energéticos Mexicanos. La Dirección General de Patrimonio Inmobiliario determinó que el predio forma parte de una expropiación decretada el 29 de noviem-bre de 1993 a favor del entonces Departamento del Distrito Federal y en los archivos de la Dirección General de Regularización Territorial no se encontraron antecedentes de la propiedad.



## EDICTOS Y AVISOS NOTARIALES

Edicto

EXPEDIENTE 403/2024 JUICIO DE AMPARO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO SN. FCO. DE CAMPECHE, CAMP. CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.

EDICTO

En el juicio de amparo 403/2024, promovido por Cindy Ivonne Villamonte
López, por conducto de su apoderado Gean Alberto Peña, en contra del
Primer Tribunal Laboraí Federal de Asuntos Individuales en el Estado de
Campeche, se emplaza a juicio a la persona moral WL Administración
y Consultoria, Sociedad Anónima de Capital Variable; tercera interesada en el referido procedimiento judicial, en virtud de que se desconoce
su domicillo. Cuenta con el plazo de treinta días, contados a partir del día
siguiente al de la última publicación del presente edicto para que concurra
a este juzgado a hacer valer lo que a sus intereses conviniere. Se le apercibe que de incumplir esto último, las ulteriores notificaciones, aun las de
carácter personal se le harán por estrados. San Francisco de Campeche,
Campeche, a diecisiete de julio de dos mil veinticuatro..

Jueza Interina del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche.

Liliana Delgado González.

EDICTO.



#### Edicto

Ecilicto

A: Luis Envirgue Apunco Torne, hago raber que en los autos del jucio da ampairo directo 1533/2002, portenvoló por José Luis Ayuta Hernález, por condució de su apoderado legal José Guardalupa Armando Barrigue Prieto, contra el acto que recibioma de la Justica Propues Prieto, como el acto que recibioma de la Justica de la Justica de actual el decendra de la Justica del Arbitraje de León, Guarajauto, consistererá en el Isuado dicado el doce de concione de dos mel vereitores, en el expediente laborará 402/2021/ESUCF/INC), es acon-presendarse ante este tribunal colegado a deducir sua derechoe en el presente juscio de ampairo, dentro del plazo de heritar das, contratos a partir del del agjuerte plazo de heritar das, contratos a partir del del agjuerte de partir de presente presentar del del agjuerte de heritar del presente del present

#### AVISO NOTARIAL

AVISO NOTARIAL

L'ORIGINA, MANCO, Nesson, Ness

DIADO MAURICIO MONTOYA MANZO lico Número 169 del Estado de Michos R.F.C. MOMM-710913-D2A.

#### Edicto

Edicto

A: José Ángel Conzález Balleza, hago asber que en los autos del plebo de amparo directo 121/2023, propio derecho, contra el acio que reclama del Juez de Partido Especializado en Materia de Trabajo del Juguado Caboral de la Región de trapusto, Constalera en la seniencia de Trabajo del Juguado. Constalera en la seniencia de trabajo de como del Juguado Caboral de la Región de trapusto, Constalera en la seniencia de de verificiosan de Caboral de la Región de trapusto, Constalera de la Región de Región de

El Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circulto. Lic. Angel de Jesús Fernández Del Río.

AVISO NOTARIAL PRIMERA PUBLICACIÓN

M. EN D.N. ANA CECILIA BALTAZAR REYES NOTARIO. PUBLICO NUMERO 71 DEL ESTADO DE MEXICO RESIDENTE EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.

#### **EDICTO**

de mazzo del dos mil verificaulos, distanos en e un demire 12/1020, melatos al juscio CRAL MERCAN promissión por ENERGETROS INTERNACIONAL. SA. DE CV, en contra de PEPER CONVERTER S. DE CV, el C. Jusc Distorno Guinto en Mantaria Chiel Proceso Chris y de Tutela de Derechos Humanos de Ciudad de México. L'eseciado HELIDO VICTORIA GL MAN, dictu nou autos que en la parte conducente di se cridena emplaza a PEPER CONVERTER SA DE PER CONVERTE SA DE PER CONVERTER SA DE PE

#### **EDICTO**

Al cabe un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Trigesimo Sexto Civil de Proceso Cral, Expediente 188/2020.

(PRIMERA PUBLICACIÓN)

DARA NOTIFICAR PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS A LOS CODEMANDADOS: DISTRIBUIDORA MUS. S.A. DE CV y DORANTES HERNÁNDEZ, JOSE

TORON LOS CONTROLOS DE PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS A LOS CODEMANDADOS: DISTRIBUIDORA MUS. S.A. DE CV y DORANTES HERNÁNDEZ, JOSE

S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO A MARTÍNEZ OFICE PROVIDENCIA DE L'AUTORIO DE MEXICO de Contra de DISTRIBUIDDRA AKIS, S.A. DE CV. y DORANTES HERNÁNDEZ LORGE. expediente 1886/2020, el C. Juez Trigesimo Sexto Civil de Proceso Oral, Licenciado ERIC DANIEL PRADO MARTÍNEZ OFICE PROVIDENCIA DE L'AUTORIO DE MEXICO de de dos mil verificación de de Cardina MII. NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N.) por concepto de capital vigente, capital vencióo, interesses cordinarios y moratorios computados respecto del primer contrato al treinta y uno de marzo de dos mil verinte, y el segundo al ocho de julio de dos mil verinte, por lo que se odernuesta que la sociedad promoverte les en un Tedeba para la lator en el que DISTRIBUDIORA en de se presunto deudor, asimismo la sociedad promoverte lexpreso el valor de la que DISTRIBUDIORA en ende es presunto deudor, asimismo la sociedad promoverte expreso el valor de la prestación que reclama en \$2517,942.9 (DOS MILLONES OUINIENTOS DIDICISIETE MIII. NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N.), no resultando necesario expresar las razones por las que tiene el temor hardado de que los deudores oculten, dilagiden o ensignen dichos bienes, al que tiene el temor hardado de que los deudores oculten, dilagiden o ensignen dichos bienes, al que reo tiene conocimiento de otros bienes del presurto deudor. En ese sentido, al estar colmados se requisitos formales para conceder la providencia solicitada...\*... con trudamento en los artículos 1188, 1175 y 1176 del Código de Comercio se da trámite a las presentes providencias en la via y forma propuesta antor a los documentos que exhibe como fundationos de estas PROVIDEN-CIAS PRECAUTORIAS, por lo que de conformidad con el artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio. SECENTA Y TIESS MIL CINCUENTA Y CORO PESOS 11/00 MONEDA NACIONAL), para garantizar los daños y perjucios que pudieran generarse con la medida precautoria a los presuntos estas del comercio. Se describe de la comercio de la

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS RÚBRICA LIC. GABRIELA PADILLA RAMIREZ.

#### **EDICTO**

EDICTO

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Trigésiemo Segundo de lo Civil, Secretaria "A", Expediente 1345/2019.
En el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de DELIPINO MEDINA SANO-HEZ, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de DELIPINO MEDINA SANO-HEZ, drigésimo segundo de lo civil de la ciudad de México dictó un (os) auto (s) que a su letra dice: -- AUTO--- En la Ciudad de México dictó un (os) auto (s) que a su letra dice: -- AUTO--- En la Ciudad de México dictó un (os) autor de la delipicia de México, siendo las doce horas del dia deciniueve de junio del dos mil veinticuatro, Se serálan las DIEZ HORAS DEL DIA CINCO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICUATRO, para que tenga lugar la audiencia de remate en TERCERA AL-MORED DE Del men immueble derenando de la contra de

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de junio de 2024. EL SECRETARIO DE ACUERDOS "A" DEL JUZGADO TRIGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. RUBRICA LIC. ENRIQUE MERNADEZ CRUZ

#### **EDICTO**

cau de la demandadia....

CIUDAD DE MÉXICO A, 05 DE AGOSTO DEL 2024

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS "8"

LIC. ROBERTO ALFREDO CHAVEZ SANCHEZ

Para su publicación por tres veces consecutivas en e periódico la jornada.

Al caice un sello con el Escudo Nacional que dioc. Estados Unidos Mexicanos. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Septuagésimo de lo Civil, Secretaria: "B". Expediente 290/2021.

In constituto del Juscio EJECLITIVO MERCANTIL. promovido por START BANTEGIO SOCIEDAD FIRANCIERA DE OBLISTO MULTIPLE. ENTIDAD REGULADA BANTEGIO GRUPO FINANCIERO ANTES AF BANTEGIO SOCIEDAD ANOMINAD REGULADA. BANTEGIO GRUPO FINANCIERO ANTES AF BANTEGIO SOCIEDAD ANOMINAD REGULADA. BANTEGIO GRUPO FINANCIERO, en contra de CONEXIS DE MEXICO SOCIEDAD ANOMINAD BANTEGIO GRUPO FINANCIERO, en contra de CONEXIS DE MEXICO SOCIEDAD ANOMINAD BE CAPITAL VARIABLE. SOCIEDAD FINANCIERO DE OBJETTO MULTIPLE. ENTIDAD REGULADA. BANTEGIO GRUPO FINANCIERO, en contra de CONEXIS DE MEXICO SOCIEDAD ANOMINAD BE CAPITAL VARIABLE SU JAVIER ALLAN LOZADA NEYRA, expediente 200/2021. EL C. JUEZ SEPTUAGESIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO, LICENCIADO JOEL MARTÍNEZ GONZALEZ cidos diversas resoluciores que a la ietra dicern: Ciudad de México. a dez de jubid da fine. CUTIVAS en los periodicos "LA JORNADA" y en "EL HERALDO DE MEXICO", así como en lugar visible del juzgado citese a los demandados CONEXIS DE MEXICO S. A DE C. Y. JAVIER ALLAN LOZADA NEYRA, para que comparezcan en el local de este Juzgado a las CATORICE HORAS DE LE DIA TRES DE SEPTIEMBRE DEL ANO EN CURSO para que (...). Hapara pago de la cantidad con contra de la contra de

Ciudad de México, a cinco de agosto de 2024 EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS "B" RUBRICA LIC. FORTUNATO ZAPATA TENORIO.

#### **EDICTO**

Cotizaciones: 559183 0484 559183 0300 ext. 4192, 4184 v 4157

edictos@iornada.com.mx

cmacias@jornada.com.mx

eemartinezh@jornada.com.mx

55 4145 6888 y 55 2919 4945 Correos electrónicos:

#### AVISO NOTARIAL

#### AVISO NOTARIAL

Terromon, reconscilla, a 11 de agoisto del 2004.

En cumplimiento a lo disquiento por el artículo 100 certos secerta de la Ley del Notariado para el estado de Michoseira, HAQIO CONSTATE, del por escribira 1249 MIL DOSCIENTOS CIJARENTA Y NUEVE, obragada ante ini el dia 19 de agoisto del 2004, y a solicitud de la seños CELIA MÁCIAS ALVAREZ, en RADIQUE EN LA NOTARIA, AM CARRO, PARA SU TRAMITACIÓN EXTRAJIDICIAL, LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a benes de la señora ELDISA ALVAREZ CRITEGA, declarando la solicitante bajo protesta de decer ventado que no tiene conocimiento de que establisto relas pelaconas con directivo a Peredior en La EL MACIANIO DE CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE

LIC. OSCAR VIDAL ALCANTARA RAMIREZ





#### Rayuela

No, no, que nadie se confunda, no defienden la democracia, defienden la complicidad con las grandes empresas.



#### www.jornada.com.mx

#### OPINIÓN

| n 19    |  |
|---------|--|
| 19      |  |
| 20      |  |
| 20      |  |
| 24      |  |
| Cultura |  |
|         |  |

#### COLUMNAS

| COLUMNAS                                  |    |
|-------------------------------------------|----|
| <b>Dinero</b><br>Enrique Galván Ochoa     | 6  |
| <b>Astillero</b><br>Julio Hernández López | 8  |
| Bajo la Lupa<br>Alfredo Jalife-Rahme      | 18 |
| México SA<br>Carlos Fernández-Vega        | 26 |



# "Chuza" de Metrobús sin frenos en Eje 1 Norte



Ayer por la mañana, la unidad número 576 de la línea 4 del Metrobús impactó a 11 vehículos que circulaban sobre Eje 1 Norte Alberto Santos Dumont, lo cual dejó un saldo de cuatro personas lesionadas; una de ellas fue llevada a un hospital. El Sistema Metrobús informó que pedirá a la empresa operadora una actualización del reporte de las condiciones mecánicas del transporte y de resultar con alguna responsabilidad, advirtió, será sancionada de acuerdo con las reglas de operación. Foto Alfredo Domínguez J. QUINTERO Y B. RAMÍREZ / P 36

# Urbanista: la CDMX puede ser ejemplo para AL de hábitat integral

• La desigualdad económica y social, el reto: Carlos Moreno • El experto es creador del concepto "ciudad en 15 minutos"  Modernizar el transporte público, eje del próximo gobierno capitalino

 García Nieto: se prevé renovar la línea 3 del Metro y abrir 5 de Cablebús

ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO Y SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA / P 35 Y 37

### Se incorporarán más especialistas cubanos al IMSS-Bienestar

- Junto con nuevo personal mexicano, en total serán 4 mil médicos adicionales para hospitales de 23 entidades
- El Estado asumirá los servicios de limpieza, alimentos y lavado: Robledo

ALONSO URRUTIA Y

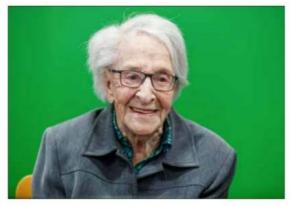

### Ida Vitale en la UNAM

■ La reconocida poeta uruguaya protagonizó 
"Érase un bosque 
de palabras", charla 
inaugural de la Feria 
Internacional del Libro de 
las Universitarias y los 
Universitarios, organizada 
por la UNAM. "Me llevo 
más o menos bien con la 
poesía, pero la prosa, con 
todas las dificultades que 
me plantea, lo es todo". 
Foto Pablo Ramos 
DANIEL LÓPEZ / CULTURA